# KA (

DIARIO INDEPENDIENTE DE INFORMACIÓN GENERAL · JUEVES 11 DE ABRIL DE 2024 · AÑO XXVI · 9.216 · PRECIO 2,00 € · EDICIÓN MADRID



El Barcelona más consistente frena a Mbappé y toma el Parque de los Príncipes (2-3) P. 46-47



El Atlético deja escapar vivo al Borussia Dortmund en el Metropolitano (2-1) p.48-49







Alberto Núñez Feijóo, durante su intervención en el Congreso

# «Qué valiente es con los dictadores muertos»

Feijóo pide a Sánchez que no use la política exterior como «cortafuegos de sus problemas internos»

El Gobierno apuesta por reconocer a Palestina y el PP lo enmarca en una negociación con «más países con peso»

De nuevo tono bronco en el Congreso. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, exigió ayer al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que deje de utilizar la política exterior como «cortafuegos de sus problemas internos», aludiendo al «caso Koldo». A su entender, «ha perdido el control», «está desesperado» y busca «ganar tiempo para salir del laberinto», pero el PP «no va a obviar nada» de lo que sucede en España.

Sánchez, por su parte, acusó al líder de la oposición de ocultar la realidad de los «buenos datos» en el país con la política del «fango», «bajo el ruido, la calumnia y la crispación». P. 10 a 14

Sánchez: «Quieren ocultar los buenos resultados del Gobierno bajo el ruido» El Senado cita a Koldo e Illa entre los primeros comparecientes

Zapatero: «Tengo la intuición de que no va a haber referéndum»

Editorial: Otro brindis al sol de Sánchez con Palestina P.3

Elecciones vascas 21A



#### Bildu tantea al PSOE para un gobierno si gana en escaños

Si la ventaja es relevante restará peso al obstáculo de los pactos PSE-PNV en ayuntamientos y diputaciones P.6

Un crecido EH Bildu difunde el mensaje de que, si gana el 21A, está obligado a determinar el futuro gobiernovasco porque sus votantes no entenderían que se doblegara al pacto del PNV con el PSE y a cambio de seguir sosteniendo a Pedro Sánchez.

#### La Guardia Civil vincula a Otegi con un asesinato de 1980

Señaló en un informe que trasladó información a la cúpula de ETA, pero la Fiscalía archivó las diligencias P.8-9



Flores y velas en el lugar del suceso

#### Un hombre se suicida en Barcelona tras matar a su mujer e hijos

Ya son siete los menores y nueve las mujeres asesinados este año P. 28-29

El Gobierno acapara el 90% de la gestión de los fondos europeos P. 22-23

2 OPINIÓN

Jueves. 11 de abril de 2024 • LA RAZÓN

El bisturí

## Murakami y el mundo en la sombra de Sánchez



Sergio Alonso

a buena literatura suele ser una de las mejores vías para evadirse durante unas horas de la mundana realidad. Hastiado de Pedro Sánchez, la ley de la amnistía, las salvajes subidas de impuestos, el caso «Koldo-Ábalos», y la burda y reiterativa propaganda gubernamental, acudí raudo con ese propósito en Semana Santa a Haruki Murakami, el eterno candidato al Nobel que causa devoción entre sus miles de fieles seguidores de todo el mundo, entre los cuales me incluyo. Aunque barajé leer antes «Los alemanes», el flamante Premio Alfaguara de Sergio del Molino, decidí apostar finalmente sobre seguro. El escritor japonés logra siempre trasladarte en todas sus novelas de Oriente a Occidente, de los sonidos misteriosos de las callejuelas perdidas de Tokio al jazz de Louis Armstrong en Nueva Orleans, de lo tangible a lo onírico, de lo terrenal a lo espiritual, entremezclando para ello con fina sabiduría taoísta y una gruesa capa de modernidad los polos opuestos, el yin y el yang, los contrarios que tienden a encontrarse.

El título de su último libro, «La ciudad y sus muros inciertos», no podía ser desde luego más sugerente para llevar a cabo tan deseado proceso de escapismo y abstracción, y poner la mente a cero de cara al reinicio de un curso que el Gobierno se empeña en crispar por mo-

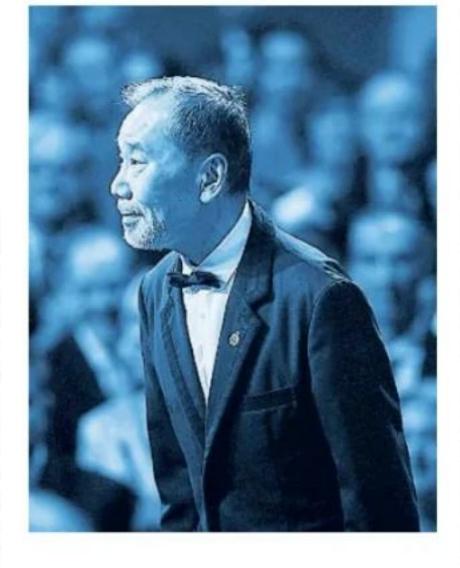

Su coqueteo con el mundo de los sueños lleva a plantearnos si lo que ya aceptamos como normal no debería serlo

mentos para enmascarar con ello el triste papel que se ha empeñado en jugar. Murakami es siempre el vehículo perfecto para cambiar de mundo dentro de este mundo y desdoblarse en mitad de la saturada tormenta informativa. Para recluirse en uno mismo, en definitiva. Y a fe que lo logró. Letra a letra, de forma adictiva, atrapándote en una red tejida amedida que se suceden las páginas, el novelista te secuestra con una capa de impenetrabilidad. En este sentido, el libro cumple el propósito por el que fue escogido, pero a diferencia de otros del mismo autor, la evasión esta vez no pudo ser total. Enamorado del pensamiento y la filosofía a este lado del planeta, el escritor del Imperio del Sol Naciente evoca a Platón y su mundo de la caverna en su última obra, hasta el punto de que el protagonista, un amante de los libros, no sabe si pertenece a este mundo o al de las sombras, al de las ideas puras o al de la imperfecta realidad.

En esta tesitura, no es complicado que la mente del lector dibuje paralelismos, busque similitudes y llegue a plantearse dudas razonables. ¿No parece onírico, acaso, que el Gobierno trate de hacernos creer lo positivo del perdón a los secesionistas, o que trate de embaucarnos con la falsa buena marcha de la economía? ¿Son sombras o son realidad sus supuestas defensas del medioambiente y de la Sanidad pública, o sus justificaciones de las presuntas operaciones ilegales con las mascarillas en plena pandemia? ¿Puede llevarnos la mentira permanente a confundirla como cierta, a identificar la sucesión de hechos falsos como si fueran reales, a pensar que las sombras son corpóreas y los cuerpos meras sombras?

Murakami es un auxilio para alejarse de lo mundano, pero su coqueteo con el mundo de los sueños debe llevar a plantearnos si lo que ya aceptamos como normal no debería serlo y si somos objeto de un engaño masivo que conviene desenmascarar por el bien de toda la sociedad. Léanlo y juzguen por ustedes mismos.

#### Las caras de la noticia



Jorge Alcalde Periodista

#### Premio de Periodismo de la Fundación Instituto Roche.

El periodista Jorge
Alcalde, colaborador
de LA RAZÓN, ha sido
distinguido con el Premio
de Periodismo Fundación
Instituto Roche en
Medicina Personalizada
de Precisión por su
artículo «Inteligencia:
el robot que detecta
enfermedades».



Ignacio Galán Presidente de Iberdrola

#### Primera planta fotovoltaica en California.

Avangrid, la filial estadounidense de Iberdrola, ha comenzado a construir la que será su primera planta fotovoltaica en California, denominada Camino Solar, de 57 megavatios (MW), y que está ubicada en Kern Countru.



**Íñigo Errejón** Portavoz de Sumar

#### A vueltas con el fascismo agotador.

Ha dicho que las críticas a la visita de Sánchez al Valle de los Caídos son propias de fascistas o malas personas, o de ambos. Que se hiciera un NODO entre los huesos ha merecido reproches a izquierda y derecha, además de los de las familias. Pero eso a Errejón le importa poco.

#### Y volvieron cantando

### Estado plural, estado insolidario



Julián Cabrera

uatro décadas después el balance renquea más de lo que se hubiera deseado. A las puertas de unas elecciones en País Vascoy Cataluña, el doble espíritu que impregnó la creación del Estado de las Autonomías, respeto a la pluralidad cultural y lingüística y compromiso de eso que se llamó solidaridad interterritorial, hoy en buena parte se ha tornado en desafío a la integridad de la nación y a sus valores constitucionales, trufado con el olvido de esa solidaridad de las Españas ricas con las menos ricas para dar paso, en los casos de las

dos comunidades ahora en campaña electoral a una carrera por ver quién le succiona más dividendos políticos y económicos al estado, sin descartar el anhelo último de la independencia. Esta llamada a las urnas en Euskadi y Cataluña es tal vez la primera en la que los nacionalismos y separatismos declarados se encuentran en una posición de fuerza manifiestamente superior ala de años atrás, por eso estas no son unas elecciones cualquiera, no tanto para vascos y catalanes, como para el resto de ciudadanos del país, que sin ser llamados a votar comprueban cómo sus designios –los de la política nacional– dependen casi exclusivamente de los avatares y en muchos casos miserias de las políticas catalana o vasca.

En el caso de las vascas, no solo resulta clave la importancia de un más que previsible cambio político al menos en la correlación de fuerzas, sino la confirmación de todo un vuelco sociológico que acabará blanqueando de manera

asumidos como otra consecuencia más de una «convulsa etapa de desencuentros pasados» por parte de las generaciones de menos de cuarenta años. Así de real y de triste. En lo relativo a las catalanas no erraríamos demasiado concediéndoles el carácter de sistémicas teniendo en cuenta que el soberanismo lleva ya más de cinco años-pero especialmente en los primeros y renqueantes pasos de esta legislatura-siendo más que determinante en las grandes decisiones de la política nacional, mal que les pese a extremeños, gallegos, murcianos o andaluces o lo que es igual, estos comicios llegan en una situación de fuerza para los no constitucionalistas impensable hasta en los más húmedos de sus sueños. 48 millones de ciudadanos pendientes de cuatro millones doscientos mil electores. Por el momento -solo por el momentolos filamentos resisten.

definitiva a los herederos políticos de ETA ya

OPINIÓN 3 LA RAZÓN • Jueves, 11 de abril de 2024

#### **Editorial**

## Otro brindis al sol de Sánchez con Palestina

l presidente del Gobierno proclamó ayer su liderazgo internacional y anunció que España estaba preparada para reconocer al Estado Palestino, lo que fue muy aplaudido por las bancadas progresistas del Congreso. Por supuesto, nos hallamos ante uno de esos clásicos brindis al sol tan caros a Pedro Sánchez porque, como señaló acertadamente el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, la solución de los dos estados, que está en la raíz de los acuerdos de Oslo, precisa de la implicación de otros países con peso, lo que no ocurre en el momento presente. Sabe, además, Sánchez, o debería saberlo, que son las principales potencias árabes de la zona, especialmente Egipto y Arabia Saudí, las menos interesadas en dar carta de naturaleza a una Palestina dominada por los terroristas de Hamás, movimiento integrista vinculado a los Hermanos Musulmanes y punta de lanza del odiado enemigo iraní. De hecho, el régimen de los ayatolas es el único que se ha empeñado en la actual crisis bélica, a través de los grupos guerrilleros libaneses y yemeníes que controla, mientras que la posición del gobierno de El Cairo ha sido la de establecer un estricto «control sanitario» con Gaza para evitar que se reavive la resistencia de los integristas, batidos a sangre y fuego tras la primavera árabe y su indiscutible victoria electoral. En realidad, si hay una estrategia en marcha en Oriente Próximo no es,

precisamente, la que aboga por el status de los palestinos, sino la del reconocimiento pleno de Israel por parte de sus vecinos árabes, lo que, sin duda, está detrás del brutal ataque terrorista sufrido por los israelíes el pasado 7 de octubre. Por otra parte, cabe preguntarle al presidente del Gobierno si de verdad cree que se puede impulsar un estado palestino sin las garantías de que no derivará en un califato islamista, financiado, por supuesto, con el dinero de la Unión Europea y de los Estado Unidos. Queda muy bien ante la parroquia progresista -la misma, por cierto, que rechaza cualquier política que refuerce nuestros medios de Defensa en el marco de la OTAN- emplazar a Israel a que abra negociaciones con los asesinos y violadores de mujeres, niñas y ancianos desarmados y que utilizan a su propia población, cautiva bajo una tiranía inaudita, como escudos humanos, pero, sin negar el tremendo coste en vidas de la ofensiva israelí, creemos que merece el respaldo inequívoco de España una democracia asentada, como es Israel, que lleva dos décadas bajo el constante lanzamiento de proyectiles desde la franja de Gaza y la frontera libanesa. Sin la tolerancia y «comprensión» del terrorismo palestino que está tan extendido en las sociedades occidentales, de clara connotación antisemita, tal vez, se hubiera podido poner término al crecimiento del extremismo en Tierra Santa, y, entonces sí, hubiéramos visto los efectos de la paz.

#### El submarino El día después de Puigdemont

La guerra civil «indepe» continúa más viva que nunca, en particular desde que Carles Puigdemont se postulara como candidato. La tensión es cada vez mayor a medida que se acerca la campaña electoral y el entorno del expresident vigila de manera estrecha los movimientos internos en Junts. Los fieles de Puigdemont creen haber detectado una campaña «discreta», apoyada por entornos de ERC, para aupar a algún díscolo de Junts si aquél no consigue su objetivo.

#### **Puntazos**

#### Broncano y el NODO sanchista

El fichaje de David Broncano cobró tintes de obsesión para Moncloa en el instante en que su poder omnímodo fue contestado en el Consejo de Administración de RTVE. El sanchismo tolera mal que su voluntad, sea la que sea y al precio que fuere, no se convierta en Ley. Finalmente, ha logrado su objetivo gracias a un retorcido jeribeque normativo por el que emplazó a una leal militante sanchista en la Presidencia del ente cuyo voto de calidad resolvió el futuro de Broncano a favor de Pedro Sánchez y en contra de una RTVE convertida en un instrumento desacreditado, hecho jirones, contrario al espíritu y el propósito de una televisión pública. 28 millones del dinero de todos los españoles destinados al cómico que tiene como misión desactivar el espacio estrella de un canal privado que incomoda sobremanera al presidente. RTVE no debería servir al amo político de turno. Si anhela un NODO a su servicio, que se lo pague. La pulsión autoritaria estremece. Le cuesta aceptar que el Estado no es él.



4 OPINIÓN Jueves. 11 de abril de 2024 • LA RAZON

#### **Fact-checking**

# Claudia Sheinbaum Candidata a la Presidencia de México

#### La información

La candidata oficialista a la Presidencia mexicana propone convertir la Basílica de la Virgen de Guadalupe en un museo del Instituto de Bellas Artes.

Claudia Sheinbaum, del partido populista de izquierdas Morena, y exregidora de la capital del país, explicó que una de las más grandes cargas ideológicas del pueblo de México son sus tradiciones católicas y añadió que los mexicanos, sobre todo los más pobres, «se han engañado con ese mito». Las declaraciones de la candidata han desatado la indignación en las redes sociales.

#### La investigación

Se trata de un bulo que está circulando ampliamente en México y que tiene un trasfondo antisemita puesto que la candidata es de origen judío. Nunca Sheinbaum ha propuesto convertir la Basílica de Guadalupe en un museo. De hecho, varios rabinos mexicanos han advertido de que puede crecer el antisemitismo en el país. El programa de la candidata, aunque muy populista y en la línea del actual presidente, López Obrador, no ataca a la Iglesia.

#### El veredicto



FALSO. Detrás de este bulo hay una evidente intención antisemita. dado el origen judío de la candidata de Morena. Para difundirlo en redes se ha manipulado la cabecera del principal periódico mexicano, el «Excélsior».

#### Eleuteria

### Exacción fiscal



Juan Ramón Rallo

presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha propuesta esta semana que los empresarios le ingresen a cada trabajador la totalidad del valor añadido que genera dentro de la empresa (salario bruto más cotización empresarial a la Seguridad Social) y que luego sea el Estado quien le cobre los correspondientes tributos sobre su nómina. De esa manera, los trabajadores adquirirían conciencia de cuál es el grado real de exacción al que los somete el Estado y podrían evaluar más juiciosamente si reciben servicios y transferencias estatales equiparables al atraco al que son periódicamente sometidos.

Por ejemplo, un trabajador con un sueldo neto de 1.200 o 1.300 euros mensuales puede suponer un coste laboral para la empresa de 2.000 euros mensuales: es decir, que el empresario sería indiferente entre seguir con el régimen actual o entregarle 2.000 euros mensuales al trabajador. Desgraciadamente, muchos ciudadanos no son conscientes de que ése es el caso y, por tanto, tienden a subestimar cuánto les cuesta realmente el Estado.

Y justamente por eso, la propuesta de

Garamendi es tan interesante: porque aportaría luz sobre el coste real del Estado. Pero, también justamente por ello, aquellas personas interesadas en que los ciudadanos permanezcan anestesiados y engañados sobre el coste real del Estado están tan sumamente obsesionados con que la propuesta de Garamendi no salga adelante.

Por ejemplo, nada más efectuada la propuesta, la líder de Sumar, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, publicó en la red social X lo siguiente: «Es imprudente que un líder empresarial tan importante se deje secuestrar por discursos más propios de Milei o de Trump, pero debe saber que este gobierno camina en la dirección contraria». Claro que el gobierno camina en la dirección contraria a la transparencia fiscal, esto es, claro que el gobierno camina en la dirección de la opacidad fiscal. Y lo hace porque sólo generando la falsa sensación de que el enorme y creciente coste del Estado lo pagan «otros» (a saber, «los ricos») pueden seguir desplumando a los ciudadanos sin que éstos protesten y exijan reducir con contundencia la voracidad tributaria del sector.

En suma, los parásitos no desean que las víctimas conozcan que están siendo parasitadas. Y por eso desde la izquierda se han indignado tanto ante la propuesta de Garamendi: porque quieren seguir engañando y atracando a los trabajadores.

El trípode

### Luis XIV y Sánchez: «El Estado soy yo»



Jorge Fernández Díaz

ras sus giras por África y Europa, cual embajador extraordinario y plenipotenciario del pueblo palestino, para lo cual no consta hava sido designado, sin perjuicio de ser felicitado por la organización terrorista Hamás, Sánchez ha regresado a España. De la primera gira, casi aterrizó directamente en el Valle de los Caídos para posar ante una colección de calaveras y otros restos de víctimas de la Guerra Civil, en una imagen incalificable para utilizarlos en su incansable campaña por levantar muros y trincheras entre los españoles. De la segunda gira, ha regresado al Congreso para explicar porqué quiere ser el mesías del pueblo palestino liderando a nivel internacional su reconocimiento como Estado. Lo que resulta increíble es que esté pretendiendo convertirse en el salvador de una causa para la que nadie le ha llamado, paseándose en su querido Falcon por el mundo, mientras en España ni siquiera ha contactado con el líder de la oposición para-en cualquier caso-poder considerar esa iniciativa como una política de Estado. Es algo tan impresentable como lo que hizo en relación a la posición de España respecto al Sahara y que se

permitió modificar -por sí y ante sí- mediante una carta suya al rey de Marruecos, conocida por haberla hecho pública el propio Mohamed VI. Una actuación así era común en las Monarquías absolutas, preexistentes a la revolución francesa, cuando las teorías de Montesquieu sobre la división de poderes todavía no existían. Los monarcas de entonces eran los titulares de la soberanía nacional y concentraban en su regia persona, la titularidad del poder ejecutivo, legislativo y judicial. Esa realidad, le permitiría proclamar según la historiografía -apócrifa o no- a Luis XIV, apodado como el «Rey Sol», que «l'Etat c'est moi», «El Estado soy yo»-contotal fundamento de causa. Pero no consta que la «forma de Estado» de España, sea una monarquía «absolutista» ni que Sánchez sea el titular de la misma, para actuar cual si lo fuera. Por lo demás, resulta evidente que este proceder tiene como finalidad poner tierra por medio y cortinas de humo, con las polémicas que le rodean respecto a la «Koldosfera» ya virtual «Sánchesfera» al contar ya con su entonces «mano derecha» en el gobierno y el PSOE, con la actual tercera autoridad del Estado, varios ministros, su candidato en Cataluña, y por si fuera poco todo ello, la presunta participación de su mujer en un eventual conflicto de intereses, lo que nunca había sido objeto de debate en España. Y añadan a todo eso, la amnistía, Puigdemont, y las elecciones vascas y catalanas. Y acusa de «desleal» a la oposición.

#### **LARAZON**

Copyright Audiovisual Española 2000, S.A. Todos los Derechos Reservados. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública, tratamiento o utilización comercial, total o parcial, de los contenidos de esta publicación, por cualquier sistema o medio, sin autorización expresa y escrita del editor, incluida su utilización para hacer reseñas, recopilaciones, resúmenes o revistas de prensa con fines comerciales a las que el editor se opone expresamente conforme a los artículos 8 y 32.1 de la L.P.I.

Presidente: Mauricio Casals

Director: Francisco Marhuenda

Director adjunto: Sergio Alonso

Subdirectores: Pedro Narváez, Alfredo Semprún,

Aurelio Mateos

Adjunta al director:

Delegaciones: Andalucía:

José Lugo; Castilla y León: Raúl Mata; Valencia y Murcia: Alicia Martí y Mari Cruz Guillot

Jefes de redacción:

C. L. Lobo, E. Cascos, A. L. de Santos, A. Clements, E. Estival, R. Colomer, M. Ruiz, J.R. Platón, E. Villar

Secciones: J. A. Alonso, R. Coarasa, P. Navarro, C. Bernao, E. Arroyo, R. Ruiz, J. M. Martín, E. Montalbán, P. Rodríguez, Consejero Delegado: Andrés Navarro

Director de publicaciones: José Antonio Vera

Directores: Juan Castro (Técnica), Rafael López (Marketing), Javier Pérez Parra (Publicidad), Manuel Torres (Publicidad), Noemí Herreruela (Distribución) y Miguel Angel Martínez (Financiero).

TRIBUNA 5

# Portugal: querido y envidiado



Luis Alejandre

uando este próximo jueves 25
de abril se cumplan 50 años
del golpe de estado que protagonizó el denominado Movimiento de las Fuerzas Armadas (MFA) dirigido por un grupo de jóvenes
oficiales, viene a mi memoria e intento repasar lo que ha sido medio siglo de vida de un
Portugal hermano, comparado con nuestra
propia realidad. La Lisboa de aquel abril del
74, sumida en un entusiasmo popular, recordaba algo al otro abril de Madrid en 1931.

Indiscutiblemente el MFA contagió a un sector minoritario de nuestras Fuerzas Armadas –la UMD–.

Aun vestido de románticos claveles, la Revolución se apoyaba en una ideología marxista, por la que el PCP, venía luchando desde hacía años contra el Estado Novo instituido por Antonio Oliveira Salazar en 1933. No obstante, con el esfuerzo de las guerras coloniales, su detonante sería corporativo. Un decreto de 1973 promovía el ascenso de sargentos a oficiales para cubrir bajas de los cruentos conflictos de Ultramar. Aunque fue anulado, el enfrentamiento corporativo re-

sultó irreversible y derivó en una conspiración contra el Régimen. Portugal era dos mundos. Cuando los revolucionarios eligen la canción «Grándola, Vila Morena» prohibida por la dictadura, destacaban una de sus estrofas: «A sombra duna azinheira que ja nao dabia idade», es decir a la sombra de una encina que ya no cumplía edad, símbolo caduco de un mundo rural dominante, que entendían no daba respuesta a sus problemas reales. El movimiento que tuvo fracasados antecedentes llevaría a Portugal a una época convulsa que comenzó cuando tras el levantamiento militar el Gobierno de Marcelo Caetano, atrincherado en un cuartel, capituló, poniendo como única condición entregar el poder a un militar de alta graduación. Tras ello fue autorizado a exilarse en

Brasil. Empezaba una aventura revolucionaria que finalizaría año y medio después en noviembre de 1975.

Ya en Septiembre de 1974, tras una masiva manifestación contrarrevolucionaria, el general Spinola que presidía la Junta de Salvación Nacional intentó sin éxito poner un dique de contención a la deriva revolucionaria en nombre «de la mayoría silenciosa». Insistió en otro golpe de timón en Marzo de 1975 sofocado por el MFA que dirigía con mano de hierro su verdadero ideólogo Otelo Saraiva de Carvalho. Tiempos de grandes nacionalizaciones, de reforma agraria, de descolonizaciones, de un nuevo régimen socialista más maoísta que socialdemócrata de corte europeo. También de presiones exteriores: Portugal pertenecía a la OTAN

Todo se dilucidó en las elecciones del 25 de abril de 1975 con una clara victoria moderada (38% de los socialistas y 26 % de renovadores salazaristas – una especie de UMD nuestra– contra un 12,5% del Partido comunes Unidas con misiones –UNAVEN y ONU-MOZ– en las que participamos –;cosas de la historia!– jóvenes oficiales españoles que, recordando la historia de nuestro siglo XIX y comienzos del XX, no se sintieron atraídos en abril de 1974 por los cantos de sirena que llegaban de sus compañeros portugueses.

Hoy, sigo considerándolos hermanos y en cien ocasiones – Academias Militares, Unión Europea, OTAN, Bosnia, Iraq o Afganistán, recientemente en un Coloquio Internacional organizado en Sintra por la Academia Portuguesa de Historia y nuestro Emilio de Diego-, como tales nos hemos tratado.

Políticamente, siento sana envidia por hacer de la moderación su forma de gobernar, situando a políticos portugueses al frente de organizaciones internacionales. El Presidente de su Gobierno, Costa, dimitió por unas supuestas corrupciones sin que se hayan probado vinculaciones personales. Tras las nuevas elecciones la distancia entre los dos partidos mayoritarios es de dos diputados.



nista y un 4% del MDP que conformaban la base social del MFA que no aceptó el resultado, cuando se consideraba titular legítimo el movimiento revolucionario). Tanto que en noviembre daban otro golpe, que amortiguó con su victoria sobre Otelo Saravia (16,5%), el general Ramalho Eanes (61,5%) elegido presidente de la República.

En este verano caliente, se habían independizado Guinea-Bissau, (septiembre 1974), Mozambique, (septiembre 1975) y Angola (noviembre 1975), con las consecuencias económicas y especialmente humanas derivadas de procesos mal diseñados con urgencias revolucionarias. Consecuentemente estados fallidos arropados sin éxito por la órbita comunista que pocos años después tuvieron que ser socorridos por NacioGobierna el partido más votado. Aquí el PP supera en 16 al PSOE. Y para evitar que radicales determinasen la presidencia de su Parlamento, los dos partidos decidieron turnarse en ella. Ambos han apoyado al Presidente de la República Rebelo de Sousa en la toma de la difícil decisión de disolver el parlamento de Madeira –una especie de 155– ante graves casos de corrupción.

Muy jóvenes, crecimos con las estrofas de aquella estudiantina que se preguntaba «¡Hay Portugal por qué te quiero tanto!»

Yo añadiría hoy al «vinho» verde y a sus mujeres hermosas: «porque eres ejemplo para nosotros de convivencia política».

Luis Alejandre es general (r).

# Letras líquidas Terror con paraguas rojo



Alejandra Clements

l terror lleva más de una década cartografiado en el País Vasco. Víctimas de ETA impulsaron en 2013 una detallada recopilación de los crímenes de la banda: qué, quién, cómo, cuándo y dónde. Y ese dónde es el hilo conductor que actúa como notario del dolor, individual y colectivo, y como guardián de la memoria, individual y colectiva, de la infamia. El mapa que puso en marcha Covite ha ido creciendo y es hoy una hemeroteca digital que permite recorrer el historial de violencia etarra a través de los lugares en los que la banda perpetró sus atentados. En uno de ellos dos pistoleros asesinaron al periodista José Luis López de Lacalle en mayo de 2000. Y cuentan los cronistas de las elecciones vascas que esta semana Bildu ha dado un mitin en Andoáin a escasos 200 metros del escenario de aquella imagen que congeló para siempre en nuestras retinas el cuerpo del periodista en el suelo cubierto por una sábana blanca junto a los periódicos que acababa de comprar y el paraguas rojo, icono de la «Patria» de Aramburu, que llevaba para protegerse de la lluvia.

Y esos 200 metros entre el acto electoral de hoy y el atentado de ayer demuestran que la distancia entre dos puntos no siempre se mide en metros. Ni en años. Sino en universos de los que están separados por concepciones tan distintas de lo que deba ser la vida en común que avanzan paralelos con el riesgo de no cruzarse ni entenderse nunca. Porque resulta inverosímil que se presuma de reinserción en la democracia mientras se tienen palabras para los presos etarrasyninguna referencia a quienes sufrieron sus atentados y aún no han encontrado paz ni resolución: más de trescientos crímenes por resolver. Que la reconciliación real de una sociedad no pasa por esquivar el pasado, fingiendo que no estuvo ahí, sino afrontando y asumiendo la responsabilidad propia para que la normalidad alcance a todos. Y que la imagen de un paraguas rojo no genere escalofríos a nadie porque sea solo eso: un paraguas rojo.

#### Elecciones vascas

Prepara el terreno. Si la ventaja es relevante restará peso al obstáculo de los pactos en ayuntamientos y diputaciones del PSE con el PNV

# Bildu tantea al PSOE para un gobierno si gana en escaños

Carmen Morodo. MADRID

a última encuesta del CIS, sin reparto de escaños, alienta las posibilidades de un «sorpasso» de Bildual PNV en el País Vasco, aunque con uno de cada cinco votantes indeciso sobre la decisión final que tomará en las urnas. La campaña vasca está rozando el ecuador, y alguno de los apriorismos sobre los que se sostiene cojean cada vez un poco más, hasta el punto de que desde Bildu ya han empezado «las maniobras exploratorias» en el PSOE para intentar formar gobierno si se imponen al PNV en las urnas.

Todos los mensajes, e incluso también las encuestas, tienen un componente claro de interés estratégico o de modulación del estado emocional de los votantes. Al PNV le interesa que crezca la sensación de que las elecciones no están resueltas para movilizar a un votante mucho más acomodado que el de la izquierda abertzale, donde la expectativa de cambio está haciendo de motor para que nadie se quede en casa.

Pero los trackings, más allá de las manipulaciones interesadas de partido, dicen lo que dicen, y coinciden en confirmar que la campaña le está sentando bien a los herederos de Batasuna en un espacio social donde durante esta primera semana de lucha oficial por el voto todo lo ha ocupado la euforia desatada por la victoria del Athletic en la Copa del Rey y su celebración popular y multitudinaria en Bilbao, que concluye con los actos de hoy en la capital vizcaína.

Los abertzales han ido creciendo en su confianza y esto está lle-

vando a que en el plano extraoficial estén difundiendo el mensaje de que, si ganan en las elecciones, están obligados ante su parroquia a determinar el futuro gobierno de Ajuria Enea porque sus votantes no

entenderían, e in-

cluso tendría su coste en futuros comicios, que se doblegaran al pacto del PNV con el PSE y, además, a cambio de seguir sosteniendo a Pedro Sánchez en Madrid. Hay cuestiones que fuera del País Vasco están instaladas como verdades absolutas, pero que se leen desde una estructura mental que tiene poco que ver con el terreno que pisan los abertzales. La velocidad con la que vayan saliendo los

presos etarras es importante, pero esa salida a la calle está amortizada en los votantes que hoy miran a las siglas de Bildu. Es una izquierda nacionalista-independentista, que apuesta por la vía navarra, y que junto con el programa progresista se identifica también con la necesidad de avanzar, sin cometer los errores catalanes, hacia el reconocimiento nacional de Euskal Herria. No puede pasarse por alto que

el constitucionalismo tiene una posición minoritaria en el País Vasco, sin que en estas elecciones se observen signos que lleven a pensarenuncambio de tendencia.

Bildu tiene distintos canales con el PSOE, y ya ha

empezado a explorar alguno de ellos con conversaciones por debajo de lo oficial. El camino obligado sería Santos Cerdán, secretario de Organización socialista, pero los recados se están trasladando por otros conductos debido a las cautelas que exige el tiempo de campaña. Es una realidad que los socialistas tienen un entramado de acuerdos con el PNV que va más allá de la estabilidad de Ajuria

Eneay en el Congreso de los Diputados, y hacer saltar ese andamiaje es un problema añadido a un contexto político en el que Moncloa tiene demasiados frentes abiertos. Pero serán las urnas las que determinarán si realmente el PSOE está en condiciones de evitarse un problema más con el resultado vasco, ya que si Bildu se impone sobre el PNV, y lo hace con una diferencia notable, el mantra de que a los de Bildu les da igual gobernar y solo están interesados en sus etarras aún encarcelados se caerá por su propio peso.

Hay que ver también hasta qué punto influye en las urnas el fracaso de socialistas y populares en nacionalizar la campaña, ya que los mensajes que están dejando allí sus líderes de Madrid están teniendo un efecto muy pequeño y, por supuesto, diluido dentro del pulso que mantienen PNVy Bildu, el más reñido de la historia.

Bildu está ganando la mano a los demás porque, por sorprendente que parezca desde Madrid, allí es el partido más transversal. El fin de ETA lo han manejado con tal habilidad en dos planos, el orgánico y el de la utilización de las instituciones, que han logrado revestirse de una pátina de formación moderna y progresista que, en cierta forma, en los análisis demoscópicos se compara con el efecto del BNG en las pasadas elecciones gallegas.

El último estudio de NC Report publicado por este diario confirmaba que los abertzales están recibiendo votantes del PNV, de la derecha nacionalista - hasta un 7,1 por ciento de quienes les dieron su apoyo en las últimas elecciones aseguran hoy que su papeleta es para el candidato abertzale. Pero están siendo capaces de absorber también a todo el votante de izquierdas en el flanco de Podemos y de Sumar. Una base electoral a la que en la noche del recuento no se le puede decir que «hemos ganado, pero no vamos a intentar gobernar», se escucha decir en el ámbito de Sortu.



Opinión

Nadie es de derechas en Euskadi uando nos ponemos a analizar el tablero vasco, una de las conclusiones a la que es fácil llegar es que en este territorio español (por mucho que moleste al abertzalismo) nadie se reivindica de derechas. En realidad, la derecha más rancia y confesional de la Iberosfera estuvo siempre en Euskadi. El Dios-Patria-Leyes Viejas de Sabino Arana marcó durante años a un PNV que ahora se define como socialdemócrata, liberal progresista, de centro-ecologista y elegétebe. Algo parecido a lo que pasa en Cataluña con

Sus votantes no

entenderían que

se doblegara al

pacto del PNV

con el PSE

el Junts de Puigdemont, un partido que ha vomitado a la falangista indepe de Ripoll, Silvia Orriols (ya le dan 4 las encuestas), pero que se proclama cualquier cosa antes que derechista, al estilo de Tarradellas o Pujol. En realidad, es en Cataluña donde dicen «aquí no hay nadie de derechas», sólo que por contagio entre el nacionalismo histórico, en Euskadi han acabado con la misma monserga. No es de derechas el PNV porque, aunque lo sea, no lo es y punto. Sólo hay que mirar a Ortuzar. O a Aitor Esteban. Pradales va de joven algoritmo llamado a

sentarse en Ajuria Enea gane o pierda. Solo que el CIS de Tezanos le ha pegado un mandoble de esos que duelen. Dice Tezanos que va a ganar Bildu, Pradales será segundo, socialistas terceros (siempre decisivos, of course), y lo demás morralla menor. El PP baja (con Tezanos siempre baja Feijóo) y Sumar y Podemos sacarán algo porque lo dicen Tezanos y el CIS que pagamos todos. Al contrario que Vox, que en Euskadi tampoco es de derechas porque bien sabemos que en realidad es un partido radical, libertario a lo Milei, conspiranoico y anti-2030,

ESPAÑA 7



El lendakari, Iñigo Urkullu, y la familia de José Antonio Ardanza reciben en el Palacio de Ajuria Enea, en Vitoria-Gasteiz, el féretro con sus restos

#### El CIS da la victoria a los de Otxandiano

▶EH Bildu lograría en las próximas elecciones al Parlamento vasco del 21 de abril entre el 34,2 y el 35,1% de los votos y superaría ligeramente al PNV, que obtendría entre el 32,6 y el 33,5% de los sufragios. Por tanto, la diferencia entre ambas formaciones nacionalistas, que se disputan la hegemonía política en Euskadi, sería de décimas, aunque la lista encabezada por Pello Otxandiano adelantaría en voto a la candidatura liderada por Imanol Pradales. El CIS ha realizado la encuesta «Campaña de las elecciones autonómicas del País Vasco», que refleja también que el PSE-EE se consolidaría como tercera fuerza con entre el 13,3 y el 14,1% de las papeletas. Le seguiría el PP, que pasaría a ser cuarta fuerza del Parlamento vasco, con entre el 6,7 y el 7% de los sugragios. Elkarrekin Podemos, que antes aventajaba en votos a los populares, aunque con la suma de Ezker Anitza-IU, en esta ocasión conseguiría entre el 3,1 y 3,2%, pero esta vez se presenta la formación morada sin IU y con Alianza Verde. Por su Parte, Sumar, que se presenta por primera vez como coalición a estos comicios, obtendría un porcentaje de entre el 3,1% y el 3,6%, y Vox entre 2,7% y 3%.

anti-imigración y anti-lo-que-sea. Es decir, fascista como el PP, pero antes muerto que de derechas. No hay nadie de derechas en Euskadi porque hasta Javier de Andrés se define como centrista y reformista, usando la vieja terminología de Aznar, empleada por el expresidente de manera abusona hasta que se dio cuenta de que tenía que hacerse norteamericano republicano, eso sí, nunca de Donald Trump, que eso es pecado. Republicano del deepstate.

Luego si nadie es de derechas, en el País Vasco va a ganar la izquierda. En realidad parece que puede salir airoso Pello Otxandiano, heredero de una Batasuna-ETA que sintoniza mejor con el perreo de estos días que Imanol Pradales. El sucesor de Urkullu lo tiene complicado porque Urkullu ha sido el mejor lendakari que se recuerda, por encima incluso de Ardanza. Templó al nacio-

nalismo convirtiéndolo en un partido ganador, tras las tragedias vascas del dúo Ibarreche-Arzallus. Urkullu es demasiado bueno y por eso lo tenía que eliminar Ortúzar. Aunque lo que no sabe Andoni es que ahora le van a eliminar a él. O sí. Tiempos nuevos para las viejas Vascongadas, así llamadas también, por increíble que parezca, por Otxandiano y los bildutrans de Otegi. Ganarán pero no gobernarán, comenta el universo mediático. Bildu

Otxandiano quedará

primero pero no llegará

a la tierra prometida

aún no está preparado paragobernar. A Otxandiano le va a pasar como a Feijóo. Quedará primero pero no llegará a la tierra prometida, porque Sánchez ha decidido que el PNV tiene que seguir en la Lendakaritza, y porque el socialista Eneko Andueza juró ante Alsina que nunca daría sus votos a Bildu. Y Andueza no es como Sánchez. O al menos eso dice él. A ver qué dice Broncano.

Pese a la última encuesta tezana, el resultado vasco sigue siendo una incógnita. Aunque ya nos hemos aprendido los nombres de la nueva generación euskalduna, una cosa tenemos clara: la derecha no va a ganar en Euskadi, porque en el País Vasco no hay derecha. Hay buenrollismo. 8 ESPAÑA

#### J. M. Zuloaga/R. Coarasa. MADRID

La Guardia Civil señala en un informe remitido a la Fiscalía de la Audiencia Nacional la supuesta responsabilidad de Arnaldo Otegi en el asesinato del directivo de Michelín Luis María Hergueta el 25 de junio de 1980 en Vitoria, un atentado por el que está imputado el exdirigente de ETA José Antonio Urrutiko etxea, «Josu Ternera».

En ese informe, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, los agentes responsabilizan al líder de EH Bildu y a otras cuatro personas que habrían participado en el secuestro de Luis Abaitua – que permaneció retenido entre el 19 de febrero y el 1 de marzo de 1979-de forzar al empresario a facilitar-les información sobre Hergueta durante los diez días que duró su cautiverio. Otegi fue condenado a seis años de prisión por este secuestro.

Para la Guardia Civil «no ofrece duda» (la propia ETA político-militar así lo reconoció en un comunicado) que durante su secuestro Abaitua «fue interrogado en varias ocasiones y forzado por sus captores» a facilitarles información sobre Michelín y su situación económica y laboral «con el fin de utilizarla contra la empresa en el conflicto laboral que sufría». Del mismo modo, «fue forzado» a facilitar información sobre el personal directivo de la empresa, sobre todo el relacionado con las áreas de Personal y Seguridad «con la finalidad de seleccionar a los objetivos más sensibles sobre los que atentar en el futuro», en el caso de que la dirección de Michelín «no se plegara a las reivindicaciones de los trabajadores», como finalmente sucedió.

El Instituto Armado expone que, además del líder de EH Bildu, las personas que intervinieron en la obtención de la información y en «su traslado a las estructuras directivas de ETApm en Francia» fueron Ignacio Elorriaga, Luis María Alcorta, Rosa Dina Martínez Goicoechea y María Icíar Esnaola.

Durante el tiempo que duró el secuestro, los dos hombres que le custodiaban al empresario y se encargaron de interrogarlo utilizaron los cuestionarios que «desde el exterior (con toda probabilidad la dirección de ETA pm) les hicieron llegar con la batería de preguntas que debían hacerle». De hecho, en abril de 1979 se incautó a un etarra en un caserío de Berango (Vizcaya) el «test realizado al señor Abaitua durante su cautiverio», un cuestionario dividido en tres bloques de preguntas



El líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi

# La Guardia Civil vincula a Otegi con un asesinato de 1980

Señaló en un informe que el líder de EH Bildu trasladó a la cúpula de ETA información sobre Luis Hergueta, pero la Fiscalía archivó las diligencias

en diez hojas en parte manuscritas y en parte mecanografiadas (se utilizaron tres máquinas de escribir y se identificó la letra de al menos tres personas diferentes).

Las respuestas del secuestrado fueron grabadas en cintas magnetofónicas que no han podido ser recuperadas hasta el momento.

Los agentes señalan en ese informe que hasta el momento no ha sido posible determinar «quiénes habrían sido los que interrogaron al secuestrado», aunque señala los cinco como responsables de la «obtención de información y traslado de la misma a las estructuras directivas» de ETA político-militar en Francia. El informe detalla que tanto Otegi como Alcorta «fueron enviados desde Francia expresamente» por la di-

Otegi renunció a ser candidato un mes antes de que el Instituto Armado enviase su informe rección etarra para llevar a cabo el secuestro del empresario.

El informe del Instituto Armado, de 21 de diciembre de 2023, fue remitido el pasado enero a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que dirige Jesús Alonso, apenas un mes después de que Otegi descartase encabezar la candidatura de EH Bildu a las elecciones vascas.

Pero la Fiscalía de la Audiencia

ESPAÑA 9

Homenaje a Luis Hergueta en 2021

Nacional no remitió ese informe al magistrado Santiago Pedraz, que investiga a «Josu Ternera» por el asesinato de Hergueta. Según asegura en un comunicado, esas diligencias de investigación «fueron archivadas» porque del contenido del informe, de carácter reservado, «no se ha podido determinar personas concretas que participaran en la autoría material del atentado». Además, subraya, los hechos «estarían prescritos, dada la fecha de su comisión», hace casi 44 años.

Otegi fue condenado a seis años de prisión por el secuestro, el 19 de febrero de 1979, de Luis Abaitua, al que ETA p-m retuvo durante diez días en un zulo. Además, le condenó a pagar una indemnización de 100.000 pesetas (6.000 euros) de manera solidaria con el otro condenado.

Dignidady Justicia denuncia en un comunicado que la Fiscalía «ocultó» al juez ese informe y rebate sus argumentos para hacerlo porque el Ministerio Público «no tiene potestad para determinar lo que está prescrito o lo que no, ya que solo el juez puede tomar esta decisión». La asociación que preside Daniel Portero recuerda que el Parlamento Europeo ha recomendado recientemente, tras su denuncia sobre los 379 asesinatos de ETA sin resolver, que «la Fiscalía debe llevar todas las investigaciones a término antes de posicionarse sobre la prescripción».

La Audiencia Nacional mantiene investigado por el asesinato de Hergueta a «Josu Ternera», después de que dos extrabajadores de la planta de Michelín en Vitoria –un matrimonio condenado en 1982 por acoger a etarras en su domicilio–, aseguraran que el 5 de mayo de 1980 entregaron en Bayona (Francia) a «Josu Ternera» y al también exdirigente etarra Juan Lorenzo

Lasa Michelena, «Txikierdi», una revista editada por la factoría «Safen-Michelin» en la que aparecían varias fotografías de Hergueta, respondiendo a la petición realizada dos meses antesenunencuentro en suelo francés con el objetivo de secuestrar al empresario. Un mes y medio más tarde, el 25 de junio, Hergueta fue asesinado en una céntrica calle de Vitoria de dos disparos en la nuca tras ser abordado por tres terroristas.

Urrutikoetxea sostiene que el atentado lo cometió ETA p-m, en la que no militó, por lo que su defensa niega cualquier vinculación con la acción criminal y defiende que, en todo caso, los hechos han prescrito. La Justicia francesa avaló que «Josu Ternera» sea entregado a España por esta causa, una de las cuatro por las que España le reclama desde hace años.

# Las víctimas denuncian que Cultura promueve el libro de un defensor de ETA

Covite y AVT muestran su «indignación» por dedicar dinero público para promocionar la biografía de Azkarraga

C. S. Macías. MADRID

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) han reprendido al Ministerio de Cultura por haber promocionado la presentación de la biografía de Joseba Azkarraga, portavoz del colectivo Sare de defensa de los derechos humanos de los presos de la banda terrorista ETA. Ambas asociaciones han manifestado su indignación ante el hecho de que se use dinero pú-

blico para la presentación de la biografía de un defensor de ETA. «Desde un ministerio público, y con dinero público, se promociona la presentación de la biografía de una persona cuya concepción de los Derechos Humanos consiste en calificar a los asesinos de ETA como "presos políticos", y cuyo objetivo es lograr su excarcelación», criticó Covite en un mensaje a través de la red social X, donde también calificó la actuación de la cartera que dirige Ernest Urtasun como algo «lamentable e indigno».

AVT criticaron en la misma red social la promoción de Cultura con un tono irónico: «Con el dinero de todos los españoles y en un ministerio, se presenta la biografía del enlace entre el Gobierno de España y los presos de ETA». Además, concluyó su post

También desde la

con un enfático «suma y sigue».

El Ministerio de Cultura difundió en redes sociales y retransmitió en directo en su canal de Youtube la presentación del libro «Joseba Azkarraga, la libertad y los derechos humanos como objetivo», escrito por María del Olmo Ibáñez. La conferencia tuvo lugar el 8 de abril en el Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH).

Joseba Azkarraga es portavoz de la organización Sare, y fue consejero de Justicia del Gobierno vasco entre 2001 y 2008, en los gobiernos del otrora lendakari Juan José Ibarretxe. Sare se autodefine como una «red ciudadana» que trabaja por los derechos humanos de todos los presos, fugitivos y deportados vascos, pero se trata de la red de apoyo a los presos de ETA en el País Vasco (España).

Desde que se puso en marcha ha organizado numerosos actos uno de cuyos objetivos principales ha sido el acercamiento de los «presos vascos» a Euskadi. Su portavoz es Joseba Azkarraga, exconsejero de Justicia del Gobierno vasco por Eusko Alkartasuna. En julio de 2021 convocó una marcha en apoyo del etarra encarcelado Henri Parot que se tenía que celebrar en Mondragón el día 18 de septiembre (31 kilómetros de marcha, los mismos que años llevaba Parot en la cárcel) pero que acabó desconvocando el día anterior ante la presión de las asociaciones de víctimas del terrorismo y de las instituciones vascas y españolas (ese mismo día 17 los gobiernos



El portavoz del colectivo SARE, Joseba Azkarraga

El Ministerio retransmitió en directo en Youtube la presentación de la

El colectivo de presos (Sare) reclama el fin de la dispersión y su excarcelación

biografía

vasco y central habían organizado en Vitoria un homenaje a los 39 asesinados por Parot). La sustituyó por concentraciones en decenas de municipios vascos en contra de la ley de 2003 que aumentó los años máximos de cárcel para determinados delitos, como el de terrorismo, de 30 a 40 años, y que Sare consideraba que era una forma «cadena perpetua encubierta».

Azkarraga también ha defendido los vídeos con los payasos «Porrots, Pirrits y Marimotots» y niños en apoyo a los miembros de la banda terrorista que cumplen condena por delitos de terrorismo y lo ha comparado con la presencia de menores acompañados por sus padres en los actos de la Guardia Civil.

10 ESPAÑA

Jueves. 11 de abril de 2024 • LA RAZÓN

#### C. S. Macías/R. Esteban. MADRID

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se escuda en la política exterior para tratar de mitigar el golpe que está suponiendo a su partido, a su gobierno, y a su vida personal la trama de las mascarillas denominada como «caso Koldo». Acudió ayer al Congreso de los Diputados precisamente para informar sobre la política exterior, y declaró que el Estado Palestino debe ser reconocido ya porque «es lo justo, lo demanda la mayoría social y por el interés geopolítico de Europa» y porque «la comunidad internacional no podrá ayudar al Estado palestino si no reconoce su existencia»; una decisión que sus socios de Sumar han pedido acelerar, y que el PP considera precipitada ya que no se dan las condiciones y la propuesta no es viable.

Una cita que Moncloa había preparado como un cara a cara contra el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, sobre la cuestión exterior y en la que el Ejecutivo buscaban poner en valor el plano institucional y el perfil internacional del presidente frente a la oposición. De esta manera, en el Gobierno querían aplacar al PP y Vox en su ofensiva de censurar al Ejecutivo por la trama de corrupción a causa de las comisiones de mascarillas, o sobre las informaciones relacionadas con la esposa del presidente sobre sus supuestos negocios. El Gobierno, sin embargo, volvió a recibir la crítica de la oposición por no dar respuestas sobre el «caso Koldo».

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, exigió ayer al jefe del Ejecutivo que deje de utilizar la política exterior como «cortafuegos de sus problemas internos», en referencia al «caso Koldo». «Ha perdido el control», «está desesperado» y busca «ganar tiempo para salir del laberinto», pero el PP «no va a obviar nada» de lo que sucede en España con «la corrupción», el «chantaje» de los independentistas o el «empobrecimiento de los

# Feijóo acusa a Sánchez de ser «sumiso con los dictadores vivos»

El Gobierno apuesta por el reconocimiento de Palestina y el PP lo enmarca en un proceso negociador y junto a «más países con peso» españoles», le espetó.

Feijóo desveló la posición de los populares sobre Palestina y apuntó que el reconocimiento que el Gobierno quiere materializar antes de verano, debe ser resultado de un proceso negociador y, de llevarse a cabo, debe ser junto a «más países con peso». El PP está a favor de la solución de dos Estados que ya quedó avalada por el Congreso en 2014–«porque yo no abandono los grandes consensos en España», le dijo al presidente–, pero también dejó claro que lo más urgente ahora «es el alto el fuego, la liberación

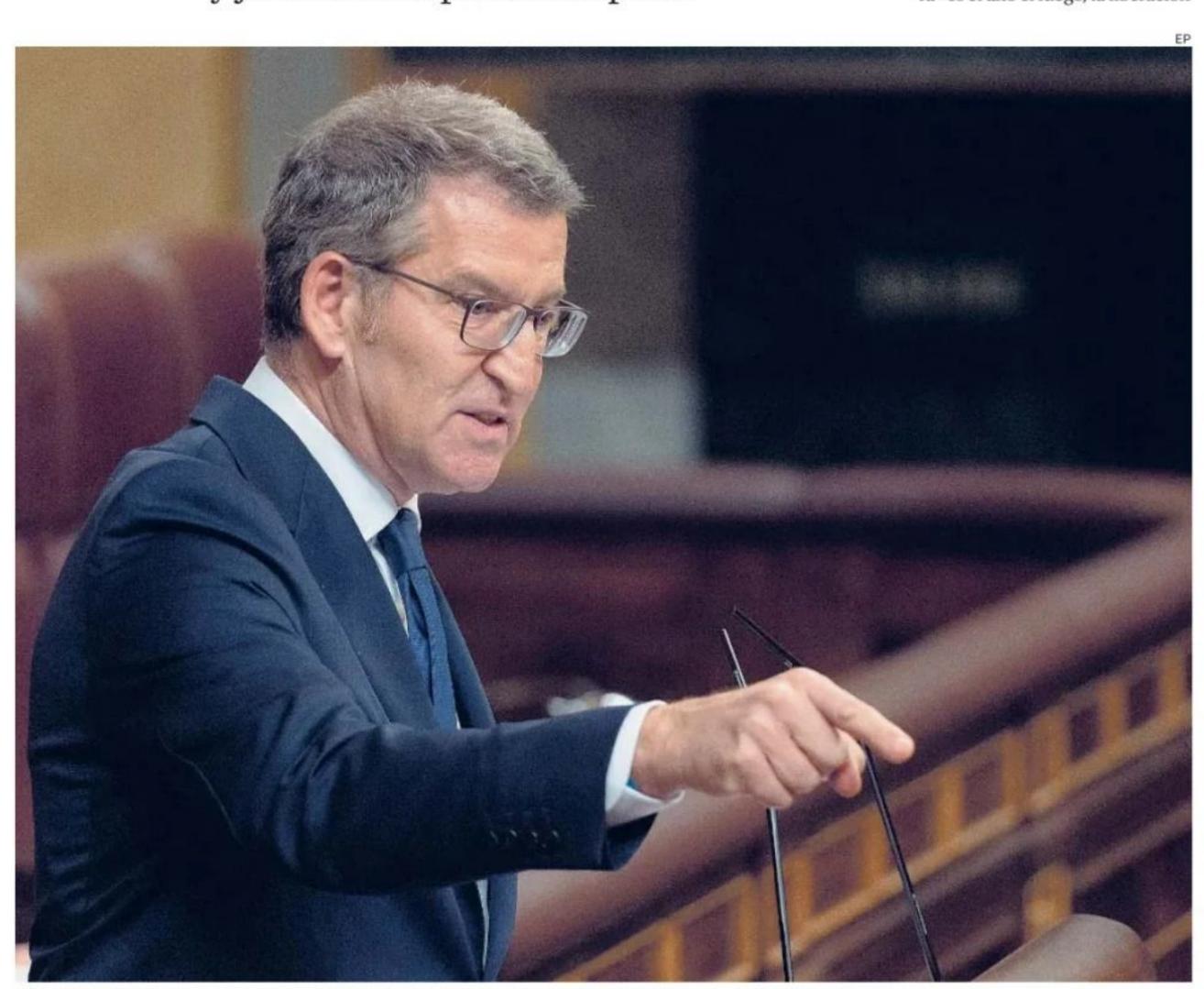

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ayer, durante su intervención en el Congreso de los Diputados

### El PP aprueba el conflicto por la amnistía

El Senado pide al Congreso que retire la ley de inmediato

#### L.R.N. MADRID

El Pleno del Senado aprobó ayer la iniciativa impulsada por el PP en la que se plantea por primera vez en la democracia un conflicto entre órganos constitucionales al Congreso por la proposición de ley de amnistía, ya que piden a la Cámara Baja que la retire al entender que es una «reforma constitucional encubierta».

Los populares hicieron valer su mayoría absoluta en esta Cámara y sumaron el apoyo de Vox para elevar este choque institucional al Congreso. Por contra, el conflicto de competencias ha encontrado su rechazo en el PSOE y sus socios parlamentarios, mientras que la senadora de UPN ha sido la única en abstenerse.

En concreto, el PP se acoge al informe de los letrados del Senado en el que carga contra la tramitación de la ley de amnistía en el Congreso y denuncia que es una «reforma encubierta de la Constitución». Los populares hacen referencia a este punto para reclamar formalmente al Congreso que retire la norma.

Una vez aprobado por el Pleno del Senado, este conflicto de competencias llegará al Congreso este jueves 11 de abril y la Cámara Baja tiene un plazo máximo de respuesta de 30 días. De esta manera, la institución presidida por Francina Armengol tendrá de plazo para responder hasta el 11 de mayo, un día antes de las elecciones catalanas. A partir de ahí, corresponde al Senado decidir si finalmente acuden al Tribunal Constitucional o no, una medida que en el PP ya ha sido planteada.

Desde el PSOE cargaron contra la iniciativa. El senador del PSOE por Lanzarote y secretario cuarto

ESPAÑA 11 LA RAZON • Jueves, 11 de abril de 2024

de rehenes, la ayuda humanitaria y evitar una escalada» al tiempo que les reprochó que lo que ha cambiado en este tiempo es que en los escaños azules «se sientan personas comprensibles con el ataque de Hamas».

El jefe de la oposición cargó contra el presidente del Gobierno a quien pidió dejar de sacrificar España por los «asuntos personales que mantiene clasificados» y criticó el hecho de que Sánchez pudo haber cambiado la política de Marruecos «por lo que tiene en sus móviles» o protege a Nicolás Maduro por lo que «trajo Delcy» en sus maletas. Ante esto, Feijóo le espetó al jefe del Ejecutivo: «¡Qué valiente es con los dictadores muertos y qué sumiso con los vivos!; sobre todo cuando comparten negocios sin explicar». También pidió al presidente del Gobierno que «abandone la soberbia» creyendo que solo él puede arreglar un conflicto de 80 años. «El protagonista no es usted sino las víctimas de uno y otro lado».

El líder del PP recordó a Sánchez que el independentismo se está riendo de España «y usted se lo está consintiendo». Arremetió contra Sánchez por ser una de las únicas naciones del mundo que permite que, quien está contra España, se rían de todos mientras se vulnera la separación de poderes. «No puede presumir de nada». «¿De qué cree que puede presumir? La poca fuerza que pudiera tener ante sus socios la ha ido perdiendo a medida que la corrupción gana terreno en su gobierno, en su partido y en su entorno».

Sánchez, en un plano ya menos institucional, pasó a criticar al PP al que acusó de ocultar la realidad de los «buenos datos» en España con la política del «fango». «Quieren ocultar los buenos resultados del gobierno y su ausencia de proyecto político bajo el ruido, la calumnia y la crispación», lamentó, para después asegurar que su Gobierno seguirá «trabajando para resolver sus problemas y que España siga avanzando».

del Senado, Francisco Manuel Fajardo, comparó el conflicto institucional entre la Cámara Alta y el Congreso, impulsado por el PP por la Ley de Amnistía, con el intento de golpe de Estado del 23F al afirmar que este choque es «casi un «quieto todo el mundo».

En el PSOE tildaron de «disparate» y de intento de «ridiculizar» a la Cámara Alta, el conflicto de intereses iniciado ayer por el Partido Popular.



El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ayer, en la presentación de su libro «Crónica de la España que dialoga»

# «Tengo la intuición de que no va a haber referéndum»

El expresidente cree que los beneficiados por la amnistía valorarán la grandeza de la democracia

#### Rocio Esteban. MADRID

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero vuelve a acaparar todos los focos políticos y mediáticos desde las pasadas elecciones generales. Se ha convertido en el «candidato en la sombra» en cada proceso electoral y, también, en el mejor defensor del PSOE de la amnistía. En el Gobierno, de hecho, reconocen que sigue siendo un «activo muy importante» en estos momentos y cada una de sus intervenciones son escuchadas

con gran interés. Ayer volvió a ocurrir en Madrid donde se celebró la presentación del libro «Crónica de la España que dialoga». Unas conversaciones con el periodista Màrius Carol sobre la mayoría de los desafíos a los que se tuvo que enfrentar en su mandato. En el Ateneo de Madrid, el expresidente volvió a ser el principal valedor de la amnistía al defender que ésta «va a sentar muy bien a España», aunque pidió tiempo para lo que entiende que será el proceso de reconciliación en Cataluña. «Estamos en un periodo de convalecencia», dijo, al echar la mirada a 2017. «Vamos a necesitar diez años, casi siempre es así, para poder trabajar con paciencia. No hay diálogo sin paciencia», aseguró.

Además, en su opinión, la amnistía abre una «oportunidad» para volver a intentar «ganar con la palabra». Según aseguró, la medida para los líderes independentistas es el «reconocimiento del error por las dos partes» y «permite acercar posiciones». Opinó que, los beneficiados de la amnistía «valorarán la grandeza de la democracia».

Sobre el perdón a los independentistas, el expresidente aseguró que él tenía la «intuición» tras las elecciones generales de que el PSOE tramitaría la amnistía, y, sin embargo, rechaza esa misma intuición ante el nuevo órdago que plantean los independentistas; el referéndum. «Tengo la intuición de que no habrá refe-

réndum», aseguró en preguntas de la prensa.

Zapatero reduce a la mínima expresión lo que el propio presidente del Gobiernoreconoció, que la amnistía se

concedía por necesidad. «Hacer de la necesidad una virtud», llegó a decir Pedro Sánchez. «Los españoles dieron un mandato electoral difícil al PSOE y a los independentistas. Hagan que esto sea posible, dijeron. Para Zapatero este objetivo está cumpliéndose. Definió a su partido como la herramienta para «hacer posible que todos los nacionalismos convivan».

Sobre el presidente Sánchez, es también el primer defensor. Carga contra el bloque de la derecha por ponerendudasulegitimidadcomo

presidente y cree que ningún presidente haresistido con «dignidad» como él. También se felicitó por el papel de Sánchez en el conflicto entre Israely Gaza. En sus palabras, el reconocimiento de Palestina como Estado será un «factor de paz» y pidió al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y a su partido que no se quedase fuera de ese consenso.

El expresidente destacó también el final de ETA, y en esos momentos, quiso poner en valor tanto el apoyo del entonces líder del PP, Mariano Rajoy, como el del Rey emérito Don Juan Carlos

I, el cual, según aseguró, tuvo «apoyoy confianza» en que ese era el momento del final de ETA. Repasó también en su intervención su primera decisión tras llegar al

poder, el de retirar las tropas de Irak. Asegura que a día de hoy lo volvería a hacery que «fue un momento de prueba para nuestra democracia».

Zapatero fue arropado ayer por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, la ministra portavoz y de Educación, Pilar Alegría, y la titular de Igualdad, Ana Redondo, junto a otros cargos socialistas, como el líder del PSOE en Madrid, Juan Lobato.

Considera que el reconocimiento de Palestina será «un factor

de paz»

12 ESPAÑA

Jueves. 11 de abril de 2024 • LA RAZÓN

#### «Caso Koldo»

#### El PP pide a Víctor Torres que «dé la cara»

El PP exigió ayer que el ministro de Política **Territorial y Memoria** Democrática, Ángel Víctor Torres, que «dé la cara» por «las graves sospechas de corrupción que pesan sobre él», después de que se haya requisado nueva documentación en Canarias relacionada con el llamado «caso Koldo», según apuntaron fuentes del partido. El PP indicó que «la Fiscalía Europea ha requisado nueva documentación de la compra de material sanitario durante la pandemia en Canarias» mientras, Torres reivindica su «ética».

> El exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García



La primera sesión de la comisión de investigación por el «caso Koldo» arrancará el próximo 22 de abril en el Senado. Será precisamente el exasesor del ministro de Transportes, Koldo García Izaguirre, quien da nombre a la trama, el primero que está llamado a comparecer en la Cámara Alta al estar siendo investigado por su intermediación en la adjudicación de contratos de suministro de mascarillas durante la pandemia y quien, presuntamente, «obtuvo unos beneficios en torno a un 32 por ciento de los fondos obtenidos», alrededor de 16,5 millones de euros, destinando un 13 por ciento del total del montante de las adjudicaciones (más de seis millones de euros) a pagar el suministro y transporte aéreo de las mascarillas.

Ese día, además de Koldo García, en la comisión de investigación que ha impulsado el PP en el Senado, también comparecerá Víctor Francos, el que fuera jefe de gabinete de Illa en el Ministerio de Sanidad y quien ocupó después la presidencia del Consejo Superior de Deportes (CSD). Los populares quieren saber si su cese tuvo que ver con la trama de supuestas comisiones en la compra de material anticovid durante los meses de pandemia.



# El Senado cita a Koldo e Illa entre los primeros comparecientes

El 22 de abril arranca la comisión de investigación por la trama de las mascarillas también denominada como «caso Koldo»

El miércoles 24 de abril será el turno del exministro de Sanidady candidato a las elecciones catalanas por el PSC, Salvador Illa, y el jueves 25 lo harán miembros de su equipo de entonces en el Ministerio: Patricia Lacruz – directora general de farmacia y productos sanitarios – y Alfonso Jiménez – director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), en aquel momento –.

El PP por ahora no ha incorporado en su lista de 58 comparecientes ni al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni tampoco a su mujer, Begoña Gómez, y sigue tensando la cuerda. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, insistió el martes que su pretensión es no citar a la mujer del jefe del Ejecutivo, pero advirtió de que para no hacerlo es necesario que Miembros del equipo del exministro de Sanidad declararán el 25 de abril en la comisión

Begoña Gómez y Sánchez siguen sin figurar en el listado aunque este sigue «abierto»

Pedro Sánchez dé explicaciones. «El presidente tiene que compareceren la Cámara y dar, además, una rueda de prensa abierta a preguntasy explicar todo lo que ha ocurrido. Y si no lo explica y no da ni media explicación ni media disculpa, es evidente que nuestra función democrática es investigar y llegar hasta el final. Insisto, no quiero llamar a la mujer del presidente del Gobierno salvo que el presidente del Gobierno me obligue», declaró en una entrevista en Cope. Con esta estrategia los de Feijóo buscan dar tiempo al jefe del Ejecutivo para que dé las explicaciones que se le reclamany, de no hacerlo, se guardan la carta de que el listado que han presentado, como está «abierto», puede ser incorporada en cualquier momento o llamar a cualquier otro a quien consideren.

El PP usó su fuerza en la Cámara Alta y registró en el Senado su
primera lista de comparecientes
para esta comisión de investigación. En ella se fuerza a declarar al
empresario Carlos Barrabés, que
dirigía una de las UTE que se hizo
con una subvención de 7 millones
de euros tras recibir el apoyo de
Begoña Gómez, y Alberto Martínez Lacambra, ex director de Red.
es, entidad pública que concedió
dichos fondos públicos.

También al entonces consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, quien en primera instancia no aparecía en la lista –que originalmente era de 56 nombres–, tendrá que acudir al Senado, según el listado presentado.

El PSOE ha denunciado que el letrado de la comisión de investigación ha emitido una nota en la que cita tres párrafos del plan de trabajo del PP que se extralimitan del objeto de la comisión de investigación sobre las ramificaciones del «caso Koldo». Fuentes socialistas aseguran que el letrado había hablado de borrar esos párrafos. También aseguran que la única forma de continuar era aprobar en Plenoun nuevo objeto de comisión y empezar de cero. Las mismas fuentes aseguran que el PP «forzó» la aprobación de su plan de trabajo con sus comparecientes para «no perder el tiempo», informa Ep.

ESPAÑA 13 LA RAZÓN . Jueves. 11 de abril de 2024

# Una acusación insta al juez a citar como testigo a Begoña Gómez

• Quiere que la esposa de Pedro Sánchez explique sus contactos con Víctor de Aldama y con Globalia

Ricardo Coarasa, MADRID

El juez del «caso Koldo» tendrá que decidir si cita como testigo a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez. Así lo ha solicitado la Asociación Liberum, que ejerce la acusación popular en la causa, en un escrito en el que insta al magistrado Ismael Moreno a que la llame a declarar para que «aporte su conocimiento sobre los hechos investigados, en especial, en lo relacionado con la adquisición y transporte de mascarillas al comienzo de la pandemia», y en particular en relación con «la vinculación y grado de participación» de Koldo García, exasesor de Ábalos; del supuesto conseguidor de la «trama», el empresario Víctor de Aldama; de Juan Carlos Cueto, señalado como el «cerebro» de las operaciones; y del Grupo Globalia, que junto con Iberia se encargó del traslado del material sanitario que Soluciones de Gestión suministró a los ministerios de Transporte, Interior y Sanidad y a los gobiernos balear y canario por un montante total de más de 52 millones de euros.

En el escrito, la acusación explica que «del contenido de la querella, y de las recientes informaciones recogidas en diferentes medios de comunicación» se desprenden indicios de que Begoña Gómez «ha podido obtener información relevante sobre los hechos descritos en la querella, en especial, sobre la adquisición y transporte de material sanitario, mascarillas y PCR, al inicio de la pandemia», así como de los contratos bajo sospecha -

gracias a los cuales los imputados se embolsaron más de 16,5 millones de euros-y tanto de «alguna de las empresas investigadas» como de diversos imputados. Asociación Liberum también quiere que la esposa de Pedro Sánchez explique su relación con Javier Hidalgo, de Globalia, y la CEO de Wakalua, Leticia

Lauffer «para importar mascarillas desde China».

La acusación popularmantiene que Begoña Gómez «ha mantenido relaciones con el grupo Globalia», en particular

con Javier Hidalgo, «y por consiguiente» con Aldama, y con Leticia Lauffer «para importar mascarillas y respiradores de China a España en el inicio del confinamiento, coincidente en el tiempo con los hechos investigados, y al menos, con alguno de los querellados, amén de compartir reuniones» en

la marisquería «La Chalana», el restaurante «objeto de las reuniones de los investigados».

En ese escrito se hace referencia a que esas reuniones se produjeron mientras se negociaba el rescate de Globalia y coincidiendo con las adjudicaciones ahora investigadas en el «caso Koldo».

Cree que tiene

«información

relevante» sobre

la adquisición de

las mascarillas

Además, la asociación señala que Begoña Gómeztrabajó desde agosto de 2018 en el Instituto de Empresa coincidiendo con «la puesta en marcha de su nuevo centro des-

tinado al continente africano», una dedicación que vincula con la actividad mercantil de Soluciones de Gestión (a través supuestamente de Aldama) «en países de África en asociación con otras empresas mediante UTE» desde 2018 a 2021, tal y como consta en la querella de la Fiscalía Anticorrupción.

Soluciones de Gestión, recuerda, «habría realizado pagos a compañías del sector del transporte aéreo», entre ellas Globalia, por el transporte de las mascarillas desde China. Y, además, añade, dos empresas de Aldama - Deluxe FortuneyMTM 180 Capital-«habrían recibido pagos de Soluciones de Gestión por un valor del 13% de los fondos públicos» percibidos gracias a esas adjudicaciones. «Estas dos últimas sociedades fueron utilizadas por Aldama para el cobro de sus comisiones», subraya.

En cuanto al restaurante «La Chalana», la acusación popular señala que según Anticorrupción es el lugar donde Koldo García «se ha reunido en más ocasiones con altos cargos» del Ministerio de Transportes-que adjudicó los dos primeros contratos a Soluciones de Gestión a través de Puertos del Estado y ADIF, el administrador de infraestructuras ferroviarias- y, entre otros, con el empresario José Ruz, «con vínculo» con Aldama, a su vez relacionado con Globalia.

Asimismo, recuerda que el 15 de febrero de 2023 Koldo se reunió en ese mismo restaurante con Cueto, una conversación que fue grabada por agentes de la UCO.

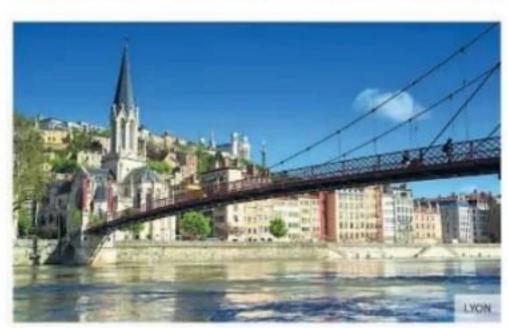

8 DIAS / 7 NOCHES

#### El Ródano y Saona desde Lyon

Lyon • Mācon • Vienne • Aviñón • Arles Viviers • Tournon • Lyon

#### **HASTA 15% DE DESCUENTO**

Desde 1138€ por persona (en lugar de 1339€) Salidas el 7 mayo; 13, 25 julio; 9 agosto; 16, 22 octubre 2024



7 DIAS / 6 NOCHES

#### El Elba y Moldava desde Praga

Praga • Slapy • Stechovice • Praga Mélnik • Praga

#### HASTA 470€ DE DESCUENTO

Desde 1495€ por persona (en lugar de 1965€) Salidas el 20 mayo; 7, 13, 19, 25 junio; 7, 13, 19, 25, 31 julio; 6, 12, 18, 24, 30 agosto; 5, 11, 17 septiembre 2024

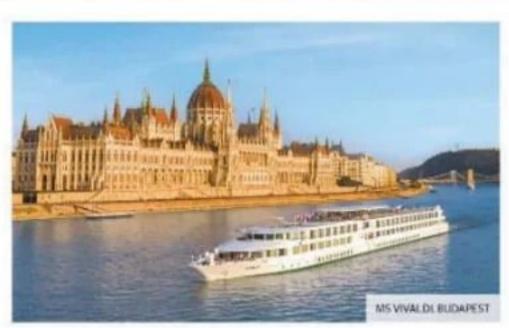

8 DIAS / 7 NOCHES

#### Las perlas del Danubio

Madrid • Viena • Melk • Dürnstein • Bratislava • Kalocsa Budapest • Esztergom • Viena • Madrid

HASTA 443€ DE DESCUENTO ♣ Y VUELOS INCLUIDOS DESDE MADRID

Desde 1505€ por persona (en lugar de 1948€) Salidas el 11, 18, 25 julio; 1, 15, 19, 29 agosto 2024

RÉGIMEN TODO INCLUIDO A BORDO:



BEBIDAS INCLUIDAS EN LAS COMIDAS Y EN EL BAR





TASAS PORTUARIAS INCLUIDAS



Información y reservas en su Agencia de Viajes informacion@croisieurope.com • 911 176 530 • www.croisieurope.es ♥ @ to ▶ YouTube



14 ESPAÑA

Jueves. 11 de abril de 2024 • LA RAZÓN

#### R. Esteban/F. Cancio. MADRID

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volvió ayer a intentar explotar su perfil internacional sacando pecho tanto de sus políticas como de su compromiso con la seguridad. Por ello, desde la tribuna del Congreso dibujó un escenario geopolítico incierto marcado principalmente por la amenaza que supone Rusia y no dudó en volver a sacar a la luz un tema recurrente: la necesidad de aumentar el gasto militar. El motivo: «Contar con las mismas cartas que tienen otras potencias, aunque solo sea para no tener que usarlas». Y, de nuevo, sus socios no tardaron en mostrar su rechazo a lo que tachan como «economía de guerra».

«Necesitamos reforzar nuestra capacidad de disuasión no para ser temidos, no para arrastrar al mundo a ninguna carrera armamentística, sino para ser respetados, para proteger ese gran proyecto de paz, de democracia y de libertad que es Europa», defendió Sánchez, quien apostó también por «reforzar la industria de seguridad y defensa».

Pero sus palabras no convencieron a sus aliados. «Ese compromiso tiene que ser suspendido para que primen las necesidades sociales. La mayoría trabajadora no debe hacer ningún sacrificio para engordar la industria militar y la economía de guerra», dijo Íñigo Errejón, portavoz de Sumar. Desde Bildu, mientras, Oskar Matute denunció que «no puede alimentar escenarios de guerra y seguir invirtiendo en material militar».

También criticaron la «escalada armamentística desde ERC, con Gabriel Rufián preguntando: «¿Lo hacen para proteger a la gente, que es lo que venderán, o para contentar a la OTAN? Y desde Podemos, que denunció, en boca de Ione Belarra, la voluntad de «remilitarización» del Ejecutivo».

Pero en el fondo de esta propuesta está también el compromiso de llegar al 2% del PIB en 2029, lo que se antoja más difícil al haberse prorrogado los presupuestos. Fuentes del Ejecutivo apuntan el poco margen para ampliarlo en las cuentas, lo que obligará a negociar con sus socios discrepantes para, entre otros, aumentarlo con créditos extraordinarios o transferencias desde el Fondo de Contingencia, opción más que habitual y que año a año supone que el presupuesto inicial no tenga nada que ver con el finalmente ejecutado.

Porque desde que llegó Sánchez a Moncloa las cuentas de Defensa han ido aumentando gracias, entre otros, al impulso a los programas de armamento, los cuales también

Congres Clencia, In. Equesción, Trabajo, in Migrac. Der Soc. 5 Discapació Mesas Co. Seguridad

# Sánchez enfada a sus socios al proponer un aumento del gasto militar

Aboga por reforzar la capacidad de disuasión frente a Rusia. Defensa arrancó 2023 con 12.800 millones y destinó al final 15.250

redundan en la economía española a través de la industria. Y, mes a mes, el Consejo de Ministros ha ido aprobando transferencias de crédito hacia las arcas militares, tanto para material como para las operaciones en las que participan las Fuerzas Armadas, las cuales se han ido reforzando tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

Es lo que se pudo observar, por ejemplo, en 2023, cuando Defensa arrancó con un presupuesto de algo más de 12.800 millones y terminó gastando más de 15.250. Esos fondos con los que comenzó el ejercicio suponían, en términos globales, un aumento del 26% res-

pecto a 2022. Sin embargo, ese incremento se debió a la inclusión de los Programas Especiales de Armamento (submarinos S-80, fragatas F-110, blindados 8X8...), valorados en unos 4.900 millones, los cuales no computan en el límite de gasto no financiero. Sin ellos, habrían crecido únicamente el 8,4%. 1,24% es el porcentaje del PIB que España destina a gasto militar, aún alejado

del 2% comprometido.

2.500

millones aumentó el presupuesto con el que Defensa arrancó el ejercicio 2023.

4.900

millones para programas de armamento presupuestó Defensa en 2023, un 72% más.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso

Porque uno de los ejes de la política de Defensa de Margarita Robles ha sido impulsar esos programas de armamento, no solo para mejorar las capacidades, sino también para potenciar un sector, el de la industria nacional, que genera miles de empleos con cada nuevo proyecto que arranca. De hecho, en las cuentas de 2023, el montante destinado a ellos creció un 72% respecto a 2022.

Pero esos 12.800 millones iniciales fueron recibiendo inyecciones de fondos puntuales, que al acabar el año sumaban casi 2.500 millones extra. Una práctica habitual con la que se sufragan desde los gastos extra derivados de los programas de armamento, el desarrollo de nuevos proyectos o los gastos de la participación en misiones, que el pasado año supusieron un gasto de 1.023 millones. En 2022, por ejemplo, esa inyección extra fue de 4.100 millones.

Gracias a ese impulso armamentístico, el gasto militar español ha ido aumentando año a año a ojos de la OTAN, que también tiene en cuenta otras inversiones para elaborar sus estadísticas. Así, España ha pasado de destinar el 1% del PIB a Defensa en 2020 al 1,24% de 2023. En cifras absolutas, según el último informe de la Alianza, ha pasado de 11.240 millones en 2020 a 18.045. Unos datos que si bien difieren de los de los presupuestos que presenta y modifica el Ministerio al final de año, son en los que se ha de basar el Ejecutivo para llegar al 2%.

ESPAÑA 15 LA RAZÓN . Jueves. 11 de abril de 2024

# Felipe VI visita a la Reina Sofía en el hospital: «Está muy animada»

El Rey acude a ver a su madre, que está ingresada por una infección urinaria desde el martes por la noche

Fran Gómez, MADRID

El Rey Felipe VI desveló ayer que su madre, la Reina Sofía, se encuentra «muy bien, animada y con ganas de volver lo antes posible» a su vida diaria normal después de que fuese ingresada en el Hospital Ruber Internacional de Madrid la noche del martes 9 de abril a consecuencia de una «infección del tracto urinario».

Desde Casa Real enviaron un mensaje tranquilizador y aseguraron que la recuperación de Su Majestad está siendo «muy rápida y favorable». El Monarca llegó en torno a las 17:00 horas de la tarde de ayer al centro hospitalario madrileño, entró por la puerta principal estuvo en su interior alrededor de media hora para conocer de primera mano cómo está evolucionando la salud de Doña Sofía, que se encontraba en observación.

Desde Casa Real explicaron a este diario que resulta complicado saber cuándo podrá recibir el alta la Reina Sofía y que esto dependerá en todo caso «de cómo vaya su evolución».

El Rey, por su parte, al ser preguntado sobre cuándo podría abandonar el centro hospitalario, no respondió y se limitó a hacer un gesto con las manos tras arrancar la marcha del vehículo oficial en el que llegó y con el que se fue tras atender a la prensa.

El Jefe del Estado, pese a todo,

pudo mantener su agenda con normalidad, ante la buena evolución de la dolencia de la Reina Sofía, y celebró, en el marco de sus compromisos oficiales, dos audiencias reales con mandos militares en el Palacio Real en el mediodía de ayer.

No se espera de momento la visita del Rey Juan Carlos, quien abandonó Madrid el pasado lunes después de asistir al funeral de su sobrino para poner rumbo a Ginebra (Suiza).

#### Salud de hierro

Lo cierto es que la Reina Sofía siempre ha podido presumir de contar con una salud de hierro, y son pocas las ocasiones en las que se ha dado a conocer que ha enfermado.

De hecho, suele ser ella quien acompaña a sus familiares cuando pasan por sus horas más bajas, ya sea el Rey Juan Carlos I o sus propios hermanos, Irene y Constantino de Grecia.

Nada la frenó en enero del pasado año 2023 a la hora de viajar a Grecia para acompañar a este

Casa Real asegura que la recuperación de Doña Sofía está siendo «muy rápida y favorable»

último cuando fue ingresado en la UCI. Sin embargo, pocos días después, el último Rey de los helenos falleció.

El ingreso de la Reina Sofía en un hospital de Madrid ha llamado especialmente la atención, porque en sus últimas apariciones públicas lució un aspecto envidiable y nada hacía temer por su estado de salud.

En su última aparición pública, el pasado sábado, se unió al Rey Juan Carlos I, sus hijas y algunos de sus nietos para celebrar la boda del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, con Teresa Urquijo, y en las redes sociales transcendieron imágenes de la madre de Don Felipe charlando animadamente con otros invitados al enlace y luciendo en todo momento una amplia sonrisa en el rostro. Se le vio en todo momento un buen aspecto.

Igual de bien parecía encontrarse este lunes en la misa en recuerdo a Fernando Gómez-Acebo, a la que acudió junto a los Reyes Felipe VI y Doña Letizia, Don Juan Carlos, sus hijas y, de nuevo, dos de sus nietos: Felipe Juan Froilán y Victoria Federica de Marichalar.

De este modo, parece que la infección urinaria de la Reina Sofía ha hecho aparición en cuestión de muy poco tiempo, el mismo que se espera llevará su recuperación.





Belén Bajo @BELENBAJO

#### Los intocables

uede parecer duro, excesivo y exagerado que Núñez Feijóo se plantee llevar a Sánchez a los tribunales o a su esposa, Begoña Gómez, a la comisión de investigación, recientemente creada en el Senado, para que uno u otro aclaren las sospechas por un conflicto de intereses que pudiera haber habido con las ayudas recibidas por Air Europa. Ella por reunirse y él por no ausentarse del Consejo de Ministros que aprobó dichas ayudas.

Puede ser una exageración, porque, quién sabe si en las dos reuniones secretas que, tuvo Begoña Gómez con Air Europa, no se estuviera hablando de rescates económicos y sí se estuviera conversandodelasnuevastendenciasen laca de uñas para esta temporada o haciendo una puesta en común de recetas para la freidora de aire. Extraño, pero no impropio. Lo que es impropio es que, casualmente, después de reunirse en secreto, se aprobara un rescate de 650 millones de euros para la compañía aérea y que, casualmente, se financiara el máster que dirige, sin la titulación necesaria, Begoña Gómez. Todo es mentira -dicen-peronadase desmiente. Todo son inexactitudes, pero nadie da exactitudes.

El presidente y el PSOE quieren que la señora sea intocable, pero para que sea intocable se tendrá que probar que no es tocable, digo yo. También se podría aprobar, igual que con la amnistía, una ley a la carta de intocables, en la que además de Begoña, estuviera Puigdemont y Aragonès para no tener problemas en la celebración de otro «procés».

Jorge Fernández, columnista de este periódico, diría en clave espiritual que «en los designios de la providencia, no hay meras coincidencias» y Freud diría que las cosas no ocurren por casualidad si no por causalidad. Ni es exagerado, ni es excesivo que el PP se plantee ir a los tribunales o citar a Begoña Gómez en el Senado.



Felipe VI, ayer, a su llegada al hospital en el que se encuentra ingresada su madre

#### Escalada en Oriente Medio





Palestinos que han escapado de la guerra en Gaza celebran el fin del Ramadán en un campamento de refugiados de Rafah

Fin del Ramadán. Las imágenes por satélite muestran toneladas de ayuda en la frontera mientras el líder de Hamas denuncia la muerte de seis familiares

# Israel y Hamás se culpan de la crisis alimentaria en Gaza

Maya Siminovich. TEL AVIV

ibien Israel ha puesto en marcha mecanismos para que entre mayor cantidad de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza después de que el presidente estadounidense, Joe Biden, amenazara con cortar suministros armamentísticos si esto no sucedía, parece que la situación en el terreno en Gazano es sustancialmente diferente. Ni mejor. Las imágenes de satélites siguen mostrando largas filas de camiones en el lado egipcio y también en el lado israelí. Las agencias humanitarias se quejan sobre todo de toneladas y toneladas de alimentos esperando principalmente en el lado egipcio.

Durante meses, Gaza ha dependido de dos cruces principales: el cruce occidental de Rafah con Egipto y el puesto de control israelí de Kerem Shalom en el sur. A ambos se llega por la misma carretera del desierto en una dirección, mientras que los camiones también se acercan a Kerem Shalom desde el sur. Segúnla ONU y el organismo militar israelí responsable de los asuntos humanitarios en Gaza, conocido como Cogat, por sus siglas en inglés, también se ha probado un tercer cruceenelnorte de Gaza, utilizando una carretera militar. Cogat afirmó en X que hasta ahora han entrado por ahí casi 50 camiones.

Por ahora, la ayuda de la ONU, la principal fuente de alimentos de Gaza, se canaliza principalmente a través de un punto de entrada principal: Kerem Shalom. Y, según las agencias de ayuda, pequeños problemas logísticos causan grandes retrasos. Seis meses después del comienzo de la guerra, ayer se celebró Eidal-Fitr, que marca el final del mes sagrado del Ramadán en el que se ayunayreflexiona durante el día. En otros años los musulmanes compran ropa a los más pequeños y comen dulces, este año hay poco que comer en Gaza, menos aún que celebrar. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) Mahmud Abás, citando la situación en Gaza, instóalos palestinos a abstenerse de

expresiones de alegría durante las fiestasyalimitarseaoraryleertextos religiosos. Dentro de Israel se cancelaron las procesiones en las comunidadesárabes.Lamayoríadelos2,3 millones de habitantes de la franja se han visto obligados a abandonar sus hogares. El máximo tribunal de la ONU, la Corte Internacional de Justicia, haadvertido que la hambrunaya se está «instalando» en algunas

La ONU denuncia el bloqueo israelí, pero Tel Aviv acusa a Hamás de apropiarse de la ayuda exterior

zonas y ha ordenado a Israel que garantice un flujo in mediato de ayuda «sin obstáculos».

Hasta ahora, al menos 28 niños han muerto de desnutrición y deshidratación, según el brazo humanitario de la ONU, OCHA. Uno de cadatres niños menores de dos años sufreactualmente desnutrición aguda, según el Programa Mundial de Alimentos.

Israel niega estar bloqueando la ayuda y ha rechazado el fallo del tribunal de la ONU. En cambio, acusa a Hamás de apropiarse de suministros y culpa a las agencias de ayuda por la mala distribución. También rechaza la evaluación del órgano asesor de las Naciones Unidas llamado Clasificación Integrada de Fases de Seguridad Alimentaria sobrelosniveles de hambre, argumentando que se basa en datos limitados y poco fiables.

Cogat dice que Israel está trabajando con socios internacionales para «facilitar la entrada de ayuda humanitaria» a Gaza. Más de 20.742 camiones han entrado por los cruces de Rafahy Kerem Shalom, transportando más de 272.000 toneladas de alimentos y 29.260 toneladas de agua, afirmó. La crisis humanitaria ha llevado a Estados Unidos y otros países a recurrir a lanzamientos aéreos y a un nuevo puerto marítimo para intentar entregar más suministros, sin embargo, hay consenso en que los últimos esfuerzos aéreos y marítimos no sustituyen la ayuda que llega por tierra.

Los envíos aéreos son costosos, menosvoluminososycasi con seguridad no llegan a quienes más necesitan la ayuda. Y ha habido casos de muertes de personas que intentaban recuperar esos paquetes de ayuda, o porque cayeron en el mar o por aplastamiento.

#### Biden y el «error» de Netanyahu

El presidente Biden criticó al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, calificando de «error» su enfoque de la guerra en Gaza. Lo dijo en una entrevista grabada la semana pasada y transmitida el martes por Univisión, refiriéndose a la muerte de los 7 cooperantes de World Central Kitchen por fuego israelí. «Así que lo que estoy pidiendo es que los israelíes simplemente implementen un alto el fuego».

Por otra parte, el líder político de Hamás, Ismail Haniyeh, denunció ayer que tres hijos y tres nietos murieron en un bombardeo israelí en Gaza. «Con este dolor y sangre creamos esperanza, un futuro y libertad para nuestro pueblo, nuestra causa y nuestra nación», dijo Haniyeh en un comunicado al conocer la noticia.

INTERNACIONAL 17

Álvaro Escalonilla, MADRID

lcapitán Roni Kaplan (Montevideo, 1982) es la voz en español de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), un Ejército cuestionado por su respuesta militar en Gaza al atentado de Hamás del 7 de octubre. Kaplan, en cambio, minimiza la responsabilidad de los suyos en la muerte de miles de civiles y defiende la desmilitarización total de la Franja.

#### ¿Cuál es la estrategia de Israel en Gaza? Netanyahu anunció una retirada parcial, pero dijo el martes haber definido la fecha para la incursión terrestre en Rafah.

Seguimos adelante intentando desmantelar a Hamás en la Franja de Gaza. Hemos desmantelado en este momento 19 de 24 batallones de Hamás. Quedan cuatro batallones de Hamás que están intactos en la zona de Rafah, por eso la operación allí es cuestión de tiempo. Al mismo tiempo, vamos a seguir las órdenes del Gobierno con respecto a lo que pueden ser las negociaciones, con respecto a los secuestrados, y entendemos que nuestros dos objetivos en la guerra son paralelos y van de la mano en términos de liberar a los secuestrados. Un objetivo es desmantelar a Hamás, y el otro es liberar a los rehenes. Y cuanto más presionemos a Hamás, mejores van a ser nuestras condiciones para la negociación de la parte política, para intentar llegar a un acuerdo para liberar a los secuestrados, al tiempo que estamos atentos a realizar algún tipo de operación y liberar a los secuestrados por medio de operaciones, como logramos hacer en casos específicos en estos últimos seis meses.

Uno de los objetivos declarados de la guerra, como menciona, es desmantelar a Hamás. Pero de los líderes principales que presumiblemente organizaron y planificaron el atentado del 7 de octubre, con la excepción del número tres, Marwan Issa, el resto siguen con vida seis meses después. ¿Lo consideran un fracaso?

Hamástiene cuatro líderes centrales: Yahya Sinwar y su hermano Mohammad Sinwar, en la parte política; Mohammed Deif y Marwan Issa, en el ejército terrorista. Efectivamente solo hemos logrado alcanzar la posición de uno de los cuatro, pero no nos olvidemos Roni Kaplan Portavoz del Ejército israelí

# «La tragedia del World Central Kitchen fue un error militar nuestro»

Tras seis meses de combates augura que la paz llegará con la desmilitarización de Gaza y la liberación de rehenes

que ellos están desde hace 17 años preparando esta guerra.

Según las cifras del Ministerio de Salud de Gaza, han muerto en la Franja de Gaza más de 33.000 personas. La cifra no diferencia entre civiles y combatientes. ¿Cuántos combatientes calculan haber abatido?

Ante todo, tener en cuenta que el Ministerio de Sanidad está 100% sujeto a Hamás. Como portavoz no



Hemos desmantelado 19 de los 24 batallones de Hamás y quedan todavía cuatro intactos en Rafah» recuerdo una operación que cuando terminó no se hubieran desinflado esas cifras que da Hamás, que tiene como estrategia intentar generar una presión por parte de Occidente a Israel. Dicho esto, hemos alcanzado la posición de más de 13.000 terroristas.

Organizaciones humanitarias, organismos internacionales y Estados hablan de ataques sis-

# temáticos contra la población civil. El último ejemplo es la muerte de siete cooperantes de la ONG del chef José Andrés. ¿Cuál es su postura?

El caso del World Central Kitchen es una tragedia producto de un error nuestro, producto de una situación operativa que fue absolutamente errónea por parte de nuestras fuerzas. Lamentamos profundamente lo que sucedió en ese caso. Investigamos de forma urgente lo sucedido. Dos oficiales, uno en grado de coronel y otro en grado de mayor fueron destituidos; otros cuatro fueron amonestados. Estamos tomando todas las precauciones para intentar que este tipo de casos no vuelvan a suceder. Nuestros soldados pensaban que allí adentro había terroristas de Hamás.

#### Esta semana se han reanudado las negociaciones en El Cairo entre Israel y Hamás. ¿Habrá finalmente un alto el fuego?

Esperemos que en un momento dado haya una tregua, pero para eso, tenemos que desmilitarizar Gaza y recuperar a los rehenes.

#### ¿Cuántos rehenes permanecen en Gaza?

133, entre ellos niños y mujeres. La semana pasada devolvimos a su familia el cadáver de Elad Katzir, el hijo de Hanna, que había sido también liberada durante la pausa operativa, y a Abraham, su papá, que había sido liberado en el kibutz Nir Oz. En ese kibutz Nir Oz fueron asesinados o secuestrados el 28% de la gente. 117 de 417.

#### De esos 133 rehenes, ¿cuántos estiman que pueden haber muerto?

Calculo que más de 30. Espero que no muchos más, pero por lo menos 31.

#### Todavía no han abierto el corredor de Erez y el puerto de Ashod como se comprometieron en la conversación telefónica entre Biden y Netanyahu. ¿Por qué?

No me queda claro cuándo va a suceder. Pero en los últimos días han pasado 41 camiones. Antes del 7-O, ingresaban unos 70 camiones diarios con ayuda humanitaria. Hoy, ingresan 180 camiones, 70 de ellos con comida.

#### ¿Cuál es el plan para el día después de la guerra en Gaza?

Como Ejército debemos tener el control militar en la Franja de Gaza, al menos durante el tiempo que dure la campaña, para no perder todos los éxitos.



18 INTERNACIONAL

Jueves. 11 de abril de 2024 • LA RAZÓN

# La Eurocámara ratifica el Pacto Migratorio que endurece el asilo

Tras tres años de negociaciones, el PE da luz verde al acuerdo de los 27 que blinda las fronteras y consagra la solidaridad a la carta a pesar del rechazo de las ONG

Mirentxu Arroqui. BRUSELAS

El Parlamento Europeo dio ayer luz verde al pacto de migración y asilo, tras más de tres años de negociaciones y antes de las elecciones europeas del mes de junio que marcan el fin de la legislatura. Ha sido una votación tensa, interrumpida por los gritos de los manifestantes que gritaban «este pacto mata, vota no».

Según las instituciones europeas, este texto intenta aprender de errores pasados, endurecien-

do las condiciones para acceder al territorio europeo y a través de un sistema de solidaridad a la carta. Tras la luz verde, la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, se felicitaba por el sentido del voto, «Historia hecha, Hemos creado un marco legislativo sólido sobre cómo abordad la migración y el asilo en la UE. Han pasado más de diez años en su elaboración. Pero cumplimos nuestra palabra. Un equilibrio entre solidaridad y responsabilidad. Este es el camino europeo». «Gracias por el coraje para comprometerse», escribió en redes sociales la comisaria de Interior, Ylva Johansson, y defendió que el texto asegura una gestión «ordenada» de los flujos migratorios y un mejor control de fronteras.

Este pacto pretende acelerar los retornos de los considerados inmigrantes ilegales con la puesta en marcha de centros específicos en las fronteras europeas desde dónde se gestionarán las demandas de asilo, aunque el Parlamento Europeo los define como lugares de espera que en ningún momento se pueden asemejar a cárceles. El primer veredicto sobre la aceptación o rechazo de esta petición deberá llegar



#### Claves

- ofrecerá a los gobiernos una «solidaridad a la carta» que les permitirá eludir la acogida de parte de los migrantes reubicados si pagan una compensación por cada traslado rechazado.
- Se prevé, también, un examen más rápido de las solicitudes de asilo, también en las fronteras exteriores de la UE, y medidas para garantizar deportaciones más efectivas frente a los bajos índices actuales.
- el objetivo es trasladar a al menos 30.000 migrantes cada año, pero los países podrán negarse a recibir a parte de los acogidos a cambio de una compensación de 20.000 euros por cada rechazo.

Inmigrantes naufragan en el Mediterráneo y son rescatados por el Open Arms a los seis meses, con el objetivo de no demorar en exceso este tipo de procedimientos, tal y como sucede actualmente. La Unión Europea distingue entre aquellas personas perseguidas por sus creencias religiosas, ideas políticas u orientación sexual y, por lo tanto, sujetas a ser definidas como refugiadas, y aquellos migrantes movidos por la búsqueda de un futuro económico mejor y que son considerados en situación irregular y, por lo tanto, podrán ser expulsados.

LA RAZÓN . Jueves. 11 de abril de 2024

A las personas interceptadas en las fronteras europeas o que han sido rescatadas en alta mar se les identificará con datos biométricos de reconocimiento facial y huellas dactilares a la vez que se les realizará chequeos médicos y de seguridad por si pudieran suponer una amenaza. Se espera que este registro no dure más de siete días. Esta identificación con huellas dactilares incluirá a los niños a partir de los seis años, si bien las autoridades nacionales deberán establecer mecanismos independientes para garantizar que se respetan los derechos de los menores. El propósito reside en que exista una base de datos común para que las au-

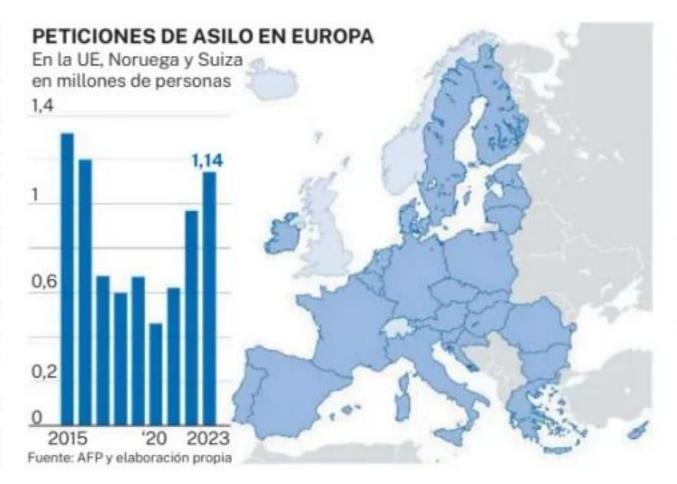

toridades nacionales puedan saber si el demandante ha solicitado con anterioridad asilo en otro país europeo. Todos los migrantes tendrán derecho a asesoramiento legal y los menores contarán con un tutor adulto que vele por ellos.

Como modo de superar el sistema de reparto en cuotas obligatorias que fue boicoteado sin cesar por los países del Este en la anterior crisis de 2015, se ha impuesto una solidaridad obligatoria pero a la carta. Esto significa Los países que no quieran acoger a refugiados deberán pagar a un fondo común europeo

El objetivo es crear una base de datos para que los Estados puedan registrar las aplicaciones de asilo

que aquellos países que no quieren acoger a estas personas deberán pagar a un fondo común europeo que sirva para sufragar el gasto de aquellos que sí lo hacen. La contribución de cada país se establecerá según criterios de población y PIB. Se espera que se puedan repartir a 30.000 demandantes de asilo al año y que las contribuciones financieras lleguen a los 600 millones. Este nuevo pacto intenta también modernizar el Protocolo de Dublín por el que el Estado de llegada es el que debe tramitar la solicitud de asilo, lo que en principio hace recaer la responsabilidad en los países de primera línea que además deben evitar que los demandantes se desplacen a otros países europeos ( movimientos secundarios). Aunque este principio se mantiene, se tendrán en cuenta otros factores a la hora de elegir el Estado en el que se procesa la demanda, como por ejemplo, si el migrante tiene familiares de primer grado en otros países europeos, ha cursado estudios o domina algún idioma. Esto quiere aliviar la carga de los países del Sur del club comunitario que son los que reciben más solicitudes de este tipo.

Uno de los puntos más polémicos ha sido la activación de un mecanismo de emergencia para situaciones de llegadas masivas, en los que un país se vea desbordado por el número de solicitudes e incluso la inmigración pueda ser utilizada como una amenaza híbrida para chantajes geopolíticos, tal y como ha sucedido en el caso de Marruecos con España o Rusia con Bielorrusia. Queda excluidas en este apartado las organizaciones no gubernamentales que realizan rescates en alta mar.

En esos casos, el Estado pedirá a la Comisión Europea que se activen los mecanismos de solidaridad previstos y algunas categorías de demandantes de asilo-por ejemplo los que proceden de un país en guerra- podrán gozar de una protección prioritaria. En estos casos se podrá dilatar hasta los 10 días el registro de etas personas y tanto los procedimientos para gestionar las demandas de asilo como las de expulsión podrán demorarse seis semanas más de las inicialmente previstas, lo que significa que estas personas estarán retenidas más tiempo en los centros creados ad hoc. Las ONG rechazan el acuerdo.

# Un circuito, muchos viajes



HASTA
20
DE DESCUENTO

HASTA

500€

EN CUPÓN REGALO DE



#### Marruecos Imperial y Kasbahs

Hoteles 3\* • AD + **\*** 8 días | 7 noches Incluye visitas.

899€

#### Turquía: Joyas de Anatolia

Hoteles 4° • AD + 🛪 11 días | 10 noches

999€

Incluye 6 cenas, crucero por el Bósforo y visitas.

#### Entre los Balcanes y el Adriático

Hoteles 3\*/4\* • AD + X

10 días | 9 noches
Incluye visitas.

1.099€

#### India: Palacios del Rajastán y Ganges Sagrado

Hoteles 3\*/4\* • AD + X 16 días | 14 noches Incluye visitas.

1.999€

#### Esencia natural del este de Canadá

Hoteles 3\*/4\* • AD + X
9 días | 7 noches

2.999€

Incluye 3 comidas, 1 cena y visitas.





20 INTERNACIONAL

Jueves. 11 de abril de 2024 • LA RAZÓN



Biden con gafas de aviador recibe al primer ministro nipón, Fumio Kishida

# Biden atrae a Japón a Aukus frente a China

El líder estadounidense ensalza los lazos «inquebrantables» entre las dos naciones al recibir al primer ministro Kishida

Anderson Simanca. WASHINGTON

En la que fue su primera rueda de prensa conjunta con otro mandatario este año, el presidente Joe Biden anunció ayer que Estados Unidos y Japón mejorarán su alianza de seguridad. La noticia fue informada junto al primer ministro japonés Fumio Kishida en la Casa Blanca, en un encuentro que tuvo como objetivo crear estrategias para contrarrestar a Chi-

na en el Asia-Pacífico.

La cumbre de este miércoles fue seguida por una cena de estado formal que incluyó bistec de costilla envejecido en seco, flores de cerezo y una actuación de Paul Simon. «Hoy, nuestra relación económica es una de las más sólidas y profundas del mundo», dijo Biden a Kishida durante una ceremonia.

La reunión selló una lista de más de 70 temas en la relación bilateral, cuando normalmente este tipo de encuentros tiene no más de una docena de acuerdos. Entre los asuntos de seguridad relevantes, se fortaleció la cooperación militar, producción conjunta de armas, asociaciones en exploración espacial y nuevos proyectos de investigación en el área de inteligencia artificial con empresas como Microsoft y Amazon.

Sobre cómo contrarrestar a China, ambos países coincidieron en que es importante aumentar el rol de Japón de jugador regional a influenciador global. Para ello, WasEE UU estudia la petición de Sídney sobre Assange

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que «están estudiando» poner fin a la persecución al programador y fundador de Wikileaks, Julian Assange, tal y como les ha solicitado el Gobierno australiano. que pide además que pueda regresar al país. «Lo estamos estudiando», respondió Biden a una de las preguntas de los periodistas sobre este asunto, en medio de la visita oficial a la Casa Blanca del primer ministro japonés, Fumio Kishida. A mediados de febrero, el Parlamento australiano votó a favor de solicitar a Estados Unidos y Reino Unido la liberación de Assange, encarcelado en Londres desde abril de 2019. después de casi siete años recluido en la Embajada de Ecuador. Con el cambio de gobierno en Ecuador, las nuevas autoridades del país sudamericano permitieron la entrada de la Policía británica en las instalaciones para su arresto. Desde 2019, se halla a la espera de una extradición.

hington espera respaldar a Tokio en sus decisiones en el Indo-Pacífico. «Nuestros lazos nunca han sidomás robustos», apuntó el mandatario estadounidense.

Se señaló, además, la voluntad de Japón de asumir un papel de liderazgo en el intento de fortalecer a Ucrania contra la invasión de Rusia y con el flujo de ayuda humanitaria a Gaza. «La cooperación entre nuestros países, unidos por valores comunes y un compromiso, se ha convertido en una global que abarca el espacio exterior y el mar profundo», afirmó Kishida.

«Hoy el mundo afronta más desafíos y dificultades nunca vista antes. Japón se unirá con nuestros amigos estadounidenses y juntos lideraremos el camino en abordar los desafíos de la región del Indo-Pacífico y del mundo, mientras desarrollamos incansablemente la relación», sentenció.

Como inicio de esa relación más

fuerte, se marca también la reunión trilateral de hoy con el presidente de Filipinas, Ferninand Marcos Jr. Todo como parte de esa estrategia para «cambiar el guion» sobre China, que generalmente intenta aislar a las naciones de la región.

#### La controversia por el acero

Esta visita oficial, la primera de un líder japonés en nueve años, también se produce en medio de diferencias entre los dos países sobre la propuesta adquisición de U.S. Steel por una empresa japonesa.

Biden se manifestó en contra de un reciente movimiento de Nippon Steel de Japón para comprar U.S. Steel por casi 15.000 millones de dólares, una intervención inusual que ha planteado preguntas sobre los lazos económicos entre las dos naciones. Sin embargo, un funcionario de alto rango de la administración dijo a los periodistas que el tema no estuvo en la agenda oficial.

«La relación entre Estados Unidos y Japón es mucho más grande y significativa que un solo acuerdo comercial», aseguró el funcionario, que habló bajo condición de anonimato.

El mes pasado, cuando Biden tomó la inusual medida de opinar sobre el acuerdo, se alineó con los trabajadores sindicales y dijo que lacompañía con sede en Pittsburgh debería permanecer en manos de Estados Unidos. El ex presidente Donald Trump, quien se postula contra Biden en las elecciones presidenciales de noviembre, también dijo que lo bloquearía. Y aunque diplomáticamente ambas declaraciones son extrañas, no lo son tanto en medio de la campaña electoral donde ambos candidatos prometen garantizar trabajos estadounidenses y Pensilvania es un estado crucial para ello.

«U.S. Steel ha sido una icónica empresa siderúrgica estadounidense durante más de un siglo, y es vital que siga siendo una empresa siderúrgica estadounidense de propiedad y operación domésticas», dijo Biden en un comunicado. El sindicato United Steelworkers lo respaldó para su campaña de reelección.

Sin embargo, grupos empresariales dijeron que la intervención
de Biden podría desalentar la inversión extranjera. Algunos analistas coinciden en que el acero estadounidense tiene un significado
cultural mucho más allá de su valor
económico. Por eso, a muchos le
sorprende que Biden se opusiera
preventivamente a un acuerdo
bajo una revisión de seguridad nacional interinstitucional, especialmente cuando el acuerdo es con
una empresa de un país aliado.

INTERNACIONAL 21 LA RAZÓN • Jueves, 11 de abril de 2024

# La oposición gana las elecciones legislativas en Corea del Sur

Los sondeos a pie de urna avanzan la derrota del partido del presidente Yoon en medio de la crisis con Pyongyang

Mar S. Cascado, HONG KONG

El destino del presidente surcoreano, Yoon Suk Yeol, pende de un hilo, ya que los sondeos a pie de urna de las elecciones generales de ayer sugieren un panorama de lo más sombrío para el bloque gobernante, que podría plantear la posibilidad de que el actual líder conservador se convirtiera en un presidente renqueante, a falta de tres años para el final de su mandato. Todo apunta a que el principal partido de la oposición surcoreana se encamina a una aplastante victoria en los comicios, lo que supone un gran revés para el actual líder conservador. De confirmarse el resultado, Yoon quedaría en una situación muy delicada e incluso podría abrirse la puerta a una posible destitución. Los sondeos realizados a última hora del miércoles por las cadenas de televisión KBS, MBCySBS apuntaron a que el Par-

tido Democrático de Lee Jaemyung, de centro-izquierda y sus aliados obtendrían entre 183 y 197 escaños en la Asamblea Nacional. Por su parte, el gobernante Partido del Poder Popular (PPP) y su partido satélite obtendrían entre 85 y 100 escaños. Todos los partidos opositores juntos podrían incluso haber obtenido una "supermayoría" de 200 de los 300 escaños, suficiente para anular el veto de Yoon e incluso destituirlo.

Es muy probable que los coreanos hayan sentido una sensación de déjà vu al depositar sus papeletas para elegir una nueva Asamblea Nacional, en unas concurridas generales enmarcadas como una

oportunidad para elegir de cuál de los dos principales partidos del país desconfían menos.

A pesar de que se trató de escoger a 300 legisladores, la campaña electoral se ha centrado principalmente en una persona que no figuraba en las papeletas: El mandatario Yoon, que fue elegido hace dos años por un estrecho margen respecto a su contrincante, en lo que entonces se llamó una elección entre dos «antipáticos». Muchas cosas han cambiado desde la última ronda electoral. En efecto, la polarización política ha ido desgarrando el tejido sociopolítico del país. Desde entonces, Yoon ha luchado por mantener el apoyo de

más de un tercio del electorado, en un contexto de malestar generalizadoporla inflación, los problemas de subsistencia y la ralentización de la economía del país.

A su vez, los críticos han señalado el fracaso de Yoon a la hora de mantener los valores fundamentales de su administración, a saber, la justicia y el sentido común, ya que su familia se ha visto envuelta en múltiples escándalos. Entre ellos, el sonado «asunto del bolso de Dior» de la primera dama, Kim Keon Hee, que la ha mantenido alejada de la luz pública durante cuatro meses.

Por su parte, el liberal Partido Democrático (PD), que ha ocupado la Asamblea Nacional durante los últimos cuatro años, se ha empeñado en convertir este voto en un referéndum no sólo sobre la actuación de Yoon, sino también a más polémicas que rodean a su esposa y a funcionarios de su administración.

Los líderes de los partidos de la oposición buscan venganza, ya que creen que sus juicios e incluso sus condenas fueron el resultado de persecuciones políticas dirigidas por una fiscalía políticamente motivada. Y es que Yoon fue fiscal general antes de ser elegido máximo dirigente de la nación en 2022, sólo unos meses después de su debut político.

Pero el conservador Partido del PoderPopular(PPP), que respalda a Yoon, instó a los votantes a repudiar al PD y a su líder, Lee Jaemyung, perseguido por acusaciones de corrupción y soborno desde que se presentó contra Yoon en las presidenciales de 2022. En caso de que se alce con el control de la asamblea legislativa, el PPP facultará al presidente para emprender reformas internas de amplio alcance, aunque controvertidas, al tiempo que fortalecería su acercamiento a Estados Unidos y Japón. Pero tener a un presidente impopular representando al bloque conservador es un riesgo para el partido gobernante.



Candidatos del partido Minjoo Union presencian los resultados de las encuestas a pie de urna en Seúl

### Xi se reúne con el exlíder taiwanés, Ma

M. S. Cascado. HONG KONG

En un inusual acontecimiento de gran relevancia política, el presidente chino celebró ayer una reunión en Pekín con uno de los expresidentes de Taiwán, Ma Ying Jeou, un encuentro que se produjo a pocas semanas del próximo traspaso de poderes en el controvertido territorio democrático. En

este simbólico reencuentro, Xi Jinping elogió la dedicación de Ma por promover la cooperación entre China y Taiwán, así como su postura firme en contra de la independencia de la isla y destacó «la historia y cultura compartida de 5.000 años entre ambos territorios». El expresidente taiwanés emprendió un «viaje de paz» el pasado 1 de abril a China para calmar las tensiones con Pekín, que

reclama Taiwán como territorio propio y nunca ha renunciado al uso de la fuerza para someter a su control a la isla autogobernada. La última vez que ambos políticos se vieron las caras fue en Singapur en noviembre

Ma Ying de 2015, en el marco de la primera cumbre a ambos lados del estrecho desde que las dos partes

Jeou

se separaron en 1949, tras una guerra civil.

> En un gesto de respeto, Xi se refirió a su invitado como «señor Ma» y afirmó que, «a pesar de las diferencias en los sistemas políticos, ambos son compatriotas chinos y no hay obstáculo insuperable ni fuerza capaz de separarlos». Además, subrayó

que «la interferencia extranjera no podrá detener la tendencia histórica hacia la unificación, reafirmando así la voluntad de un país indivisible».

En respuesta, Ma, refiriéndose al líder como «secretario general Xi» enreconocimiento a sutítulo dentro del Partido Comunista, transmitió un mensaje de paz. Expresó su sincero deseo de que ambas partes respeten los valores y formas de vida desus respectivos pueblos y destacó que las recientes tensiones han generado inseguridad entre la opinión pública taiwanesa. Además, enfatizó que «una guerra sería insoportable para la nación china».

El dato

40%

de mujeres en el consejo del Banco Sabadell

Banco Sabadell, que ayer celebró su junta de accionistas,

ha alcanzado un 40% de mujeres en su consejo de administración y ha asegurado sentirse «muy acogido» en Alicante, donde tiene su sede social desde 2017. 1.332

millones de euros de beneficio récord en 2023



#### La empresa



Cimic, filial australiana de ACS, se ha adjudicado un contrato en Nueva Gales del Sur (Australia) para remodelar el hospital Royal Prince Alfred (RPA) de Sídney, obras que cuentan con un presupuesto de 450 millones de euros.

#### La balanza



La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, eludió este miércoles aclarar si deflactará la tarifa del IRPF-es decir, si ajustará los tramos a la inflación-como ha pedido el Congreso en una proposición no de ley impulsada por el PP y aprobada el martes.



Iberdrola, a través de su filial en Estados Unidos Avangrid, ha comenzado la construcción de su primera planta fotovoltaica en California. Contará con 105.000 paneles solares y, con una capacidad de 57 MW, permitirá generar energía limpia para 14.000 hogares.

▶ Se estanca el reparto de las ayudas, con una caída del 18% en los desembolsos comprometidos en el primer trimestre: 1.414 millones de euros menos que hace un año

# El Gobierno acapara el 90% de la gestión de los fondos europeos

H. Montero. MADRID

l control absoluto del Gobierno en la gestión de los fondos europeos, con el 91,5% del reparto fiscalizado por la Administración General del Estado, no se está traduciendo en una mejor y más rápida distribución de los mismos, sino todo lo contrario. El total de fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia comprometidos en el primer trimestre de 2024 alcanzó los 6.342 millones de euros, 1.414 millones menos que los que se repartieron en el mismo periodo hace ahora un año.

Es decir, pese a la centralización en la gestión por parte del Gobierno, que ha relegado a las comunidades autónomas a un papel secundario, España está desacelerando en la adjudicación del maná europeo que pretende revitalizar y modernizar la economía, y se asigna un 18,23% menos, a pesar de que se incluyen casi 2.000 millones en préstamos de la adenda, según el informe trimestral de seguimiento de la ejecución elaborado por el equipo de Asun-

Un partido a medio jugar, según Cuerpo

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, defendió la pasada semana que España estaba «a mitad de partido» al remarcar que 34.000 millones de fondos europeos ya están en hogares y empresas de los 69.528 millones que la Comisión Europea asignó a España para el periodo 2021-2026, lo que supone un 55,9% del total de recursos que ya han llegado a los hogares y las empresas. En las jornadas Metafuturo organizadas por el grupo Atresmedia en colaboración con KPMG, Cuerpo anunció la creación de una nueva herramienta para conocer los detalles sobre la marcha de los fondos europeos, desde su inicio en 2021 hasta la actualidad.

tos Europeos de LLYC con datos a cierre de marzo pasado.

El volumen de fondos gestionados por las regiones ha pasado en un año del 30% a menos del 9% (solo 538 millones en fondos transferidos), a tenor de los datos recabados en dicho informe.

Durante el primer trimestre se resolvieron convocatorias con una dotación de 551 millones y una adjudicación de 429 millones (un 78% de la dotación), mientras que en el mismo periodo del año pasado solo se resolvieron 379 millones y se adjudicaron 224 millones (un 59,1% de la dotación resuelta). De las convocatorias lanzadas durante el primer trimestre de 2024, apenas se resolvieron 12 millones, frente a la resolución de 1.187 millones en el primer trimestre de 2023, por la escasa presencia de concesiones directas hasta ahora en 2024.

#### Los Perte, al 91%

Respecto a los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica (Perte), el informe refleja que del total de 14.205 millones (todos en forma de subvenciones), se han comprometido ya 13.009,15 millones, es decir, un 91,58% de la dotación inicial. Con la suma de 10.291,60 millones en subvenciones de la Adenda, la dotación total para los Perte asciende a 24.496 millones en subvenciones, de los que se han comprometido 13.827,65 millones (un 56,45%), incluyendo transferencias a las comunidades, por 3.170,55 millones (un 22,13% del compromiso total). A esas cifras hay que añadir los 500 millones comprometidos como préstamos de la Adenda para el Perte de Descarbonización.

Se han resuelto convocatorias por un importe de 7.289,45 millones de euros (un 65,33% sobre la dotación comprometida para subvenciones de los Perte gestionadas por la AGE, 11.157 millones), mientras que el porcentaje del importe adjudicado hasta el momento (5.114,10 millones de euros) es un 43,84% sobre la dotación comprometida. El porcentaje de adjudicación

sobre las convocatorias resueltas de los Perte (70,16%) es casi 10 puntos inferior a la tasa de adjudicación en general de las convocatorias de la AGE, lo que refleja la mayor complejidad de esta fórmula, basada hasta ahora principalmente en la concurrencia competitiva. Se han generado hasta ahora 2.175,55 millones en rema-



ECONOMÍA 23

# Opinión

#### ¿Dónde está el dinero de la UE?

#### César Lumbreras

os sucesivos Gobiernos de Pedro Sánchez son especialistas en maniobras de distracción. En eso cosechan importantes notas. Tanto en lo político como en lo social y, por supuesto, en la vertiente económica. La semana pasada el actual inquilino de La Moncloa se fue hasta el Valle de los Caídos para intentar desviar la atención de otros «asuntillos» relacionados, por ejemplo, con las actividades de su mujer. El pasado jueves se despacharon en la reunión del Consejo de Ministros con la supresión de los visados de oro tras la compra de un inmueble por encima de un determinado valor y lo quisieron presentar como una solución al problema de la vivienda y de sus elevados precios. La verdad es que hay que ser muy creyente de su credo para tragarse semejante tesis. Pero, como sirve para enredar y desviar la atención, pues bienvenido sea. Mientras tanto, no se habla de otro «asuntillo», escrito con

toda la ironía posible, como es la distribución de ese «porrón» de dinero que llega (o debería llegar) de Bruselas, en el marco del Plan de Recuperación que se aprobó para contribuir a la salida de la crisis provocada por la pandemia.

A fecha de hoy sigo sin conocer a algún autónomo o pequeño y mediano empresario que haya recibido un solo euro de esos fondos, que mucho me temo se quedan en manos de las distintas Administraciones o empresas y organismos públicos. No afirmo que ese dinero no esté llegando a los bolsillos de esos agentes económicos, a los que, por otro lado, brean a impuestos. Lo que digo es que no conozco a algún bene-

ficiario. Puede que haya muchos de mi entorno que hayan decidido «pasar» de esos fondos europeos por la complejidad burocrática que supone pedirlos. Esa es una posible explicación. Otra es que sí se hayan beneficiado de esos «dinerines», pero no quieran decirlo. En cualquier caso, mucho me temo que, por los diversos informes que salen publicados cada dos por tres sobre la ejecución y el reparto de esos fondos, la mayor parte de los mismos se quedan en el entorno público. Por ejemplo, he visto algunos carteles con obras para la reparación de puentes y caminos en el medio rural. Pero, llegar a los autónomos y pequeñas empresas, más bien poco.



El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, de cuyo ministerio dependen los fondos europeos

nentes de los Perte. Entre los Perte con mayor dotación de fondos, destaca el alto porcentaje de compromiso del Perte VEC (un 95,35%), aunque el de adjudicación es muy inferior (68,28%), lo que supone que se cuenta con remanentes para relanzar convocatorias del mismo programa sin aumentar su dotación.

Otros Perte con un nivel de compromiso alto son el Perte Chip, el Perte Agro y el Perte de Descarbonización, aunque el nivel de adjudicación del PERTE Agro es muy bajo (37,51% de los resuelto) y del Perte de Descarbonización no se ha resuelto nada aún.

# Los hogares acumulan 2,8 billones de euros en activos

Su riqueza financiera neta se eleva un 9,3% en 2023 hasta un nuevo récord

J. de Antonio. MADRID

Los espñoles son cada vez más ricos, al menos en lo que se refiere a ahorro, depósitos e inversiones. La riqueza financiera neta de las familias españolas se situó en 2,09 billones de euros a finales del año 2023, lo que supone un aumento del 9,3% en tasa interanual y un nuevo récord, según las Cuentas Financieras publicadas ayer por el Banco de España, que también reflejan una moderación de la deuda de hogares y empresas, que se situó en 1,63 billones de euros en el cuarto trimestre de 2023 hasta el 46,9% del PIB, porcentaje no observado desde el mes de septiembre de 2001.

La cifra de los activos financieros netos de las familias a cierre del cuarto trimestre equivale al 142,8% del PIB, ratio que fue nueve décimas mayor a la de un año antes. El saldo total de activos financieros -correspondiente a dinero en efectivo, acciones, depósitos y valores en renta- de los hogares alcanzó en el 2023 los 2,83 billones de euros, un 6% más que un año antes. Este aumento reflejó una revalorización de 119.800 millones de euros y una adquisición neta de activos financieros de 39.300 millones en el año.

Esta revalorización de activos se



Sede del Banco de España, en Madrid

La deuda de los hogares se modera al 46,9% del PIB, su nivel más bajo desde septiembre de 2001

concentró en gran medida en las participaciones en el capital, en fondos de inversión y valores representativos de deuda, que fueron parcialmente compensadas con la reducción del instrumento efectivo y depósitos. En relación con el PIB, los activos financieros de los hogares representaron un 193,7% en el cuarto trimestre de 2023, 4,8 puntos porcentuales menos que un año antes, descenso que se explica exclusivamente por el incremento del PIB nominal.

Por su parte, las Cuentas Financieras también muestran una «moderación significativa» del endeudamiento de empresas y hogares, que alcanzó los 1,63 billones de euros a cierre de 2023, un 1,8% inferior al dato registrado e un año antes. En términos de PIB, la ratio indica un evidente retroceso de la deuda, para situarse del 123,4% de un año antes en el 111,6% actual, un porcentaje no visto desde marzo de 2002.

La deuda consolidada de las sociedades no financieras se redujo desde los 958.400 millones en el cuarto trimestre de 2022 a los 946.600 millones en diciembre de 2023, con una ratio que cayó desde el 71,2% en diciembre de 2022 hasta el 64,7% de finales de 2023.

Por su parte, la deuda de los hogares se redujo desde 703.600 millones a 685.400 millones, que se reflejó en la caída de la ratio sobre el PIB, que disminuyó del 52,3% al 46,9% –porcentaje no visto desde septiembre de 2001–.

24 ECONOMÍA

Jueves. 11 de abril de 2024 • LA RAZÓN

# El Supremo tumba el cálculo de las devoluciones de los mutualistas

Hacienda utiliza el periodo íntegro cotizado, que perjudica a los que más trabajaron

Inma Bermejo. MADRID

Tras varias sentencias del Tribunal Supremo en 2023, millones de pensionistas tienen derecho a devoluciones de IRPF por las aportaciones que realizaron a las antiguas mutualidades laborales que no pudieron reducirse de la base imponible con la normativa vigente en su día. Para compensar este perjuicio, la Agencia Tributaria permite aplicar una reducción en el IRPF actual. Sin embargo, el Supremo ha tenido que corregir de nuevo el criterio de Hacienda, ya que su método para calcular el porcentaje de las cotizaciones al que resulta de aplicación la reducción castiga a los trabajadores que cotizaron más tiempo.

En una sentencia del 10 de enero de este año, el Alto Tribunal establece que cuando pueda aplicarse una reducción parcial de la integración en la base imponible del IRPF como rendimientos del trabajo de las prestaciones por jubilación por proceder de aportaciones que, en su día, no pudieron ser objeto de minoración o reducción, para calcular el porcentaje al que resulta de aplicación la reducción ha de tomarse en consideración únicamente las cotizaciones que permitieron alcanzar el 100% de la pensión, en lugar del periodo íntegro cotizado como actualmente establecía Hacienda.

El demandante alega que el método del cálculo de Hacienda produce un empeoramiento para los que más han aportado al sistema de Seguridad Social, ya que al abarcar más años de cotización por haber trabajado más la reducción fiscal es inferior. Por ello, reclama que solo se consideren los 35 años máximos (12.775 días) de cotización necesarios para alcanzar el 100%, teniendo en cuenta, además, que según la normativa vigente desde 1994 hasta que se jubiló en 2006, las aportaciones superados los 35 años de cotización no sirven para aumentar el porcentaje de pensión.

Por lo tanto, reuniendo un cotización total de 4.517 días a la mutualidad de 1971 a 1978 sin que la aportación se le minorara en el IRPF, la proporcionalidad debía ser la de 4.517/12.775, lo que supone que el periodo de aportación a la mutualidad fue del 35,35%, en lugar del 30,12% (4.517/14.995) aplicado por la Agencia Tributaria al tener en cuenta los 41 años que cotizó en total.

«Llegados a este punto, no parece cuestionable, que si de lo que se trata en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley del IRPF es de aplicar el porcentaje de reducción bajo el criterio de proporción de los días cotizados, la referencia obligada no debe ser otra que la pensión fijada aplicando la

Solo deben tomarse en consideración las cotizaciones que permitieron alcanzar el 100% de la pensión normativa de la Seguridad Social, a la que se tiene derecho, esto es, los días cotizados para alcanzar el derecho a la pensión realmente percibida», recoge el fallo. Es decir, el tope deben ser los 35 años cotizaciones para tener derecho al 100% de la pensión. Con esta sentencia, el Supremo sienta jurisprudencia y obliga a la Agencia Tributaria a aplicar las reducciones en el IRPF en base solo a las cotizaciones que permitieron alcanzar la pensión más alta posible.

#### Reducción en la Renta 2023

Si en los datos fiscales de la actual campaña de la Renta aparece el concepto de «Ajuste por Mutualidades-DT2 LIRPF», se aplicará la reducción de forma automática en la declaración. Sin embargo, si no aparece este ajuste, desde la Agencia Tributaria recomiendan esperar unas semanas hasta que se incorporen estos datos en el borrador. Además, el pasado 20 de marzo la Agencia Tributaria puso en marcha un formulario para solicitar todas las devoluciones relativas al periodo comprendido entre 2019 y 2022.

### Berkeley lleva a España a un arbitraje por su mina de uranio de Salamanca

La compañía australiana acudirá al Ciadi ante la negativa de Moncloa a negociar

R. L. Vargas. MADRID

La australiana Berkeley acudirá finalmente a un arbitraje internacional para resolver la disputa que mantiene con España por el proyecto de mina de uranio que quiere abrir en Retortillo (Salamanca). La compañía comunicó ayer a la Comisión Nacional de los Mercados y Valores (CNMV) que someterá a arbitraje internacional bajo el Centro Internacional de Arreglo de Controversias sobre Inversiones (Ciadi) el contencioso que mantiene con el Estado por este proyecto minero.

La empresa anunció su intención de trasladar el caso al Ciadi a través de su filial Berkeley Exploration Limited (BEL), después de que el Gobierno español no haya entablado ninguna negociación al respecto tras la notificación presentada en noviembre de 2022 al presidente del Ejecutivo y al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco). «A la fecha de este anuncio, el Gobierno español no ha entablado ninguna discusión relacionada con la disputa y Berkeley no ha tenido más opción que tomar medidas y hacer cumplir sus derechos en el proyecto de Salamanca a través de un arbitraje internacional», expone la compañía.

Berkeley presentó una notificación al Gobierno anunciando una posible disputa de inversión en noviembre de 2022 en el marco del Tratado sobre la Carta de la Energía, justo antes de que España abandonase este tratado. Este marco prevé tres meses de negociación entre las partes antes de recurrir a medidas más contundentes como el arbitraje. Sin embargo, la minera y el Gobierno no han alcanzado ningún acuerdo, como pone de manifiesto el hecho de que Transición Ecológica resolviese de forma negativa el 6 de febrero de 2023 el recurso que la compañía presentó en diciembre de 2021 contra la decisión del ministerio de paralizar el proyecto.



Berkeley subió un 20% en bolsa tras anunciar el arbitraje contra España por la mina de uranio

ECONOMÍA 25 LA RAZON • Jueves, 11 de abril de 2024



La vuelta de Semana Santa dejó filas de varias horas en las carreteras para cargar el coche eléctrico

# El «acelerón» eléctrico del Gobierno que no existe

Saca pecho pese a las largas colas para cargar coches y de que el 93% de las nuevas calderas son de gas

#### H. Montero. MADRID

El Gobierno considera que la electrificación de la economía se aceleró el pasado año a pesar de las imágenes de las eternas colas en los cargadores de automóviles que se han sucedido durante el regreso de la Semana Santa y con España a la cola de las matriculaciones de los coches enchufables puros, por ahora el único proceso de electrificación palpable en electromovilidad.

Pese a todo, la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, aseguró ayer que ha habido una «aceleración» de la transición energética en 2023, con una cuota final de energía procedente de fuentes renovables del 23,8% el pasado año. En la jornada organizada por Enerclub «Balance

energético 2023 y Perspectiva 2024», Aagesen defendió el potencial «espectacular» de España en materia de renovables. «No solo en energía somos punteros, sino que esa energía nos hace punteros en el ecosistema industrial y en el potencial económico», dijo.

Aagesen remarcó que en lo que va de 2024 la electricidad producida con renovables alcanza ya el 59%. «Es un dato maravilloso. Además, el 62,5% de la electricidad producida en marzo proviene de fuentes renovables y la media en el mes en el mercado mayorista fue 20,28 euros/ MWh».

El Gobierno, que aún debe culminar la aprobación del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) antes de finales del mes de junio y la aprobación de los mecanismos de capacidad, tiene pendiente abordar un plan para el almacenamiento, pieza clave para poder llevar adelante el apagón nuclear sin recurrir de forma masiva y permanente a los ciclos combinados de gas, y del hidrógeno. Asimismo, dentro de los objetivos que también están pendientes figura un plan de acción de las materias primas críticas, la rehabilitación energética, el vehículo eléctrico.

Con datos del primer semestre de 2023, la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) -que integran Endesa, Iberdrola yEDP España-estima que el grado de electrificación de la economía española se sitúa por debajo de los niveles de 2019, antes de la pandemia del Covid. Así, el índice de electrificación estaría en el 22,4% a mitad del pasado año. Este dato supone un claro descenso frente al 25,6% del índice de electrificación en 2020.

En España la demanda residencial de calefacción y refrigeración promedio es de 7,2 MWh por hogar, según los datos de RAP (Regulatory Assistance Projet, una organización independiente que promueve la electrificación) se encuentra principalmente cubierta por gas (38%), gasóleo (24%) y biomasa (22%).

Sin embargo, según el mismo informe de RAP lo preocupante es que el 93% de las nuevas instalaciones de calefacción son calderas de gas y solo el 5% de los calentadores nuevos son eléctricos.

### Inyección energética de 246 millones a Renfe, Iryo y Ouigo

El gasto en electricidad de las tres compañías se desplomó un 39% en 2023

R. L. Vargas. MADRID

En la «Consulta a los representantes de los usuarios de los servicios de transporte ferroviario de mercancías y viajeros 2023» publicada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), las tres compañías de alta velocidad que operan en España, Renfe, Ouigo e Iryo, advertían de que tanto el coste de los cánones que pagan al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) como el de la energía eran las dos grandes amenazas para sus cuentas en un entorno de guerra de precios. Pero una de ellas, la de la electricidad, ha sido neutralizada aunque sea parcial-

Renfe, por ejemplo, cerró 2022 con un sobrecoste por este concepto de 133 millones de euros. Sin embargo, la rebaja del coste de la energía fue más que notable el pasado ejercicio tras el repute experimentado en 2022 por las tensiones geopolíticas que originó la guerra de Ucrania. Concretamente, de un 39%, según desveló ayer Manuel Fresno Castro, director general Financiero y de Control de Gestión de Adif, que es la encargada de comprar de forma centralizada la energía y revenderla luego al mismo precio a las operadoras.

Durante unas jornadas organizadas por el despacho de abogados Uría Menéndez y la Escuela de Práctica Jurídica sobre los cánones ferroviarios, Fresno aseguró que este desplome supuso un ahorro para las tres operadoras de 246 millones.

Como puso de manifiesto la CNMC en otro informe, para tratar de embridar los costes derivados de la energía, Adifha ido también implementado mecanismos para que las empresas paguen por la energía que realmente consumen. Igualmente, la Declaración de Red de Adif Alta Velocidad de 2023 da luz verde, además, a la posibilidad de que Renfe, SNCF y Ouigo generen energía para su autoconsumo instalando una planta de generación cerca las subestaciones de Adif de forma individual o, incluso, en colaboración.

Fresno también se refirió durante su intervención a los cánones que la compañía cobra a las operadoras para defender la política tarifaria de Adif frente a las críticas de las compañías de que son demasiado elevados.

Tras apuntar que Francia ha anunciado una subida del 8% para este ejercicio, ha recordado que Adif los congelará por cuarto año consecutivo pese a una inflación acumulada del 12,4% en los últimos tres años y tras haberlos reducido en un 23% en 2021. Según Fresno, estas tarifas se sitúan, además, en la media o incluso por debajo de los de otros países europeos.

#### INVERSIONES IBERSUIZAS, S.A.

artículos 369 de la Ley de Sociedades de Capital y 247 del Reglamento del Registro Mercantil, procede comunicar que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de INVERSIONES IBERSUIZAS, S.A. en Liquidación válidamente celebrada en el domicilio social el día 8 de marzo de 2024 ha aprobado el Balance Final de liquidación, que se transcribe seguidamente, cerrado en el día de celebración de la Junta, del que se desprende que no existen acreedores, ni deudas u obligaciones exigibles, salvo la indicada con socios, ni tampoco desembolsos pendientes de ser satisfechos ni operaciones pendientes de conclusión:

B) Activo corriente. 2.094.756,70 III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 31.579,16 3. Otros deudores. 31.579,16 VII. Efectivo y otros activos 2.063.177,54 líquidos equivalentes. TOTAL ACTIVO 2.094.756,70

A) Patrimonio neto. 2.063.177,54 Fondos propios. 2.063.177,54 IX. Otros instrumentos de

patrimonio neto. C) Pasivo corriente. V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.

Otros acreedores. 31.579,16 TOTAL PASIVO 2.094.756,70 El balance de liquidación se aprobó con el voto favorable de socios presentes o representados que representan el 87,79 % del capital social con derecho a voto y el

2.063.177,54

31.579,16

31.579,16

% del capital presente con derecho a voto. A la vista del anterior balance final de liquidación que aprobó la junta, la cuota de liquidación del haber social asciende a 2.063.177,54 euros. Se acordó realizar reparto del haber social, a tenor del número de acciones y del haber líquido de la sociedad, correspondiendo abonar a los socios la cantidad de 0,072500 euros por cada acción. Este importe corresponde a una cuota de liquidación de 0,07323232 euros por acción de la cual se ha descontado el 1 % en concepto de ITP a ingresar por cuenta de los socios. El abono se efectuará a través de entidad Banco Santander como entidad pagadora. Se adjudica y asigna al socio acreedor el crédito fiscal contra la AEAT por el mismo importe de su crédito de 31.579,16 euros derivado de la devolución por el Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2024.

> En Madrid, 27 de marzo de 2024. El Liquidador. Ricardo Iglesias Baciana.

26 ECONOMÍA

Jueves. 11 de abril de 2024 • LA RAZÓN



El muro de Berlín, que partió la ciudad en dos durante 28 años, es el máximo exponente de la división de las dos Alemanias

#### Rainer Zitelmann

l siglo pasado, Alemania se convirtió sin saberlo en el escenario de un experimento a gran escala diseñado para determinar si las personas tienen más probabilidades de prosperar bajo una economía controlada por el Estado o en el marco de un sistema de libre mercado. La partición de Alemania en dos estados nunca fue parte del plan original de las potencias aliadas, pero terminó siendo una de las consecuencias de la Guerra Fría que estalló entre la Unión Soviética y las democracias de Occidente.

El Partido Comunista pronto emergió como la fuerza política dominante en Alemania del Este. Sus jerarcas afirmaron que «sería incorrecto imponer el sistema soviético en nuestro país», pero eso es exactamente lo que sucedió en los años siguientes. Al igual que en la URSS, la economía de la zona controlada por los soviéticos quedó sujeta a una creciente planificación económica dirigida por los jerarcas del régimen.

La intención proclamada del régimen no era otra que superar en tamaño y fortaleza a la economía de Alemania Occidental. Sin embargo, a finales de los años 50, el consumo per cápita en Alemania del Este era aún un 12 por ciento inferior a los niveles previos a la guerra y, peor aún, estaba un 50 por ciento por debajo de las cifras alcanzadas en la Alemania libre.

Cada vez más personas huían del Este socialista hacia el Oeste capitalista, de ahí

#### Tribuna

# Capitalismo contra socialismo en Alemania

Las reformas de libre mercado ya tienen más de 20 años y la creciente apuesta por el dirigismo y la regulación han puesto al país contra las cuerdas

Alemania está ahora

que, en agosto de 1961, los dirigentes comunistas tomasen una medida desesperada: construir un muro destinado a evitar que más y más personas se unieran a los 2,7 millones de ciudadanos que ya habían abandonado la mitad este del país.

En la Alemania Occidental, el ministro de Economía, Ludwig Erhard, introdujo un modelo de economía de mercado. Su iniciativa fue clave a la hora de fo-

mentar el llamado «milagro económico alemán». A veces se ha subrayado la relevancia del Plan Marshall, pero menos del 10 por ciento de estos fondos terminaron en suelo teutón, puesto que el grueso se dedicó a Reino Unido y Francia.

En 1989, con la caída del Muro de Berlín,

llegó el momento de hacer balance. Como explico en mi nuevo libro En defensa del libre mercado, el 67,8 por ciento de los alemanes occidentales poseían un coche, en comparación con el 54,3 por ciento de los habitantes de Alemania del Este. Los pri-

meros conducían modelos de fabricantes como BMW, Mercedes y Volkswagen, mientras que los segundos se montaban en vehículos claramente infe-

riores que ya ni se fabrican, caso de Trabant, Wartburg... Además, los alemanes occidentales podían comprar un automóvil casi al instante, visitando cualquier concesionario para hacerse con un modelo de producción nacional o extranjero. En cambio, en la RDA comunista hacía falta rellenar un formulario y entrar en una lista de espera de entre 12 y 17 años.

En 1989, el 12 por ciento de los alemanes orientales poseían un ordenador, porcentaje que era tres veces mayor en Alemania Occidental, donde llegaba al 37,4 por ciento. En la RDA comunista, solamente los hogares de unos privilegiados (el 16 por ciento de la población total, la mayoría de ellos funcionarios y altos cargos del régimen) presumían de tener teléfono, frente a la cobertura del 99,3 por ciento alcanzada en la mitad libre del país.

La diferencia entre los dos sistemas económicos era aún más visible en el ámbito inmobiliario. Como ya había hecho Adolf Hitler, las autoridades soviéticas «congelaron» los precios del alquiler. Llegado el año 1989, el 65 por ciento de los pisos de la mitad comunista del país se calentaban con estufas de carbón. Además, el 24 por ciento no tenía inodoros y otro 18 por ciento carecía de baños particulares. De hecho, al final del régimen comunista, el 40 por ciento de los edificios residenciales estaban gravemente dañados y un 11 por ciento estaban tan degradados que presentaban condiciones completamente inhabitables.

En lo referido a la protección del medio ambiente, la comparación entre las dos Alemanias muestra la superioridad del sistema capitalista. Acabar con el mercado y dejar la economía en manos del Estado generó tantas ineficiencias que, al final de la década de 1980, las emisiones de dióxido de carbono por unidad de PIB producida eran tres veces mayores en Alemania del Este que en Alemania Occidental.

Aunque la economía de mercado adoptada en Alemania Occidental fue exitosa durante décadas, el país germano fue abandonando poco a poco las políticas inspiradas por Ludwig Erhard y dejando que Estado interviniese cada vez más en la producción del sector privado. Esto motivó un aumento del desempleo y obligó al canciller socialdemócrata Gerhard Schröder a tomar medidas de liberalización en ámbitos del empleo, donde se consiguieron tasas de paro del 3 por ciento, y la fiscalidad, donde el tipo marginal del Impuesto sobre la Renta pasó del 53 al 42 por ciento.

Pero las reformas de libre mercado de Alemania ya tienen más de 20 años. En los años de Angela Merkel no se adoptaron mejoras y, peor aún, el mantra de la lucha contra el cambio climático apuntaló una nefasta política energética que ha contribuido a reducir más aún la libertad económica.

El actual Ministro de Economía de Alemania, Robert Habeck de Los Verdes, está persiguiendo exactamente lo contrario de las políticas de Ludwig Erhard. Sin embargo, los resultados son los que son y la creciente apuesta por el dirigismo y la regulación han puesto a Alemania en una situación complicada, hasta el punto de que hoy en día se encuentra en el último lugar de las tablas de crecimiento y progreso del Viejo Continente, como acredita el Indicador de Gestión Económica del Instituto Juan de Mariana.

a la cola de Europa en y Voll progreso y crecimiento tras q se mo culos

> Rainer Zitelmann es uno de los analistas económicos más influyentes de Alemania

LA RAZÓN • Jueves. 11 de abril de 2024

| LA BOLSA    |                   |                 |          |         |                    |                    |                                      |        |                                   |              |                              |                            |            |                     |                   |        |             |
|-------------|-------------------|-----------------|----------|---------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------------|------------------------------|----------------------------|------------|---------------------|-------------------|--------|-------------|
|             | IBEX 35<br>Madrid | CAC 40<br>Paris |          |         | TSE 100<br>Londres | DAX I<br>Fráncfort | DOW JONES<br>Nueva York<br>38.461,51 |        | NASDAQ<br>Nueva York<br>18.011,65 |              | NIKKEI<br>Tokio<br>39.581,81 | PETRÓLEO<br>Brent<br>89,53 |            | EURÍBOR<br>12 meses | ORO<br>Dólar/onza |        | Cotiz.      |
| Cotiz.      |                   |                 | 8.045,38 | _       | 7.961,21           | 18.097,30          |                                      |        |                                   |              |                              |                            |            | 3,695               | 2.338,12          |        |             |
| Día         |                   |                 | -0,05%   |         | 0,33%              | 0,11%              | -1,44%                               |        | -1,25%                            |              | -0,48%                       | 0,11 %                     | <b>A</b>   | 0,60%               |                   |        |             |
| Año         | 6,66% 6,66%       |                 |          | 2,95%   | 8,03%              | 2,01 %             |                                      | 6,58 % |                                   | 18,28% 0,12% |                              | 5,18%                      |            |                     | 14,07%            | Año    |             |
| IBEX 35     |                   |                 |          |         |                    |                    |                                      |        |                                   |              | -                            |                            |            |                     |                   |        |             |
|             | Última            | Ayer            |          | Ayer    |                    |                    | Última                               |        | Ayer                              |              |                              | Última                     |            |                     |                   | Ayer   |             |
|             | Cotización        | 96 Dif.         | Máx.     | Min.    | Volumen €          |                    | Cotización                           | % Dif. | Máx.                              | Min.         | Volumen €                    |                            | Cotización | % Dif.              | Máx.              | Min.   | Volumen €   |
| ACCIONA     | 106,700           | -3,26           | 111,000  | 105,400 | 18.854.069         | CELLNEX            | 30,580                               | -0,71  | 31,310                            | 30,130       | 61,417.638                   | LOGISTA                    | 25,020     | -0,32               | 25,300            | 24,920 | 8.579.965   |
| ACCIONA EN  | VERGIA 19,360     | -2,71           | 20,080   | 19,000  | 8.253.438          | ENAGAS             | 13,500                               | -0,52  | 13,820                            | 13,420       | 15.829.112                   | MAPERE                     | 2,312      | 1,23                | 2,326             | 2,282  | 12.906.807  |
| ACERINOX    | 10,540            | 0,29            | 10,710   | 10,460  | 7.489.916          | ENDESA             | 16,920                               | -2,17  | 17,455                            | 16,735       | 36.666.280                   | MELIA HOTELS               | 7,255      | 0,83                | 7,280             | 7,115  | 3.347.870   |
| ACS         | 37,540            | -0.64           | 38,040   | 37,400  | 30.411.168         | FERROVIAL          | 34,520                               | -0.29  | 34,860                            | 34,180       | 66.571.966                   | MERLIN                     | 9,825      | -0.05               | 10,130            | 9,740  | 9.227.077   |
| AENA        | 177,800           | -0,06           | 180,300  | 175,900 | 29.761.521         | FLUIDRA            | 20,000                               | -2,06  | 20,540                            | 19,920       | 5.470.944                    | NATURGY                    | 20,360     | 0,39                | 21,160            | 19,770 | 69.567.563  |
| AMADEUS     | 58,100            | 1,86            | 58,540   | 57,060  | 72.162.508         | GRIFOLS-A          | 9,102                                | -3,58  | 9,670                             | 9,020        | 68.286.318                   | RED ELECTRICA              | 15,440     | -0.32               | 15,740            | 15,370 | 22.655.876  |
| ARCELORMI   | TTAL 25,650       | -0.04           | 26,230   | 25,500  | 7.606.798          | IBERDROLA          | 11,010                               | -1,03  | 11,260                            | 10,885       | 106.338.894                  | REPSOL                     | 15,660     | -0.89               | 15,895            | 15,555 | 164.681.818 |
| B. SABADELI |                   | 1,07            | 1,524    | 1,480   | 114.104.106        | INDITEX            | 43,620                               | 1,31   | 44,490                            | 43,340       | 69.138.182                   | SACYR                      | 3,388      | -0,06               | 3,430             | 3,36   | 6.577.469   |
| B. SANTAND  |                   | 0.24            | 4,614    | 4,515   | 178.455.981        | INDRA              | 18,370                               | -0,11  | 18,750                            | 18,000       | 9.583.653                    | SOLARIA                    | 9,430      | -1,87               | 9,790             | 9,285  | 9.596.241   |
| BANKINTER   |                   | 0,57            | 7,048    | 6,934   | 19.691.155         | INMOB. COLONIA     |                                      | 1.92   | 5,605                             | 5,335        | 9.894.070                    | TELEFONICA                 | 3,940      | -0,86               | 3,993             | 3,909  | 42.963.647  |
| BBVA        | 10,425            | -0.52           | 10,495   | 10.260  | 118.317.906        | IAG                | 2,052                                | 0.84   | 2,107                             | 2,025        | 52.882.939                   | UNICAJA                    | 1,168      | 0,17                | 1,185             | 1,158  | 6.976.686   |
| CAIXABANK   |                   | 1,50            | 4,817    | 4,732   | 80.541.938         | LAB. ROVI          | 81,600                               | -0,31  | 82,000                            | 80,050       | 5.194.006                    |                            |            |                     | 127000            | .,     |             |

#### **Empresas**



El pago de intereses de deuda representa el 66% de los beneficios operativos de Grifols. En la imagen, su sede de Barcelona

#### Finanzas

# La deuda de Grifols seguirá por ahora por las nubes

Multiplicará por seis el ebitda pese a las operaciones anunciadas, según XTB

#### R. L. V. MADRID

La deuda de la farmacéutica Grifols seguirá disparada a pesar de la nueva emisión de bonos que anunció ayer y de sus desinversiones en China. Así lo creen al menos los analistas de XTB, unodelos mayores brokers cotizados de acciones y derivados del mundo.

Grifols confirmó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que está trabajando para realizar una emisión de deuda. Esta sería la primera después del ataque de Gotham City Research, el fondo bajista norteamericano que ha publicado varios informes en las últimas semanas poniendo en duda las cuentas de la compañía de hemoderivados, provocándole una grave crisis reputacional y bursátil.

La emisión consistiría en deuda senior garantizada y el objetivo de esta emisión es usar los fondos para repagar el vencimiento de su deuda no garantizada, que vence en 2025. En concreto, el vencimiento es de 1.000 millones de euros.

Desde el equipo de análisis de XTB consideran que la emisión es un acontecimiento que puede marcar el devenir de la empresa. «Teniendo en cuenta que Grifols tiene problemas para generar flujos de caja positivos, lo más probable es que tengan que seguir emitiendo deuda en los próximos años», advierte Javier Cabrera. El broker destaca que la deuda que pretende emitir Grifols es

10.527

millones de euros es la deuda que ha declarado Grifols tras revisar sus cuentas la que mejor calidad crediticia tiene dentro de la clasificación, por lo que marcará el tipo de interés mínimo que pagará a sus bonistas. «Un tipo de interés alto en esta emisión implica que en el resto de emisiones tendrá que pagar un tipo aún mayor y teniendo en cuenta que en 2023 el pago de intereses representó el 66% de su beneficio operativo, esto marcará el futuro de la compañía», alerta Cabrera.

XTB también cree que aunque Grifols pretenda utilizar los 1.800 millones de dólares para reducir endeudamiento, «según nuestros cálculos, la ratio deuda neta/ebitda seguiría por encima de 6 veces».

La compañía confirmó a la CNMV su compromiso «de cumplir con los vencimientos de deuda de 2025», al tiempo que clarificó el destino de los fondos de la venta de Shanghai RAAS, que destinará al pago de deuda garantizada («secured debt»), según detalló.

#### Repsol desembarca en el biometano y compra el 40% de Genia

#### R. L. V. MADRID

Repsol amplía sus negocios renovables y entra en el biometano. La compañía energética anunció ayer la compra de una participación del 40% en Genia Bioenergy. Esta alianza, según explicó, le permitirá «sumar importantes capacidades humanas y técnicas para posicionarse de manera temprana en este sector».

El acuerdo entre Repsol y Genia Bioenergy incluye 19 de sus plantas de biometano, que se encuentran en estado de desarrollo. Adicionalmente, existen otros 11 proyectos de plantas en una fase temprana de desarrollo. Repsol comprará la totalidad del gas producido por estos proyectos.

Genia Bioenergy, según explicó Repsol, es la única compañía española que integra toda la cadena de valor del biogás y biometano, incluyendo el desarrollo de tecnologías y soluciones y la ingeniería, construcción y operación técnica biológica de los proyectos.

El biometano es una alternativa renovable al gas natural que se origina a partir de materia orgánica, como residuos agrícolas y ganaderos. Además de su uso como sustituto del gas convencional tiene otras aplicaciones industriales, como la producción de combustibles renovables e hidrógeno verde o la fabricación de productos químicos. El biometano, estratégico par la Comisión Europea, puede llegar a representar la mitad del consumo del gas de España, según cálculos de la patronal del sector Sedigas.

Jana Oteo. BARCELONA

uevo crimen de violencia machista en Cataluña. Esta vez en El Prat (Barcelona), donde un hombre de 42 años ha asesinado a sus dos hijos menores, un niño y una niña gemelos de 8 años, y a su mujer de 43 años en su domicilio. El padre, después de los hechos, se suicidó. A la espera de la autopsia, todo indica que los asfixió en el garaje.

Los hechos ocurrieron el martes. Según fuentes policiales, el padre se lanzó a las vías del tren de la estación de El Prat después de cometer el triple crimen. Fue un conductor de Rodalies quien alertó de que una persona se había lanzado a las vías, pasadas las cuatro de la tarde. Los agentes encontraron una carta en el vehículo con el que se trasladó a la estación, en la que el sospechoso reconocía los hechosypedía perdón. Fue entonces cuando la policía se dirigió al domicilio de la familia en la calle Agramunt. Al llegar llamaron varias veces a la puerta y no obtuvieron respuesta, así que entraron y hallaron los tres cadáveres.

Fue el Juzgado de Instrucción 4 de El Prat, en funciones de guardia, el encargado de realizar el levantamiento de los cadáveres. Ahora se ha inhibido en favor del juzgado de instrucción número 5, que se encarga de los casos de violencia de género, y el caso está bajo secreto de sumario. Según informó ayer el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), no constan antecedentes judiciales entre la pareja.

La división de Investigación Criminal de Mossos está investigando las causas del crimen. Los agentes estuvieron hasta altas horas de la noche del martes registrando el domicilio de la familia para buscar indicios. En este tiempo la policía científica analizó varias habitaciones y el garaje, lugar donde hallaron los cuerpos de la mujer y los niños, y que ahora está precintado.

Los Mossos informaron de que no consideran este crimen como violencia vicaria, sino de género, ya que el agresor no solo mató a los niños, sino también a la madre. Detallaron que en los casos de violencia vicaria el asesino deja viva ala madre para aumentar su dolor. Esto fue lo que ocurrió en el caso de Bellcaire d'Empordà (Gerona), de hace solo una semana, donde un hombre mató a su hijo de cinco años delante de la madre, a la que también intentó matar apuñalán-



Un vecino de El Prat se acerca al domicilio de la familia, donde ocurrieron los hechos, para dejar una flor

Los niños tenían ocho años. Con este nuevo caso de violencia de género ocurrido en Barcelona ya son siete los menores y nueve las mujeres asesinados en lo que va de año, cinco de ellos han tenido lugar en Cataluña

# Un hombre se suicida tras matar a su mujer e hijos

dola 20 veces. Los Mossos lo detuvieron horas después del suceso, y a día de hoy se encuentra en prisión provisional por el asesinato y la tentativa. En este caso la mujer consiguió salir de la casa para pedir ayuda a la vecina. La pareja de Bellcaire, en el momento del suceso, no tenía ninguna causa judicial en curso, pero en julio de 2022 una tercera persona formalizó una denuncia ante la policía. Esto derivó en una investigación por daños, pero finalmente la mujer se negó a declarar y la causa quedó archivada.

El terrible suceso de este martes en El Prat elevaría a nueve mujeres y siete menores asesinados por violencia de género. De estos ni-



LA INFORMACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE LA RAZÓN

#### El callejón del gato



#### \* La izquierda «ceniza»



El plan «antirracista» de Más Madrid fue saludado por Cibeles como una muestra más «de esa izquierda ceniza con la visión de un Madrid que no existe». «Tratar de trasladar la idea de que Madrid es una ciudad racista y xenófoba es falso y no hace ningún bien, dijo la alcaldesa en funciones, Inma Sanz, en referencia a la líder de la oposición, Rita Maestre. «Ha ido a Lavapiés a intentar incendiar el barrio», añadió.



La alcaldesa en funciones, Inma Sanz, y la concejala de Cultura, Marta Rivera, ayer, durante la presentación

#### Ciudadano M

# Chulapos de andar por casa

#### J. V. Echagüe MADRID

Tejido de sarga negro, un metro aproximadamente; cinta bies negra, tres metros; hilo negro o similar, un metro, y cinco botones negros. Con esta «receta», obtendremos un chaleco de chulapo tan reglamentario como casero. Y es que, este año, hacerse con los trajes de las fiestas de San Isidro de forma artesanal estará más a mano que nunca. El Ayuntamiento de Madrid, en colaboración con la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME), ya ofrece a los madrileños los patrones de chulapo y chulapa a través de un código QR que se encontrará en la web sanisidromadrid.com, así como en tarjetas distribuidas por centros culturales, juntas de distrito y oficinas y puntos de información turística.

La iniciativa fue presentada ayer por la vicealcaldesa y alcaldesa en funciones, Inma Sanz, acompañada de la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera, junto al presidente de ACME, Modesto Lomba, en el Museo de Historia de Madrid.

«En una ciudad que cambia a gran velocidad y que vive su mejor momento, tradiciones como la Semana Santa o las fiestas de San Isidro tienen cada vez más seguidores», afirmó Sanz. Y es que «está en la personalidad de Madrid el cambiar sin dejar de ser la que siempre ha sido». Por su parte, Marta Rivera señaló que esta iniciativa es «un aperitivo de la completa programación diseñada para disfrutar de este San Isidro, que incluirá otras novedades muy atractivas», y que se darán a conocer próximamente.

Sin duda, la tarea más complicada se reserva para el traje de chulapa. Para confeccionarlo, se necesitan tres metros de tejido de popelín de lunares, 40 centímetros de cremallera invisible, cinco metros de tira bordada blanca, cinco metros de cinta rasa para el entredós y una bobina de hilo. Con esos materiales, además del vestido, obtendremos el mantón de manila y el pañuelo blanco en la cabeza, indispensables en el uniforme. Pero esto es solo la teoría. A partir de ahí, será clave la habilidad del tejedor. Tiempo hay por delante: más de un mes hasta el 15 de mayo.

2 MADRID Jueves. 11 de abril de 2024 • LA RAZON

En foco

# La mejor WIR que no estudiaba más de 10 horas

El Hospital Infanta Sofía acoge a la número uno, en una promoción en la que Madrid es el destino más deseado

#### Rodrigo Carrasco. MADRID

Después de 17 meses de curso, 9 de ellos intensivos, Noelia García lograba ser la número uno del MIR 2024, con la mejor nota de siempre. «Salí muy contenta del examen, pero, al ser tipo test, nunca sabes exactamente qué ventaja puedes tener frente al resto», confiesa Noelia durante su visita a la unidad de Dermatología del Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes. Precisamente, ella nació en este municipio. Pero a pesar de que la cercanía y el ahorro de tiempo y dinero en alquileres y desplazamientos sea un factor importante para ella, valora especialmente las posibilidades que le brinda este complejo: «En la primera visita que realicé ya me di cuenta que iba a ser el lugar ideal para completar mi formación y que no iba a tener que renunciar a nada, aunque no sea uno de los hospitales más grandes». A sus 24 años, como muchos jóvenes, el acceso a la vivienda lidera su lista de preocupaciones de cara al futuro.

En cuanto a dermatología, se trata de la especialidad que ha ocupado un mayor porcentaje de las plazas que inicialmente se ofertaban en la Comunidad de Madrid, con una tasa de ocupación superior al 70%. Desde este mismo hospital confirman que no se cubren todas las plazas que se necesitan, «ya que la concienciación social por la salud de la piel crece cada vez más y se requieren más profesionales». La propia Noelia corrobora que además de la vocación y el interés por una especialidad, la salida profesional y las oportunidades laborales también deben ser un criterio importante a la hora de tomar la decisión definitiva.

En su caso, también han sido importantes sus antecedentes sanitarios, como muchas veces ocurre: «Yo tuve de pequeña dermati-

tis atópica y en mi adolescencia también sufrí brotes importantes de acné, que no ponen en peligro tu vida pero afectan a la calidad de vida. Aunque a veces no se valore tanto, la estética también importa, porque te puede restar segurix.com/eyncom/ dad.»

Aunque ya hayan pasado unos meses, recuerda como si fuese ayer sus tiempos de opositora: «Para mí era vivir el día de la marmota. De hecho, opté por no tomarme un día de descanso y repartírmelo, en cambio, a lo largo de toda la semana. No era capaz de estudiar 11 horas diarias», así reconoce que no es necesario seguir al pie de la letra las indicaciones genéricas de las academias para triunfar las oposiciones, sino que es más importante saber hábitos y ritmos de cada uno. Lo que menos echa de menos: «Vivir esclava del reloj las 24 horas».

Además, aclara que el MIR no es como cualquier otra oposición: «Yo no era la típica estudiante que tiene su habitación repleta de posits. Al ser tipo test, este examen tiene mucha menos nemotecnia que otras disciplinas. En cambio, me creaba carpetas con todas las correcciones de la academia». A los futuros opositores les aconseja «que no dejen de lado el descanso.

Noelia García: «Para ser una estudiante de élite, también tienes que mantener un descanso de élite»

«Si no tienes ganas de seguir formándote durante toda tu carrera, Medicina no es lo tuyo»

Para ser un estudiante de élite tienes que mantener un descanso de élite».

Aunque ser la número uno no esté recompensado con ningún premio extraordinario, sí recibió la felicitación oficial de parte de la Comunidad de Madrid. Aun así, Noelia tiene claro, que si no tienes ganas de seguir formándote y actualizándote durante toda tu carrera, «Medicina no es lo tuyo».

La especialidad de dermatología se encarga del diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las enfermedades que afectan a piel, pelo, uñas y mucosas incluyendo la prevención de las enfermedades de transmisión sexual. En el hospital, los profesionales de este servicio realizan una atención clínica integral centrada en las neceadaptar las recomendaciones a los insidades del paciente. En el Infanta Sofía disponen de herramientas como terapia fotodinámica, ecografía cutánea incluyendo terapia intralesional ecoguiada, pruebas epicutáneas de contacto, fototerapia, terapia fotodinámica o tratamiento específico en dermatitis atópica.

#### Los mejores eligen Madrid

La Comunidad de Madrid ha sido la opción elegida por los dos primeros Médicos Internos Residentes (MIR) de toda España que aprobaron la prueba el pasado mes de enero. Así, dos hospitales de la sanidad pública madrileña han sido escogidos como destino para iniciar su periodo de formación por la número uno y el que ocupó el segundo lugar (12 de Octubre de la capital, también en Dermatología).

Además, el decimoprimero lo hará en el Hospital Universitario de La Paz de Madrid. De hecho, hasta un total de 37, de los 100 primeros, completarán su aprendizaje en hospitales públicos de la región. La distribución de estos profesionales es la siguiente: La Paz (15), Ramón y Cajal (7), 12 de Octubre (7), Gregorio Marañón

(3), Clínico San Carlos (2), Niño Jesús (1), Infanta Sofía (1) y Fundación Jiménez Díaz (1).

Entre los admitidos como Enfermero Interno Residente (EIR), cuatro de los 10 mejores han elegido el 12 de Octubre (2), La Paz e Infanta Leonor (1). En la categoría de Psicología Clínica, 6 de los 10 mejores candidatos han optado por seguir su instrucción con pacientes reales en el Clínico San Carlos, 12 de Octubre, Gregorio Marañón y La Paz. Contando a los 100 primeros, 29 se formarán en la sanidad pública madrileña. En el área de Farmacia, también han optado al SERMAS 6 de entre los 10 primeros: G. Marañón (3), Ramón y Cajal (2) y La Paz. También eligen Madrid especialistas en Bioquímica, Radiofísica, Microbiología y Parasitología, Análisis Clínicos, y Radiofarmacia que han superado el examen.

#### Líder en oferta formativa

En la convocatoria de 2024, la Comunidad de Madrid lideró un año más la oferta formativa sanitaria entoda España, con 1.893 puestos, un 5,5% más respecto a 2023, y el



MADRID 3

MADRID 3



Noelia García, junto con sus compañeros residentes en la Unidad de Dermatología del Infanta Sofía

16,3% del total nacional. Con las plazas ofertadas, el Gobierno autonómico cubre el 98% de los puestos acreditados en la sanidad pública. El aprendizaje que reciben estos residentes está avalado por un plantel de profesionales y tutores del SERMAS. Estos supervisan la actividad laboral de sus alumnos en prácticas y les aportan la experiencia adquirida en su trayectoria, que se suma a los conocimientos aprendidos en las diferentes facultades y escuelas.

El Ministerio de Sanidad ha realizado el primer turno de adjudiLa Comunidad de Madrid ha sido la elegida por los dos primeros MIR de toda España

En la región se han adjudicado el 72% de las plazas ofertadas en Dermatología, la de mayor ocupación cación para las personas aspirantes con número de orden del 1 al 300 de la titulación de Medicina, correspondiente a la convocatoria de Formación Sanitaria Especializada 2023/2024. Las tres primeras plazas adjudicadas son la de Noelia en Dermatología en el H. U. Infanta Sofía de Madrid y en el H. U. 12 de Octubre; y Anestesia y Reanimación, en el C.H.U. de Santiago de Compostela. Se tramitó la solicitud de 299 aspirantes, ya que un aspirante decidió retrasar su elección a otra sesión. En esta, se han adjudicado el 72% de las plazas ofertadas en Dermatología; el 36% en Cirugía Plástica; y el 24% en Cardiología. También se eligieron cinco plazas de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria: dos en Galicia y en País Vasco y una en Madrid.

La falta de profesionales en algunas especialidades, como Médico de Familia, contrastan con las elevadas exigencias y notas de corte para acceder cada año a la carrera. Desde sindicatos y colectivos universitarios se pide desde hace tiempo que se modifique el modelo, con el fin de flexibilizar algo más la accesibilidad al grado de Medicina, que en muchas facultades alcanza la máxima nota ponderable. Los profesionales también apuntan a que el cambio de la conciencia social con determinadas enfermedades o patologías, exige un mayor número de profesionales especializados, con el fin de evitar que los pacientes solo puedan recurrir a la sanidad privada para poder contar con plazos de espera razonables. Así, se busca una atención pública sanitaria que de una gran variedad de soluciones y tratamientos.

#### La salud mental, una lucha sin cuartel

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid reconocía este miércoles «el esfuerzo, la perseverancia y la ilusión» de todos aquellos profesionales que impulsaron la creación de la Psicología Clínica como rama reconocida. Así lo manifestaba la viceconsejera de Sanidad, Laura Gutiérrez, durante la conmemoración de los 25 años «de este hito que permitió cambiar el paradigma de abordaje de esta especialidad en España y situarla dentro de su sistema sanitario público». Durante el acto celebrado en la sede del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, la viceconsejera destacó que la Psicología Clínica se ha convertido «en una especialidad clave» dentro del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), que actualmente cuenta con más de 400 psicólogos, clínicos y más de 130 residentes. «Sus profesionales aportan con gran versatilidad y dinamismo una mirada integral de la persona al conjunto del sistema», remarcó Gutiérrez durante el evento conmemorativo, en un alegato a favor de dar visibilidad a la salud mental, protagonista de la sanidad actual.

4 MADRID

Jueves. 11 de abril de 2024 • LA RAZÓN

# En marcha dos nuevos centros de salud en Guadarrama y Villaviciosa

La inversión en ambos rozará los 17 millones de euros. Los dos superarán los 4.000 metros cuadrados

#### R. Fernández, MADRID

Impulso a la Sanidad regional. El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid autorizó ayer la adjudicación de las obras de construcción de dos nuevos Centros de Salud en Villaviciosa de Odón y Guadarrama.

Estos trabajos comenzarán el próximo mes de mayo y contarán con un plazo de ejecución de 20 y 18 meses, respectivamente. La inversión en estos recursos de la sanidad pública en Atención Primaria asciende a 16,8 millones de euros, según informó el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior a la reunión que se celebró de forma extraordinaria en el Ayuntamiento de Alcobendas.

Ambos centros dispondrán de equipamiento de última generación y espacios versátiles adaptados a las necesidades de los usuarios y los profesionales sanitarios. Permitirán a la sanidad pública de la región dar una mejor respuesta asistencial, atendiendo también al incremento de la población en estos municipios.

El centro de salud Villaviciosa de Odón 2, cuya inversión asciende a



El Infanta Sofía será objeto también de ampliación, con 6.000 metros cuadrados más

8.289.801 euros, contará con 18 consultas de Medicina de Familia y Enfermería, y cuatro de Pediatría y Enfermería Pediátrica, además de una polivalente. También dispondrá de zona de extracciones, una unidad de psicoprofilaxis obstétrica y otra de salud bucodental. Se ubicará en una parcela de 4.500 metros cuadrados de la avenida Laura García Noblejas y Brunet.

Por su parte, el centro de salud de Guadarrama estará situado en un terreno de 4.800 metros cuadrados de la calle El Escorial y tendrá diez consultas de Medicina de Familia, catorce de Enfermería y cuatro dedicadas a Pediatría, además de una sala de atención polivalente, zona de extracciones y una unidad de psicoprofilaxis obstétrica. La inversión total es de 8.524.661 euros.

Ambas instalaciones cuentan con financiación a cargo del Plan de Mejora de Infraestructuras de Atención Primaria y se suman al nuevo centro de salud PAU 4 de Móstoles, cuya construcción se adjudicó la semana pasada y que también iniciará sus trabajos en mayo de este año, tal y como han recordado desde el Ejecutivo regional.

Estos recursos se suman al nuevo centro PAU 4 de Móstoles, que se iniciará este año

La Comunidad también acometerá la ampliación del Infanta Sofía en San Sebastián de los Reyes Además, la Comunidad de Madrid empezará a construir este año otros 16 Centros de Salud: Abrantes, Puerta del Ángel, Valderribas, Valdebebas, Quinta de los Molinos, Ensanche de Vallecas II y Fuencarral (todos estos en Madrid capital), así como en Tielmes, El Molar, Barrio Hospital Fuenlabrada, Valdemoro 3, La Tenería (Pinto), Dehesa Vieja (San Sebastián de los Reyes), Soto del Henares (Torrejón de Ardoz), Campo de Tiro (Leganés) y Cerro de los Gamos (Pozuelo de Alarcón).

También en materia sanitaria, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció tras la reunión con sus consejeros la apertura este mes de la Torre 4 del Hospital público Universitario Infanta Sofía, en San Sebastián de los Reyes, tras una inversión de casi siete millones de euros.

#### 6.000 metros cuadrados

Las obras de la Torre 4 suponen un incremento de 6.000 metros cuadrados a las instalaciones de este complejo situado junto al municipio alcobendense, que da cobertura sanitaria a medio centenar de localidades de la región. La ampliación del centro hospitalario albergará el hospital de día oncohematológico y cerca de 60 nuevas camas, de las que 28 son para Geriatría.

También habrá tres espacios de enfermería para extracciones y otro tipo de técnicas, ocho de oncología, dos de hematología, una de farmacia y una sala blanca.

En materia de sanidad pública, el Gobierno regional, además, destinará este año 636.000 euros para llevar a cabo trabajos de mejora entre los que se incluyen la climatización e impermeabilización de las fachadas de los centros de salud Arroyo de la Vega, La Chopera, Marqués de la Valdavia y Miraflores.

### Agrede a su pareja, a su bebé y a un policía

Los agentes municipales detuvieron al hombre, de 27 años, en Villaverde

#### L. R. M. MADRID

La Policía Municipal de Madrid ha detenido a un hombre de 27 años y con antecedentes por violencia machista por, supuestamente, agredir a su pareja, al hijo en común de escasos meses de edad, a su inquilina y a un agente en el distrito de Villaverde, informa Efe.

Los hechos sucedieron sobre las 10:00 horas del pasado viernes, cuando el arrestado entró en el domicilio y agredió a las dos mujeres y al bebé, según ha informado la Policía Municipal. Fue la inquilina, de 41 años, quien alertó a la Policía y relató a los agentes que el hombre supuestamente golpeó a su pareja mientras esta sostenía a su bebé en brazos, que cayó al suelo fruto del impacto.

Ella trató de intervenir pero también fue golpeada, momento en el que el hombre forzó a su pareja y a su hijo menor a huir del domicilio con él.

La inquilina facilitó a los agentes la descripción del supuesto agresor y el teléfono de la víctima, a la que llamaron en dos ocasiones.

La primera vez colgó de inmediato pero en el segundo intento contestó y facilitó el lugar en el que se encontraban, pese a que hablaba en voz muy baja para que no le escuchase el hombre.

Hasta allí, en un punto de la madrileña avenida de Andalucía, no muy lejos del domicilio, se desplazaron los policías y localizaron al agresor, a la mujer y al bebé.

«A ver si delante de los agentes te atreves a hacer lo mismo», manifestó la mujer dirigiéndose a su pareja, quien en ese momento llevaba a su hijo en brazos.

Los policías le instaron a dejar al menor a un lado y a facilitarles su documentación, momento en el que trató de propinar varios puñetazos en la cara del agente que se le acercó, con quien forcejeó hasta caer ambos al suelo.

Una vez reducido y arrestado, comprobaron que el hombre aparecía en el sistema VioGén por malos tratos denunciados anteriormente, han subrayado las mismas fuentes.

Al ser preguntada por los agentes, la mujer confirmó que, esa mañana, el hombre le había propinado varias bofetadas en la cara -que tenía enrojecida- y que no era la primera vez que ocurría. Tanto ella como su hijo fueron atendidos por sanitarios del Samur-Protección Civil. MADRID 5

# Vox se revuelve contra la sanción a Monasterio y planea ir al Constitucional

Estudia pedir la dimisión del presidente de la Asamblea tras la sanción de 15 días sin sueldo

#### Rocío Ruiz, MADRID

Era una sanción anunciada, pero la Mesa de la Asamblea de Madrid lo ratificó ayer. La portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Rocío Monasterio, se quedará sin la remuneración equivalente a quince días de sueldo al considerarla responsable de «una irregularidaden la votación de la enmienda a la totalidad del Grupo Más Madrida la Ley sobre Economía Circular en el Pleno del pasado 1 de febrero».

En concreto, el expediente considera que la diputada ejecutó un doble voto en esa sesión, no solo desde su escaño, sino también desde el contiguo al suyo, que se encontraba vacío después de que su portavoz adjunto, José Luis Ruiz Bartolomé, hubiera abandonado el grupo parlamentario para retomar su actividad en la empresa privada.

La Mesa de la Cámara considera que «se ha vulnerado el principio de personalidad del voto y su carácter indelegable, alterando con ello, de forma consciente e intencionada, el orden las votaciones en la sesión plenaria del 1 de febrero, influyendo en la manifestación de la voluntad de la Asamblea». Tal y como informó en un comunicado, la Mesa considera que ha cometido una infracción tipificada en el artículo 33.3 del Reglamento de la Cámara, que se refiere a «atentar contra la dignidad de la Asamblea o contra la disciplina, el orden o la cortesía parlamentaria, provocando, en este último supuesto, desorden de su conducta, de obra o de palabra, en los términos previstos en

el artículo 138 de este reglamento».

La Mesa, no obstante, puntualiza que la suspensión es la mínimay se fija «solo» en 15 días naturales y no se extiende a otros derechos de la diputada, puesto que «se aprecia que la conducta de la diputada de Vox no es reiterada, ni hay antecedentes en su actitud, y no influyó en la aprobación o no de la enmienda a la totalidad de Más Madrid». Monasterio ahora podrá presentar un recurso de reconsideración del acuerdo en el plazo de los quince días siguientes a su notificación, cosa que el grupo parlamentario ya ha dicho que hará. En ese caso, la ejecución de la sanción quedará en suspenso hasta que la Mesa de la Asamblea resuelva sobre la reconsideración.

Vox, sin embargo, ha mostrado

su malestar con la sanción «injusta» que responde a «una cacería a Rocío Monasterio por parte de Díaz Ayuso quien, saltándose la separación de poderes, dio instrucción al presidente de la Cámara para sancionarla». Su portavoz adjunto, Íñigo Henríquez de Luna, no ocultó su indignación con la sanción «porque nos parece profundamente injusta y arbitraria. No se puede sancionar por algo que es un imposible jurídico y fáctico. ¿Cómo vas a suplantar la personalidad de un diputado que hacía varios días que había renunciado a su escaño. Ese escaño debía estar desactivado». En realidad, cree que «ha habido una concatenación de errores por parte todos, pero solo se sanciona a la señora Monasterio y a Vox». Henríquez de Luna detalló que él se sentó en ese escaño al principio

«Ha habido una concatenación de errores por parte de todos, pero solo se sanciona a Vox»

El Grupo Popular cree que «ha quedado acreditado el voto fraudulento de Monasterio» de la sesión plenaria para no dejarlo vacío y acompañar a Monasterio en el Pleno pero, «por error, activé la presencia en el escaño». Sin embargo, «pasaron siete horas sin que los servicios de la Cámara alertaran de la circunstancia (...) El presidente de la Mesa y el de la Asamblea se ha extralimitado», dijo molesto.

Si después de recurrirla, la sanción se acaba ratificando, Henríquez de Luna ha anunciado que valorarán pedir la dimisión del presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, «porque nos parece que no está representando a la institución, no está defendiendo la independencia del Parlamento frente al Gobierno y que se está comportando como un títere de la señora Ayuso, que fue la que desde el minuto uno ordenó que se sancionara a nuestra portavoz. Todo es una cortina de humo para tapar los problemas que el PP y la señora Ayuso está teniendo en estos momentos y nosotros nos negamos a que se nos utilice. No se puede sancionar por un error involuntario que no ha tenido consecuencias y no se puede suplantar la personalidad de quien ya no era diputado». Así, no descarta recurrir en amparo al Tribunal Constitucional. «Vamos a estudiar todas las acciones legales por que el PP nos está atacando injustamente», sentenció.

De paso apuntó que se han cometido «muchas irregularidades» en la tramitación del documento.

El Grupo Popular, sin embargo, cree que «ha quedado acreditado el voto fraudulento» de Monasterio, aunque considera que la sanción es mínima. Su portavoz, Carlos Díaz Pache, no teme que los de Monasterio acudan al Tribunal Constitucional para pedir amparo. «Está en su derecho», dijo. Pero también advirtió que «hay otros precedentes en otras Cámaras donde el Tribunal Constitucional ya ha avalado sanciones más duras por hechos muy parecidos».

#### NETWORK STEEL RESOURCES

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 319 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital ( en adelante, "LSC"), se hace público que la junta general extraordinaria y universal de "Network Steel Resources, S.A." (en adelante, la "Sociedad") celebrada el 4 de abril de 2024, adoptó el acuerdo de reducir el capital social de la Sociedad, fijado actualmente en cuarenta millones ochocientos cuarenta y ocho mil novecientos sesenta y seis euros (40.848.966 €), en la cuantía de cuatro millones ciento cuarenta y cuatro mil doscientos dos euros (4.144.202 €), mediante la amortización de cuatro millones ciento cuarenta y cuatro mil doscientas dos (4.144.202) acciones propias, números 36.704.765 a 40.848.966, ambos inclusive, por lo que el capital social, tras la reducción, queda fijado en la cantidad de treinta y seis millones setecientos cuatro mil setecientos sesenta y cuatro euros (36.704.764 €).

La reducción de capital social mediante la amortización de acciones propias se efectúa sin exclusión del derecho de oposición de acreedores. Por consiguiente, los acreedores de la Sociedad tendrán el derecho de oponerse a la reducción en los términos y plazo previstos en los artículos 334 y 336 LSC.

La reducción de capital no comporta devolución de aportaciones por ser la propia Sociedad la titular de las acciones que se amortizan en el momento de la reducción. Por tanto, la finalidad de la reducción será amortizar las acciones propias.

En Madrid, a 4 de abril de 2024.-Oscar Heckh. Administrador Único

#### ENERI, SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA EN LIQUIDACIÓN

La entidad ENERI S. COOP. MAD., en liquidación, con N.I.F. F-87427134, en la Asamblea de 14 de marzo de 2024 celebrada con carácter universal acordó por unanimidad la liquidación de la cooperativa y el balance final de liquidación:

#### ACTIVO

Deud. Com y otras C. (HP deudora por devoluc.) 1.670,82 Tesorería 7.637,48 Total activo 9.308,30

Total activo 9.308,3

Total pasivo

9.308,30

 PASIVO
 1.860,00

 Capital Social
 1.860,00

 Reservas
 10.058,57

 Resultados de ejercicios anteriores
 (56.781,96)

 Resultados del ejercicio
 48.877,70

 Fondo de Educación y Formación
 5.293,99

El Fondo de Educación y Formación se ha ingresado en la Comunidad de Madrid y el resto de la cuota resultante del activo se retuvo por los liquidadores para hacer frente a los gastos de liquidación, por lo que no existe adjudicación alguna del haber social.

Madrid, 18 de marzo de 2024.

Los liquidadores: Ernesto Estella Garbayo, Coro Morales Asua, Vicente Gallego Herrero

#### AYUNTAMIENTO DE BRUNETE OTROS ANUNCIOS

En junta de gobierno local del Ayuntamiento de Brunete, en sesión celebrada el 4 de Marzo de 2024, se adoptó el siguiente

A la vista de cuanto antecede, la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL por UNANIMIDAD de los asistentes ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar definitivamente el proyecto de urbanización del Sector SR-5 "Ensanche SUR" del Plan General de Brunete, debiendo cumplir con todo lo dispuesto en los informes sectoriales, emitidos por i) la Dirección General de Patrimonio de fecha 8/3/2023; ii) el Canal de Isabel II de fecha 8/9/2023; iii) la Confederación Hidrográfica del Tajo de fechas 27/10/2023 y 28/2/2024; iv) la Dirección General de Carreteras de fecha 27/10/2023 y y el área de vías pecuarias de fecha 27/10/2023 y y el área de vías pecuarias de fecha 27/10/2023 y

el Canal de Isabel II de fecha 8/9/2023; iii) la Confederación Hidrográfica del Tajo de fechas 27/10/2023 y 28/2/2024; iv) la Dirección General de Carreteras de fecha 27/10/2023 y v) el área de vías pecuarias de fecha 9/1/2024.

SEGUNDO. Notificar el presente acuerdo a la Junta de Compensación del Sector SR 5 "Ensanche Sur". significándole que el mismo es definitivo en vía administrativa, pudiendo ser impugnado, potestativamente, en Reposición ante la Sra. Alcaldesa, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su notificación, o bien, directamente, mediante la presentación de un Recurso Contencioso-Administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a su notificación.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE



La portavoz de Vox, Rocío Monasterio, en la Asamblea de Madrid

#### Historias

# El barquillero, memoria dulce de Madrid

Una imagen clásica de los parques y jardines de la capital, que hoy en día es posible aún ver en San Isidro y la Paloma

Rafael Fernández. MADRID

Una figura castiza que muchos no identifican y que las jóvenes generaciones ni ha visto en las calles de Madrid. Es uno de esos oficios, como el de aguador, que forma parte del ayer, -aunque también del hoy en contadas ocasiones-, pero sobre el que existen serias dudas de que tenga un mañana. Y eso a pesar del entusiasmo y esfuerzo de sus últimos representantes.

Una estampa muy madrileña que, como mucho, aún se atisba en el parque de El Retiro o con ocasión de las fiestas de San Isidro y la Paloma. Estos barquilleros, que llevaban sus latas o cestas con barquillos y una ruleta en la que los compradores podían probar suerte, provocan nostalgia. El juego, al que muchos, de cierta edad, se entregaron de niños, consistía en dar vueltas a una rueda que apuntaba a diferentes números. Si había varios participantes, el que sacaba la cifra menor, pagaba todos los barquillos. Si era una sola persona, pagaba unas monedas y tenía derecho a llevarse un barquillo en cada jugada, salvo cuando caía en la casilla del clavo o los marcadores dorados, en cuyo caso perdía todo lo ganado.

En los tiempos de los juegos online en el móvil, de conversaciones constantes, este momento de divertimento en una esquina del parque parece, quizá, aburrida. Al menos para algunos, los mismos

que se han dejado atrapar por la urgencia y la inmediatez en sus vidas. Los barquilleros -y sus clientes-, con sus juegos parecen cosa de otros tiempos.

A muchos se les distinguía por su uniforme de trabajo, que consistía en un blusón a rayas, una gorrilla yunas alpargatas, aunque algunos no siempre portaban este vestuario. En las fiestas de Madrid, por aquello de las tradiciones, sí se vestían de galay sacaban su traje de chulapo. Ahí es nada. Quizá a este grupo en las próximas celebraciones del santo patrón de Madrid se les pueda ver de esta guisa.

Por lo demás, su producto estrella no tiene secretos, más allá de la calidad de los ingredientes que utilizan, y el mimo y atención en la factura del producto: harina, azúcar, un poco de aceite, un chorrito de agua, esencia de canela o de vainilla y coco rallado para dar consistencia. En abanico o en canuto, que también en esto hay gustos. Incluso algunos se aventuran con nuevas e ingeniosas formas.

El origen del barquillo, como dulce, se remonta documentalmente a los siglos IX y XII. Sabemos que se vendía en las puertas de las iglesias, donde se elaboraban en hornos portátiles de carbón. Por aquello del casticismo, del sabor de Madrid, esta figura del barquillero y su bombo a cuestas es indisoluble de la zarzuela. Sobre él hay referencias en la archiconocida zarzuela «Agua, azu-



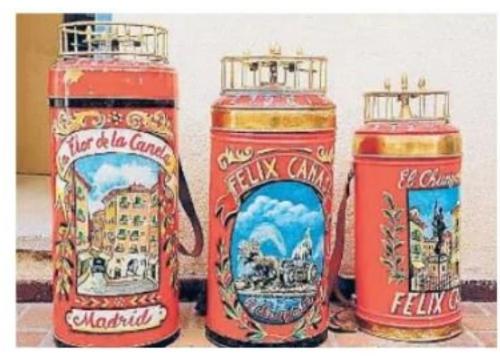

Un oficio del que ya quedan pocos vendedores

Una buena materia prima es la razón última de unos barquillos de éxito en las calles de Madrid

carillos y aguardiente». También se puede comprobar el arraigo madrileño que tiene esta figura en otra zarzuela, dedicada a este gremio, llamada «El barquillero», con música de Ruperto Chapí.

Lo malo para esta forma de vida es que nada dura para siempre y la tradición de los barquilleros de Madrid decayó notablemente en la segunda mitad del siglo XX. Se suelen situar en plazas y parques y son habituales en las ferias y verbenas. En la actualidad, salen a vender a sitios típicos: El Rastro, el Retiro, la Catedral de la Almudena, el Palacio de Oriente, y en las fiestas típicas de Madrid, San Isidro Labrador, la Paloma, San Cayetano...

Actualmente en Madrid, solo existe un barquillero, Julián Cañas, descendiente directo de una familia de barquilleros castizo. Hoy se le puede ver por el Rastro, el Retiro, el Palacio de Oriente, y en las fechas clave de las fiestas típicas de Madrid, como San Isidro, la Paloma, San Cayetano. Un protagonista orgulloso de seguir adelante con la tradición heredada de su padre. Historia viva del mejor Madrid.

El origen de la calle de Hortaleza

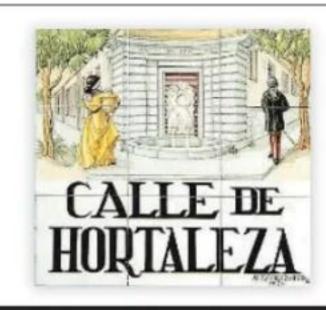

#### Una calle paseada por conocidos escritores

Toma su nombre de haber sido en su origen un camino vecinal en dirección al pueblo de Hortaleza. A la altura del número 63 se encuentra el gran espacio museístico, docente y de servicios municipales creado por el COAM

con la rehabilitación total de las Escuelas Pías de San Antón. Más de cuatro siglos de historia y casi un kilómetro de vía le han dejado a la calle de Hortaleza una nómina cultural de paseantes, la mayoría involuntarios y jóvenes, como lo fueron los alumnos de las Escuelas Pías, curiosa lista en la que se leen nombres reconocidos como

el escritor francés Víctor Hugo; paladines del Romanticismo español como Bretón de los Herreros, Ventura de la Vega o Mariano José de Larra; personalidades de la talla de políticos como Eduardo Dato o Gutiérrez Mellado o el arabista Emilio García Gómez o pintores como Eduardo Rosales.

LA RAZÓN • Jueves. 11 de abril de 2024

# Disfruta de la oferta editorial completa de LARAZON 25

Llévate una revista los sábados y domingos con tu periódico



#### Sábados

Revista Mía, para la mujer práctica

#### **Domingos**

Fiel a tu cita de siempre, la revista **Diez Minutos** 

Revistas de venta opcional con el periódico La Razón. Oferta válida para todo el territorio nacional excepto Baleares, Canarias, Melilla, Navarra, País Vasco, Soria, Tarragona, Lérida y Gerona.

Disfruta más del fin de semana con



# MADRID VIVR

Jueves 11.04.2024

#### Gastronomía

# Primer aniversario: una fecha que lo cambia todo en restauración

Es un absoluto triunfo, ante la feroz competencia que existe en el sector en la capital



Andrés S. Magro. MADRID

El primer año de vida de cualquier persona es crucial. Aunque evidentemente no nos acordemos. poco a poco, vamos descubriendo la vida que nos rodea, las personas que están a nuestro alrededor, lo realmente indispensable en el día a día (comer y dormir) y, lo más importante, lo que funciona para atraer la atención de nuestros seres queridos -sí, el llanto inconsolable de tu hijo no tenía otra función que captar tu atención -.. Paso a paso, vamos encajando las complicadas piezas del puzle que es la vida. No se me asusten, no se han confundido de sección, les confirmo que este es un artículo de cariz gastronómico, a pesar de esta ciertamente cursi, pero tierna, reflexión. Vuelvo a mi ser, vamos al grano.

Esta primera etapa de la vida es equiparable a la montaña rusa de emociones y, por qué no decirlo, de desencantos, que vive cualquier restaurante durante sus primeros meses. Abrir un negocio es lanzarse al vacío; es un proyecto en el que solo creen unos pocos, pero con el que esperan enamorar al gran público. Por ello, es un absoluto triunfo que un restaurante cumpla su primer aniversario ante la feroz competencia que hay en el sector de la restauración en Madrid. Este artículo rinde un sentido homena-

je a aquellos establecimientos que han sorteado con creces este obstáculo y que ya pueden soplar su primera vela convencidos de que la capital les ha concedido su deseo de ser parte del sector.

En abril, pero de 2023, abría sus puertas MamaQuilla (José Abascal, 61). En este tiempo se ha consolidado como un referente en el que disfrutar de la riqueza culinaria de los países latinoamericanos en Madrid. Sorprende con esa cocina de mimo y mucha pasión que caracteriza a los países del otro lado del Atlántico. Ofrecen una propuesta ligera, fresca, con sabores que se adaptan a todo tipo de paladares y que, sin duda, invitan a repetir. Elaboran platos con alma viajera y canalla, ejecutados con maestría para realzar la cocina de estos territorios de manera más gourmet. Es imposible resistirse a esos antojitos con los que abrir boca, entre los que destacan los tacos al pastor o la zamburiña soasada, a la magia de su cocina nikkei y a su parrilla, con el ojo de bife argentino o el maito de pesca adobada como esenciales. Digna de mención es también su coctelería. Además, MamaQuilla no solo rinde culto a la cocina latina, sino también a sus gentes, a su música y a la manera de vivir la vida sin complejos y con naturalidad. A disfrutar sea dicho.

Sa Marinada (Fernández de la Hoz, 33) también celebra su primer cumpleaños, ese trocito de la Costa Brava en Madrid. La cocina ampurdanesa es la maestra de ceremonias de este local único en la capital, al contar con una propuesta culinaria nunca antes vista. Este restaurante supone un viaje culinario por el mar Mediterráneo y la comarca del Ampurdán. El resultado es una carta fresca y con aires marineros; la tradición, la técnica y la vanguardia se conjugan en re-



A la izda., Joan Gurt de Sa Marinada; a la dcha., platos y espacio de MamaQuilla

cetas elaboradas con un extraordinario producto importado de esta zona. El pescado y el marisco de la Costa Brava son los protagonistas de la mayoría de los platos, en los que también están presentes los tres pilares de agroalimentarios de esta región: el aceite, el vino y el cava; en la carta también hay hueco para las carnes, las verduras y, por supuesto, los postres. La experiencia ampurdanesa también llega hasta la bodega. Para ir una y otra vez.

No podemos, ni debemos olvidar a El Club Allard (una estrella Michelin y un Sol Repsol) de Jose Mari Goñi. Sí, cumple su primer aniversario desde que el joven chef

«Un sentido homenaje a todos aquellos que han sorteado con creces este obstáculo»

tomase las riendas de este importante bastión de la gastronomía capitalina. En esta nueva etapa, El Club Allard (Ferraz, 2) vive un nuevo resurgir bajo la batuta de Martín Berasategui, que guía a este joven cocinero de 33 años. Jose Mari se inspira en el universo culinario de Martín Berasategui y, desde su propia visión, reinterpreta algunos de sus platos más emblemáticos; de manera paralela, incorpora sus propias recetas. Las cocinas vasca y española son el hilo conductor de una propuesta que se sirve de técnicas y sabores de otras culturas gastronómicas del mundo. Esta institución de la alta cocina recupera el sitio que nunca debido perder a pasos agigantados.

En el saco de los cumpleañeros también entra Osa (una estrella Michelin, dos Soles Repsol), que abrió en la primavera de 2023 a orillas del Manzanares. Jorge Muñozy Sara Peral lideran un proyecto único. En Osa (Ribera del Manzanares, 123), su casa—así es como

tienen concebido este restaurante-, ofrecen platos marcados por el producto de temporada, ejecutados con una maestría impresionante y mucha técnica. Solo pueden disfrutar de cada servicio un máximo de 20 comensales, una exclusiva oportunidad para deleitarnos con la maestría de esta pareja que ha entrado por la puerta grande en este mundo. Junto a ellos, se encuentra Toqui (Sagasta, 28), donde el chef Tadayosho Motoa ofrece una experiencia gastronómica que recorre, hoy, el ayer y el mañana de una cultura milenaria, la japonesa. Este restaurante hace un recorrido temporal y gastronómico a través de este plato ancestral que es el sushi. El reloj se detiene en este espacio (Toki significa tiempo en japonés), que ya tiene su primera estrella Michelin.

Ahora solo queda brindar por que sigan cumpliendo años a nuestro lado. Nuestro estómago se lo agradecerá. ¡Larga vida!

SOCIEDAD 29 LA RAZON • Jueves, 11 de abril de 2024

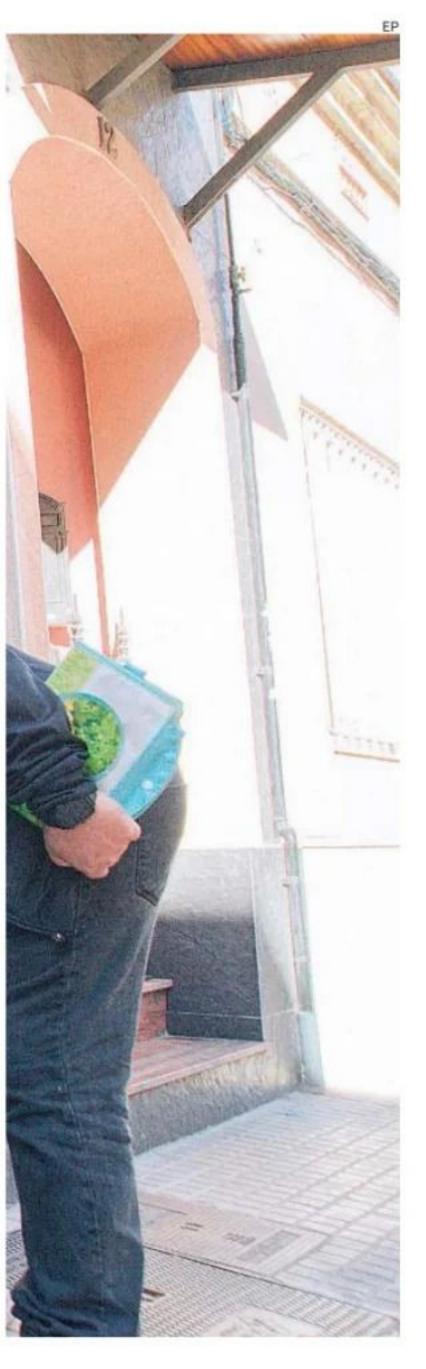

#### 1.400 casos con menores expuestos

▶El Ministerio del Interior tiene detectados en el Sistema VioGén más de 1.400 casos de violencia de género con menores expuestos a sufrir violencia vicaria, de los que 167 están en riesgo extremo o alto, según el último informe del mes de marzo que recoge Ep. Según el programa Viogén hay un total de 1.431 casos con menores en riesgo de ser agredidos por el maltratador de su madre, de los que 1.264 están en un riesgo medio, 159 en alto y 8 en extremo. También expone que a 31 de marzo de este año hay 111 casos con menores en situación de vulnerabilidad alta y extrema (109 y 2) y 1.438 en media.

olor a gas. Una vez dentro hallaron tres cuerpos, los de los pequeños y el del padre. En este caso tampoco había antecedentes judiciales ni denuncias previas por violencia.

El domicilio de la calle Agramunt número 12 de El Prat amaneció ayer con flores y velas que depositaron algunos vecinos. El Ayuntamiento de la localidad, por su parte, convocó una concentración a las 19 horas de ayer para rechazar la violencia machista y vicaria. También se han decretado tres días de luto y se han suspendido las actividades al aire libre.

«Estamos consternados, es un acto que no tiene lugar ni aquí ni en ningún sitio del mundo», afirmó el alcalde de El Prat, Lluís Mijoler, que valoró que se trata de un caso de «violencia machista en su máxima magnitud».

Por su parte, la consejera de Igualdad y Feminismos de la Generalitat, Tània Verge, convocó ayer un grupo de análisis de feminicidios para este viernes. La consejera, además, anunció que se creará un grupo de expertas independientes para abordar la violencia vicaria. Recordó que 2024 está siendo un año muy duro con muchas víctimas. «Son cifras intolerables, no las podemos permitir como sociedad y normalizar», dijo Verge.

#### Trasplantes de cerdos modificados genéticamente

Se realiza por primera vez esta intervención en un paciente con muerte cerebral

Mar Sánchez-Cascado. HONG KONG

Un equipo de médicos del prestigioso Hospital de Xi'an, en China, ha llevado a cabo el trasplante de un riñón de cerdo con múltiples modificaciones genéticas a un receptor humano en estado de muerte cerebral. Esta revolucionaria operación dexenotrasplante se produjo apenas unas semanas después de que el mismo personal efectuase el primer implante de hígado de cerdo en una persona, en China. La innovadora cirugía sellevóa cabo el pasado 25 de marzo por un colectivo de facultativos dirigido por el doctor Qin Weijun, del Hospital Xijing de la Universidad Médica de las Fuerzas Aéreas de Xi'an, capital de la provincia noroccidental china de Shaanxi.

«Durante la operación, que duró seis horas y 15 minutos, el equipo quirúrgico transfirió el riñón de cerdo modificado genéticamente a la fosa ilíaca de recha del receptor en coma», según Qin. «Tras retirar la pinza de bloqueo vascular, el órgano trasplantado mostró una excelente perfusión y produjo orina de inmediato. Además, una ecografía intra operatoria mostró una buena perfusión sanguínea en el riñón trasplantado, lo que indica que no se produjo rechazo hiperagudo», afirmó.

Esta proeza médica marca un antesyun después en la lucha contrala escasez de órganos para trasplantes. Al utilizar cerdos modificados genéticamente como donantes, se ha logrado superar las barreras inmunológicas y abrir nuevas perspectivas en el campo de los trasplantes de órganos xenogénicos.

Esta intervención quirúrgica fue diseñada y autorizada por diversos comités académicos y éticos, y se llevó a cabo estrictamente de acuerdo con la normativa nacional pertinente. Asimismo, las familias de los pacientes motivadas por el compromiso con el progreso médico accedieron de forma altruista a participar en este tras-

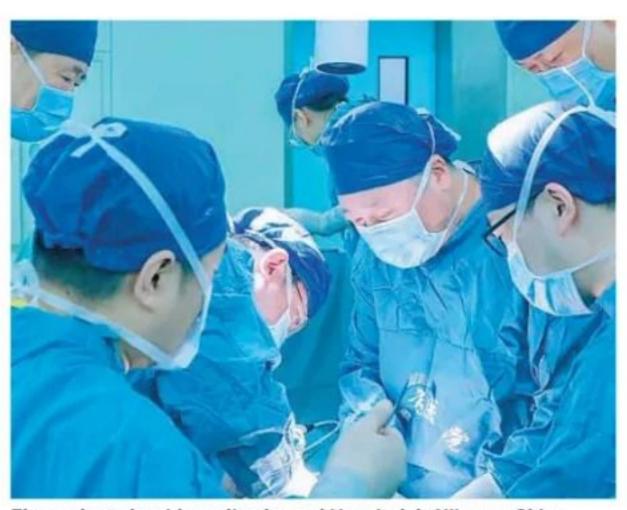

El trasplante ha sido realizado en el Hospital de Xi'an, en China

cendental estudio, según informó la universidad responsable.

En la vanguardia de la medicina, los avances en la tecnología de edición genética han impulsado el surgimiento de una nueva esperanza en los trasplantes xenogénicos. Entre los donantes potenciales, los cerdos han ido ganando terreno debido a su similitud en la estructura del tejido de sus órganos, su función fisiológica y su tamaño con respecto a los órganos humanos. Asimismo, presentan características que podrían ayudar a evitar las respuestas de rechazo inmunológico. Su compatibilidad potencial ha suscitado un gran interés en la comunidad médica, abriendo nuevas oportunidades para superar la escasez de órganos disponibles para trasplantes.

#### Avances genéticos

Según reveló el departamento de urología de la Universidad Médica de las Fuerzas Aéreas en una publicación reciente en la red social china WeChat, más de un millón de personas padecen esta enfermedad en el gigante asiático, pero lamentablemente tan solo se realizan alrededor de 10.000 trasplantes al año.

Con estos avances genéticos se vislumbra un futuro prometedor, donde los cerdos modificados genéticamentepodrían desempeñar un papel crucial en la provisión de órganos vitales para aquellos que esperan ansiosamente una segunda oportunidad de vida.

Así pues, una luz de esperanza brilla en el horizonte con los tras-

Diversos equipos sanitarios tanto de China como de Estados Unidos han ensayado con pacientes en estado de muerte cerebral que necesitan un respirador artificial para sobrevivir, con el consentimiento de sus familias, antes de probar la tecnología con otros afectados.

La mayor preocupación ética de este tipo de cirugias, es el riesgo de rechazoagudoydetransmisiónde enfermedades infecciosas entre el animal donante y el ser humano. Parareducir ese factor, en esta ocasión los investigadores utilizaron la tecnología de edición genética CRISPR/Cas9 para añadir dos genes humanos al cerdo utilizado en el trasplante y eliminar tres genes porcinos que pueden causar rechazo hiperagudo.

El mes pasado, un equipo del Hospital General de Massachusetts hizo historia con el primer trasplante de un riñón de cerdo modificado genéticamente a un paciente sin muerte cerebral con enfermedad renal terminal. No obstante, el receptor, de 62 años, sufrió un episodio de rechazo agudo ocho días después del trasplante, cuando los glóbulos blancos se infiltraron en dicho órgano.

ños, cinco han muerto en Cataluña. De hecho, antes de los casos de El Prat y de Bellcaire, también hubo otro crimen de este tipo en enero en el barrio de Horta de Barcelona.

En éste un hombre acabó con la vida de sus dos hijos, uno de siete años y otro de 10. Fue la madre de los niños, que estaba separada del asesino, quien se presentó junto a una agente de los Mossos al domicilio donde tenían que estar los niños. El progenitor no le había devuelto a los hijos tras las vacaciones navideñas y, además, estos llevaban días sin ir al colegio. El hombre no contestó al teléfono y los bomberos accedieron a la vivienda, que desprendía un fuerte

plantes xenogénicos. Esta innovadora técnica, que implica el trasplante de órganos o tejidos de una especie a otra, podría abrir el camino hacia una solución definitiva. Los expertos ven en esta alternativa un posible camino hacia el tratamiento efectivo de la enfermedad y un aumento en la disponibilidad de órganos para los pa30 SOCIEDAD

Jueves. 11 de abril de 2024 • LA RAZÓN

#### Mirentxu Arroqui. BRUSELAS

Se espera que este jueves el Parlamento Europeo vote una resolución no vinculante para incluir el aborto dentro de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. El borrador del texto asegura que para la Eurocámara «todas las personas tienen derecho a la dignidad inherente y poseen derechos iguales e inalienables sobre la base de la libertad, la justicia y la paz», y hace hincapié en que «las mujeres tienen derecho a la integridad física y la libertad para responsabilizarse de su cuerpo y de sus elecciones».

Aunque el texto reconoce que «la responsabilidad de regular la prestación de asistencia en caso de aborto corresponde a los Estados miembros», también asegura que «a la Unión le compete apoyar, coordinar o complementar estas acciones». Se espera que los socialistas, liberales e izquierda europea voten a favor, mientras que algunas delegaciones nacionales del Partido Popular Europeo podrían pronunciarse en contra del texto. Este dictamen también defiende que «en primera instancia,

# La Eurocámara busca que el aborto sea derecho fundamental

Una resolución no vinculante asegura que las mujeres tienen «la libertad para responsabilizarse de su cuerpo y de sus elecciones»

debe hacerse todo lo posible por reducir el número de abortos; que los abortos inseguros suponen un riesgo para la salud y la vida de las mujeres; que el empoderamiento, el fomento y el apoyo de las mujeres es un inherente valor europeo que debe promoverse y defenderse», y que «la preparación del futuro de Europa implica apoyar a las familias y a la maternidad y paternidad».

Durante la pasada presidencia francesa en 2022, Emmanuel Macron propuso incluir el aborto dentro de la Carta de los Derechos

Fundamentales de la UE. En marzo, Francia se convirtió en el primer país del mundo en blindar el aborto, después de que su Constitución fuera reformada para que la interrupción voluntaria del embarazo fuera recogida oficialmente como derecho en la Carta Magna. Para incluir el aborto en la carta de derechos fundamentales se necesita la unanimidad de los países europeos, algo que parece imposible de conseguir, ya que hay países como Hungría y Malta con legislaciones muy restrictivas. Precisamente, levantó gran polvareda

Durante la presidencia francesa de la UE, Macron abrió el debate sobre esta cuestión

El texto insta a revisar la postura sobre el aborto según la legalidad internacional la elección como presidenta de la Eurocámara de la eurodiputada maltesa del Partido Popular Roberta Metsola, conocida por sus posiciones contrarias a la interrupción del embarazo en consonancia con la legislación de su país.

A pesar de que las instituciones europeas no tienen poderes sobre este tema, la Eurocámara se ha pronunciado a favor del aborto en diversas ocasiones. Antes de que el tribunal Supremo de EE UU anulase el histórico fallo «Rose versus Wade» de 1973 que consagra el derecho al aborto sin restricciones durante el primer trimestre de gestación, el Parlamento Europeo votó a favor de «salvaguardar el aborto seguro y legal» en EE UU.

Además, en junio de 2021, la Eurocámara votó el denominado «informe Matic», en referencia a su ponente, el socialdemócrata de origen croata, Pedrag Fred Matic, que considera el aborto como un «derecho humano». En este texto se hace un llamamiento «a los Estados miembros a la hora de descriminalizar el aborto, así como a eliminar y combatir los obstáculos al aborto legal».



Manifestación de la plataforma «Sí a la Vida» en contra del aborto y la eutanasia el pasado mes de marzo en Madrid

SOCIEDAD 31

Además, el texto invita a los «Estados miembros a revisar sus disposiciones sobre el aborto para que estén de acuerdo con los estándares de legalidad internacional y las mejores prácticas para asegurar que el aborto sea legal en la etapa temprana del embarazoy, cuando sea necesario, más allá de este periodo, si la salud de la persona embarazada o su vida están en peligro». Además, recalca que «una prohibición total del aborto o una negativa a los cuidados del aborto son una forma de violencia de género».

Sobre la posibilidad de que los médicos ejerzan la libertad de conciencia y se nieguen a practicar abortos, el texto reconoce que «por razones personales, los médicos de manera individual puedan invocar esta cláusula de conciencia», pero subraya que ésta no debe «interferir en los derechos de los pacientes a la hora del pleno acceso a los servicios de salud», y hace un llamamiento a los Estados miembros «a tener en cuenta estas circunstancias en sus disposiciones geográficas de los servicios de salud».

Además, el dictamen también «lamenta que a veces la práctica común en los Estados miembros permita a los responsables médicos y, en algunos casos instituciones médicas enteras, rechazar estos servicios médicos en base a esta cláusula de conciencia, lo que conduce a la negativa al aborto basado en la religión o la conciencia, lo que pone en peligro la vida y derechos de las mujeres».

El texto también subraya que «esta cláusula también se utiliza en situaciones en las que cualquier retraso puede poner en peligro la vida de la paciente o su salud».

#### Reacción de los obispos

La Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea (Comece) manifestó su rechazo a que se incluya el aborto en la Carta de los Derechos Fundamentales. «El aborto nunca puede ser un derecho fundamental. El derecho a la vida es el pilar fundamental de todos los demás derechos humanos, especialmente el derecho a la vida de los más vulnerables, frágiles e indefensos, como el niño no nacido en el vientre de la madre, el emigrante, el anciano, la persona con discapacidad y los enfermos», aseguraron los prelados en un comunicado dirigido a los miembros del Parlamento Europeo.

En este sentido, defienden que la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE «no puede incluir derechos que no son reconocidos por todos y son divisorios».



El objetivo es asistir de un modo permanente el dolor de las personas con diagnóstico terminal

## Francia ayudará a morir solo a los enfermos terminales

El dictamen médico será imprescindible y se excluye a quienes tengan enfermedad psiquiátrica

Marta de Andrés. MADRID

El Gobierno francés anunció ayer su intención de avanzar en la legalización de la muerte asistida, pero con un procedimiento distinto a la eutanasia y al suicidio asistido autorizados en otros países, España entre ellos. Se trata de un dispositivo condicionado a un dictamen médico y dirigido exclusivamente a enfermos terminales.

«No es un suicidio porque, aunque es la persona la que lo solicita, necesita un dictamen médico», subrayó la ministra de Trabajo y Sanidad, Catherine Vautrin, al presentar el proyecto de ley sobre «el fin de la vida», que será debatido en el pleno de la Asamblea Nacional a partir del 27 de mayo, antes de las elecciones europeas. La ministra insistió en que el objetivo de esta legislación es el de asistir de un modo permanente al dolor de personas con un diagnóstico terminal.

#### **Cuidados paliativos**

Por eso, uno de los pilares del proyecto es reforzar los servicios de cuidados paliativos, que tendrá una dotación adicional de 1.100 millones de euros que se añadirán de forma progresiva durante diez años, lo que supondrá un incremento del 64%. Un porcentaje muy superior al alza del número beneficiarios, que se calcula que pasará de 380.000 personas al año actualmente a 450.000 en 2034.

Además, la ley excluirá expresamente de poder solicitar la prestación a las personas que sufran enfermedades psiquiátricas o alzhéimer, ya que el médico tendrá que comprobar, escrupulosamente y en cada momento del proceso que el demandante tiene «capacidad de discernimiento».

Para poder acogerse a la «ayuda a morir» habrá que cumplir cinco condiciones, empezando por ser mayor de edad y residente en Francia o de nacionalidad francesa.

Se tendrá que certificar que el paciente tiene una enfermedad grave e incurable a medio plazo (en seis a doce meses) y sufrir dolores «insoportables y refractarios (que no respondan) al tratamiento».

Por último, el interesado tendrá que solicitar una evaluación a un médico, que tendrá un plazo de 15 días para pronunciarse, después de haber consultado el caso con otro facultativo especialista y con un enfermero antes de emitir un dictamen sobre si puede recetar la sustancia que provocará la muerte.

«Si el dictamen médico es negativo, no se podrá solicitar la ayuda para morir», advirtió la ministra.

En el proyecto de ley se prevé que el solicitante será el que se administre a sí mismo la sustancia letal, aunque igualmente se contempla, cuando no pueda hacerlo físicamente, que se la inyecte «un médico, un enfermero o una persona voluntaria».

#### Cambiar carne roja por sardinas salvaría 750.000 vidas al año

R. S. MADRID

Cambiar la carne roja por «peces forrajeros» como arenque, sardinas y anchoas, podría salvar hasta 750.000 vidas al año en 2050 y reducir significativamente la prevalencia de discapacidad como resultado de enfermedades relacionadas con la dieta, sugiere un análisis de datos publicado en la revista «BMJ Global Health».

Según investigadores del Instituto Nacional de Estudios Ambientales en Tsukuba, en Japón, adoptar este tipo de dieta sería especialmente útil para los países de ingresos bajos y medios, donde este pescado es barato y abundante, y donde el costo de las enfermedades cardíacas es alto, informa Ep.

Cada vez hay más pruebas que vinculan el consumo de carnes rojas y procesadas con mayores riesgos de enfermedades no transmisibles, que representaron alrededor del 70% de todas las muertes a nivel mundial en 2019, explican los investigadores. De éstas, las enfermedades coronarias, los accidentes cerebrovasculares, la diabetes y el cáncer de intestino representaron casila mitad (44%) de esta cifra, y la enfermedad de las arterias coronarias se llevó la mayor parte.

Los peces forrajeros marinos, que son depredados por peces más grandes, son ricos en ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga omega-3 (DHA y EPA), cuya ingesta puede prevenir enfermedades coronarias, además de ser abundantes en calcio y vitamina B12. También tienen la huella de carbono más baja de cualquier fuente de alimento animal, señalan los investigadores.

Pero actualmente, tres cuartas partes de la captura de peces forrajeros, incluida una cantidad significativa capturada en las costas de países que padecen inseguridad alimentaria y desnutrición en el Sur Global, se muelen para obtener harina y aceite de pescado, productos que se utilizan principalmente para la piscicultura, destinados a cultivos de alta densidad.

32 SOCIEDAD

Jueves. 11 de abril de 2024 • LA RAZÓN



Audrey Azoulay, directora general de la Unesco, en la inauguración junto a Miquel Iceta, Juan José López Burniol y Maria Eugènia Gay

#### La directora de la Unesco inaugura un nuevo centro en CaixaForum Macaya

Este espacio pasa a formar parte de una red internacional de excelencia

R. S. BARCELONA

La directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, inauguró ayer el Centro Internacional para las Ciencias Humanas y Sociales de la Unesco en el CaixaForum Macaya de la Fundación «la Caixa». En la inauguración también participaron Juan José López Burniol, vicepresidente de la Fundación «la Caixa»; Elisa Durán, directora general adjunta de de la Fundación «la Caixao»; Ángel Simón, consejero delegado de CriteriaCaixa; Miquel Iceta, embajador delegado permanente de España en la Unesco; y Maria Eugènia Gay, segunda teniente de alcaldía del Área de Derechos Sociales, Cultura, Educación y Ciclos de Vida del Ayuntamiento de Barcelona.

Audrey Azoulay expresó su satisfacción por «la fructífera colaboración con España, la Fundación "la Caixa" y su presidente, Isidro Fainé, un actor clave de esta magnífica asociación». «El propósito de este centro refleja la convicción histórica de nuestra organización: que las políticas públicas son más efectivas, precisas y relevantes cuando incluyen aportes de las ciencias sociales y humanas. Junto con "la Caixa" una importante institución de ciencias humanas y sociales, nuestro objetivo es convertimos en una incubadora mundial de ciencia y conocimiento: organizando cada vez más encuentros de los grandes pensadores de nuestro tiempo, tanto aquí en Barcelona como en París, en la sede de la Unesco», afirmó Audrey Azoulay.

Por su parte, Juan José López Burniol, vicepresidente de la Fundación «la Caixa», manifestó que «la Fundación ha estado históricamente alineada con los principios de la Unesco, promoviendo la inclusión social, la educación, la cultura y la ciencia como agentes de transformación social», y añadió que «CaixaForum Macaya, como Centro Internacional Unesco para las Ciencias Sociales y Humanas, contribuirá a articular el conocimiento y la cultura, contribuyendo así a promover la reflexión sobre los principales desafíos del desarrollo humano y a fomentar la inclusión y la justicia social».

CaixaForum Macaya consolida su papel como think tank global y pasa a formar parte de una red internacional de excelencia que trabaja para contribuir a implementar los programas estratégicos y las agendas de desarrollo de la Unesco. Designado por la Conferencia General de la institución en noviembre de 2021, es el primer centro de esta categoría de España.

Entre la programación prevista para este año en el Centro Internacional se prevé realizar un informe sobre la transición climática justa y

El Centro Internacional para las Ciencias Humanas y Sociales es pionero en España la organización de conferencias y actividades relacionadas con los retos y las oportunidades de la tecnología y la sociedad digitalizada, trabajando sobre temas de gran impacto social y humano.

La puesta en marcha de este centro también refleja los valores compartidos entre la Unesco, la organización de las Naciones Unidas para las ciencias sociales y humanas, y la Fundación «la Caixa». Ambas tienen como líneas de actuación prioritarias la inclusión social, la educación, la ciencia y la cultura.

CaixaForum Macaya tiene una década de trayectoria como espacio de reflexión y debate que, a través de la mediación del conocimiento entre distintos actores de la sociedad, analiza los grandes retos de nuestro tiempo en el ámbito social, económico, industrial-tecnológico, humanístico y medio ambiental.

Para lograrlo, este centro de la Fundación «la Caixa» programa y fomenta el diálogo y el intercambio de ideas a través de conferencias, debates y mesas redondas con ponentes de referencia, tanto a nivel nacional como internacional.

Este centro se basará en la red global de la Unesco para las ciencias sociales: casi 950 cátedras universitarias en 110 países; el Laboratorio de Políticas Inclusivas, un destacado foro internacional de la Unesco; y 30 años de experiencia y asociaciones llevadas a cabo con el Programa de Gestión de Transformaciones Sociales (MOST).

#### El termómetro subirá «entre 5 y 10°C» por encima de lo normal en esta época

H. de Miguel. MADRID

Ayer dio comienzo en España un episodio de calor muy anómalo que va a dejar temperaturas propias de finales del mes de junio en gran parte del país por la llegada de una masa de aire cálido y la presencia de altas presiones, según avanzó el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet, Rubén del Campo.

Del Campo explicó que hoy, pero especialmente durante el viernes y el fin de semana, los termómetros del centro y el sur de la Península y Baleares podrían marcar «entre 5 y 10°C por encima de lo normal durante el día», mientras que los del norte peninsular podrían registrar «entre 10 a 15°C por encima de lo normal». De este modo, amplias zonas de la Península y Baleares superarán los 25°C a primeras horas de la tarde, mientras que puntos de la depresión del Ebro, sur de Galicia y, más aisladamente, también otras zonas de la mitad surpeninsular, podrán superar los 30°C. En Canarias, el calor será sofocante con temperaturas que estarán entre 10 y 15ºC más altas de lo habitual e incluso localmente más.

Por días, este jueves subirán «de manera notable» los termómetros en el norte de la Península y Canarias. Las máximas serán «entre 5 a 8°C superiores a las del día anterior», aunque las excepciones a estarán en el sureste de la Península y Baleares, donde los vientos de procedencia marítima provocarán que «incluso refresque un poco».

Para el viernes, del Campo prevé cielos despejados en toda España, con ausencia prácticamente total de lluvias. Los termómetros ascenderán en el norte de la Península, en el este y en Baleares, mientras que bajarán algo en el sur de Andalucía y, «de forma más ligera», en Canarias.

De cara al fin de semana, el portavoz señala que tanto el sábado como el domingo serán días muy cálidos para la época en la Península y Baleares. Amplias zonas del territorio volverán a superar los 25°C. En Canarias los cielos estarán «poco nubosos», aunque persistirá la calima en el archipiélago. Si bien habrá ligeros descensos térmicos, todavía se superarán los 30 o 32°C, especialmente en las islas orientales.

SOCIEDAD 33 LA RAZÓN . Jueves. 11 de abril de 2024

#### Los servicios de salud ganan peso a la hora de buscar trabajo

Pedro Díaz Yuste. CEO de Savia, ha presentado la Radiografía de la Salud en la **Empresa** 

#### Nicolás Sangrador, MADRID

Una de las grandes innovaciones tecnológicas que se han implantado en los últimos años tiene que ver con la atención sanitaria. Ya es habitual contactar con nuestro médico o especialista a través de chat o videollamada, aunque siga existiendo la posibilidad de acudir

a la consulta presencial. No existe un horario para quien elige esta modalidad, a la que se puede acceder de manera inmediata las 24 horas del día, pero durante los últimos años ha cobrado especial relevancia, sobre todo, en las franjas horarias que coinciden con la jornada laboral. Los servicios de salud digital son un aliciente para aquellas personas que, teniendo que recibir atención sanitaria, prefieren no desplazarse al centro sanitario en cuestión.

Dentro de las empresas, «estos servicios han cobrado una importancia vital a la hora de retener y potenciar el talento» dentro de las corporaciones, destacó Pedro Díaz Yuste, CEO de Savia. De hecho, cada vez son más frecuentes

los cambios de trabajo derivados de una comparativa de los servicios de salud, por encima incluso de una mejora o detrimento económico. De hecho, el 52% de los trabajadores accede a algún servicio de salud proporcionado por su empresa. Por su parte, los empresarios han entendido que sus empleados son más productivos y eficientes cuanto más se les cuida, independientemente de si las dolencias tratadas tienen que ver con el ámbito laboral o el personal. Recogiendo estas y otras conclusiones relativas a la salud y, en concreto a la salud digital, Savia, la unidad de salud digital de Mapfre, ha publicado la Radiografía de la Salud en la Empresa, en el marco de su quinto aniversario.

**52%** 

de los empleados accede a algún servicio de salud proporcionado por la empresa

120.000

personas son clientes de los servicios de Savia desde su creación, en febrero de 2019

aplican de manera preventiva, aunque también como consecuencia de una dolencia previa o no relacionada con el ámbito laboral. Sea como fuere, el bienestar de los trabajadores en estos ámbitos asegura unos mayores niveles de productividad y eficiencia laboral dentro de las empresas.

La posibilidad de acceder a un servicio médico de manera ágil e inmediata sin caer en la pérdida de calidad del servicio es uno de los puntos mejor valorados de este tipo de servicios tanto por empleados (por su ahorro de tiempo y la eliminación del tiempo de espera) como por las empresas (por la reducción notable del absentismo del puesto de trabajo). De hecho, las valoraciones de los servicios ofrecidos por Savia tienen una satisfacción en la calidad de la atención recibida superior al 90%, una cifra que, durante los meses de pandemia, superó el 97%.

Este estudio ha valorado la opinión de un millar de personas de entre 18 y 64 años, trabajadores por cuenta ajena o en búsqueda activa de empleo en España, y los resultados obtenidos son muy interesantes.

#### Servicios más ofrecidos

Las empresas deben ofrecer por ley a sus empleados un reconocimiento médico anual, pero desde hace tiempo son muchas las que, además, han sumado otras ofertas de salud. La posibilidad de tener un seguro médico financiado o la formación en talleres de salud y bienestar están a la orden del día en las plantillas y se han conformado como el complemento perfecto para la sanidad pública de la que gozamos en España. El estudio arroja que el 64% de las personas encuestadas opina que estos servicios son muy importantes, tanto que el 79% de las personas que tienen la posibilidad de hacer uso de ellos declaran que son usuarios asiduos.

Aunque el segmento de empleados que más valora estos servicios es el de familias con hijos, otros grupos (como el talento senior de entre 55 y 65 años) también ven muy importante tener servicios de salud en la empresa. De hecho, Savia desarrolló un programa propio, Savia Silver, por el que fue galardonada con el Premio Supercuidadores 2023. «No podemos olvidar que este segmento también cambia de trabajo, y cada vez más lo hacen por motivos relacionados con los seguros y servicios de salud que ofrecen en otras empresas», comentó Pedro Díaz durante la presentación del estudio.

Sobre todo, estos servicios se

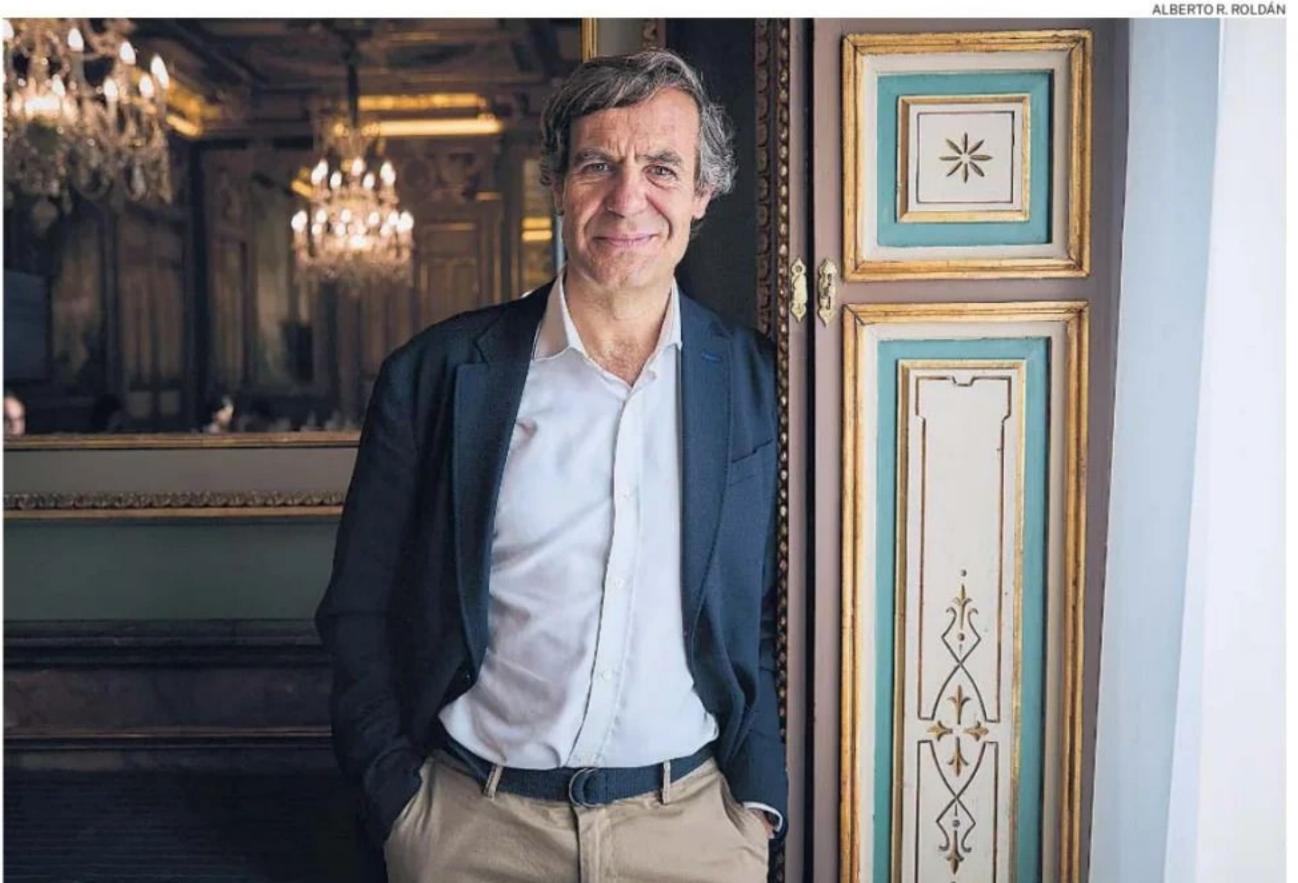

Pedro Díaz Yuste, CEO de Savia

Tres especialidades principales

El estudio presentado abarca tres grandes bloques, coincidiendo con las respuestas de los encuestados. En concreto, el estudio ha girado en torno a la salud física, mental y nutricional. Estos tres ámbitos han sido definidos por los encuestados como ámbitos clave en los que el bienestar es decisivo para el correcto desempe-

ño de las funciones y responsabilidades profesionales, y se han centrado en tres servicios concretos: Fisioterapia, más utilizado por trabajadores de 34-55 años; Psicología, más demandado por trabajadores sin hijos; y Nutrición, más usado por familias con hijos, respectivamente.

34 SOCIEDAD

Jueves. 11 de abril de 2024 • LA RAZÓN

# La ingeniería española, en el top mundial universitario

ha elaborado un ranking tras analizar 16.400 programas de 1.500 facultades

#### Elena Caballero, MADRID

El analista internacional de educación superior QS Quacquarelli Symonds ha publicado su clasificación anual por áreas de conocimiento, el QS World University Ranking by Subject, que sirve de guía a los estudiantes a la hora de elegir una institución de educación superior de cualquier parte del mundo donde continuar con su formación académica. Las clasificaciones elaboradas por esta consultora proporcionan un análisis comparativo independiente sobre 16.400 programas cursados por estudiantes de 1.500 universidades situadas en 96 países divididos en 61 disciplinas académicasy5grandes áreas de facultades: Artes y Humanidades, Ingeniería y Tecnología, Ciencias de la vida y Medicina, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales.

Este año varias universidades españolas figuran entre las 20 mejores del mundo. La Escuela Universitaria de Hostelería y Turismo de Sant Pol de Mar se sitúa en el puesto 16 en Gestión de Hostelería y Ocio, la Universidad Complutense de Madrid en el 18 en Odontología y la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) entre las 20 mejores del mundo en Arquitectura y Urbanismo.

La edición 2024 del ranking QS ofrece datos independientes sobre el rendimiento de 462 asignaturas en 37 universidades españolas. Dos universidades aparecen por primera vezy dos abandonan. Del total de asignaturas clasificadas en España, el 16% asciende en la tabla y el 29% desciende, mientras que el 43% permanece estable en su rango o banda, lo que sugiere un notable grado de estabilidad. Además, QS clasifica 58 nuevos pro-

gramas españoles. España cuenta con 80 entradas en las cinco grandes disciplinas (Artes y Humanidades, Ingeniería y Tecnología, Ciencias de la Vida, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales y Gestión). De ellas, 22 mejoran, 49 descienden y ocho permanecen invariables, mientras que una se clasifica por primera vez.

La Universidad de Barcelona es la institución española más representada en la clasificación general, con 42 carreras, 23 de ellas entre las 100 mejores del mundo y una entre las 50 mejores. Le sigue de cerca la Universidad Complutense de Madrid, con 37 programas, 13 de ellos entre los 100 primeros, cinco entre los 50 primeros y uno entre los 20 primeros. La clasificación indica que la enseñanza superior española destaca en Artes, Gestión, Ciencias de la Vida y Ciencias Naturales.

Las 10 carreras mejor clasificadas de España pertenecen a estos campos. La Ingeniería es la más representada en España, con 50 entradas en las cinco áreas de ingeniería (Química, Civil y Estructural, Eléctrica y Electrónica, Mecánica, Aeronáutica y Manufactura, Mineral y Minera, y Petróleo). Nueve candidaturas se encuentran entre las 100 primeras del mundo.

Dos nuevas instituciones españolas han sido incluidas este año en el QS 2024: La Universidad de Valladolid y la Universidad de León, con una entrada cada una en Agricultura y Silvicultura. Ocupan los puestos 301-350 y 401-450 respectivamente.

Por otro lado, Esade Business School de la Universitat Ramon Llull cae del top 20 mundial en Estudios Empresariales y de Gestión, situándose en el puesto 21 para 2024. Sin embargo, la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) sube a este nivel en Arquitectura y Urbanismo, pasando del puesto 26 al 20.

Esta clasificación suele ser importante para las universidades por el prestigio que les reporta y porque muchos años se multiplican las solicitudes tras la publicidad.

#### CLASIFICACIÓN EUROPEA DE UNIVERSIDADES



#### RED INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN

Número de programas Top 10 por país

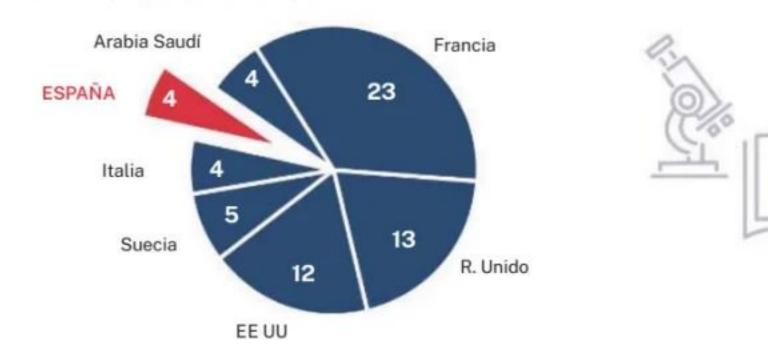

Fuente: QS Quacquarelli Symonds

#### La zona

#### Tres universidades españolas están situadas entre las 30 mejores de todas

Tres universidades españolas figuran entre las 30 mejores del mundo en Estudios Empresariales y Gestión. ESADE Business School en el puesto 21, IESE Business School en el puesto 27 e IE University en el puesto 30.

La Universidad Politécnica de Madrid (UPM), por su parte, es la universidad española que más mejora en el conjunto de las que tienen 10 o más carreras clasificadas. Cinco de sus programas han mejorado interanualmente, mientras que tres han descendido y seis se mantienen estables, lo que supone una subida

del 14%. El programa que más ha mejorado en España es el de Lingüística de la Universitat Autònoma de Barcelona, que sube 29 puestos y se sitúa en el puesto 62 tras haber mejorado sus indicadores de reputación académica, reputación como empleador, citas por artículo e índice H. El informe también destaca que España se encuentra entre los centros de investigación más colaborativos del mundo, con el quinto puesto mundial en número de entradas temáticas en el top 10 mundial de Redes Internacionales de Investigación.

LA RAZÓN • Jueves. 11 de abril de 2024

#### El libro del día

«Swing frente al nazi» Mike Zwerin ESPOP 288 páginas,

17,95 euros

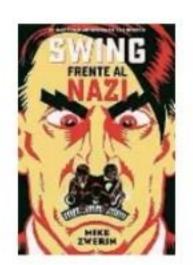

Durante casi una década, en la Europa amenazada y más tarde ocupada por la Alemania nazi, el jazz fue considerado un arte «degenerado» y, en última instancia, prohibido. También fue el estilo musical más escuchado del momento, tan ubicuo y popular como posteriormente lo sería el rock and roll. Sus entusiastas, a pesar de los riesgos, no estaban dispuestos a renunciar a su música predilecta. El swing siguió siendo la banda sonora de la vida nocturna en Berlín, París, Varsovia y otras capitales de la Europa ocupada. Esta es la historia contada por los supervivientes.





Tropas rusas se entretienen en Chechenia formando una orquesta

#### Chechenia prohíbe el ritmo: ni pop ni «techno»

#### Ulises Fuente

inguna forma de creación artística tiene la capacidad de elevar el espíritu como lo hace la música. Los circuitos del cerebro que la procesan, y que están por descubrir, van por otro lado del conocimiento racional y pueden afectar al individuo en lo más profundo. Sobre el poder de las melodías para incidir en el comportamiento humano ya hablaron todas las civilizaciones de la humanidad. Incluso, en la Edad Media, un determinado intervalo musical de tres tonos era considerado nada menos que «Diabolus in Mu-

sica», es decir, que el Diablo aparecía mediante un intervalo (distancia entre dos notas) de cuarta aumentada o de quinta disminuida, signifique eso lo que signifique. No hay espacio en esta breve pieza para hablar de todas las veces que esa abstracción llamada música ha provocado el escándalo: desde la «obscena» zarabanda a la considerada «música degenerada» por los nazis, pasando por las óperas y sus truculencias, casquivanías y calentones, y, por supuesto, todos y cada uno de los géneros musicales que, del jazz al trap, han surgido en el mundo occidental durante los últimos cien años. Por alguna razón, hay progresiones de notas y ritmos que despiertan el demonio que los demás llevan dentro. Porque ahí esta otra clave: suele suceder que los censores de la música ni sienten ni padecen en las trompas de Eustaquio y mucho menos en sus caderas de contrachapado. Tienen la circuitería averiada, pero ven demonios asomando de los tímpanos ajenos.

Tan averiada al menos como el ministro de Cultura de Chechenia, la pequeña república caucásica de mayoría musulmana, que ha anunciado la prohibición de toda música que no suene en una franja de «beats per minute (BPM)» (la rapidez a la que suena el bombo de una canción, algo así como el latido del tema) que esté entre los

80 y los 136 pulsaciones por minuto, lo cual excluye a prácticamente la totalidad de la música pop y comercial de la actualidad y a buena parte de la música popular occidental de la historia. El gobierno del país musulmán argumenta que la franja permitida es en la que encajan sus coros y danzas tradicionales y que todo lo que salga de esa horquilla rítmica está «pervirtiendo la mentalidad y el sentido del ritmo chechenos». «Es inadmisible tomar prestada la cultura musical de otros pueblos. Debemos aportar al pueblo y al futuro de nuestros hijos el patrimonio cultural checheno. Eso incluye todo el espectro de normas morales y éticas de la vida de los chechenos», ha dicho Musa Dadayev, ministro de Cultura del país.

Hay en este asunto -aparte de mucha necedad- una fascinante conexión subterránea entre la música y los números que ha sido explorada desde tiempos de los pitagóricos, pero quizá no lo suficiente, y que tiene a su vez relación con una cuestión biológica: cómo afecta la música a un organismo que ya tiene un instrumento de percusión (el corazón) dentro. Pero quizá sean ya demasiados misterios para una página. Solo una cosa es segura: la prohibición será tan en vano como todas las que, a lo largo de la historia, lo han intentado antes.

#### Teatro

BARCO PIRATA/TEATRO DE LA ABADÍA



Andrea Jiménez trabaja con una generación de actores con la que no lo hizo hasta hoy; a la dcha., varios «Lear»

Julián Herrero. MADRID



Mayorga hace de la versión del «ReyLear» de Shakespeare que programaen su Abadía: «Casting Lear»,

lapropuesta que Andrea Jiménez aprovecha para rendir cuentas con su propia familia. «Shakespeare y mi padre siempre me han dejado sin palabras; no he sabido relacionarme con ellos», justifica de un montaje estrechamente vinculado a su biografía. «Hago espectáculos de las cosas que no entiendo porque intento conseguir respuestas en tiempo real, y esta obra proviene de preguntas que llevaban mucho sin resolverse en mí. Traer esto es un desgarro interior. Estratar lo que más miedo me da. Pero esa suele ser mi regla: ir allá donde está el miedo y aquí me lo he encontrado de frente».

Sin embargo, lo que hace «especial» a esta pieza no está tanto en su contenido, que no deja de ser una adaptación, como en su forma, «fascinante», puntualiza el anfitrión y dramaturgo. Jiménez propone «una gestión en directo de un actor que no conoce el texto y que vieneahacerde Lear», explica. Junto a este, Juan Paños -que ya trabajó con la madrileña en «Man Up»hacedeapuntador/Conde de Kent, ese fiel servidor que no abandona en ningún momento al rey; y, a su vez, la actriz-directora-autora «da las instrucciones por un pinganillo al tiempo que se desdobla en el personaje de Cordelia». «¿Lo repite?», bromea Mayorga sobre lo que su creadora define como «un juego desequilibrante». En resumen, «cada noche un actor nuevo se enfrenta

por primera y última vez a un texto que no conoce y, además, será dirigido mediante unas indicaciones que solo él escuchará». La mera decisión formal ya explica de algún modo la historia original de Shakespeare.

Entre la «performance», la au-

toficción y el ensayo, «Casting Lear» promete ser «una manera de llevar más lejos la forma de explorar los clásicos y de mirar el lugar del que venimos, pensar los orígenes y poder retarlos, pero también de celebrarnos», en boca de su ideóloga, apoyada en la dirección por Úrsula Martínezyen la dramaturgia por la guionista Olga Iglesias. En total, Jiménez hará desfilar por la Sala

José Luis Alonso de La Abadía a 16 intérpretes diferentes (uno más si se incluye el

> ensayo general) que rompen con lo que la di-

rectora había hecho hasta

ahora en su etapa de Tea-

tro en Vilo: «Es una gene-

ración que no conocía por

endogamiasvariasytodos

me dirija una directora joven". No nos habíamos

relacionado y ahora tenemos que ver cómo ha-

cerlo. Son actores, hom-

bres mayores que están

dispuestos a enfrentarse

joven que ellos». Preten-

de subvertir con ello la

jerarquía que dicta que

un señor de cincuenta o sesenta y tantos junto a

una mujer de treinta/cua-

renta son director y actriz,

maestro y aprendiz o pro-

La Abadía es ella la que tiene el poder: Cordelia

ha sido víctima de un re-

pudio y busca el perdón,

peronoseponeenellugar

de la víctima, sino a los

mandos. «Juegan con sus

reglas», añade Jiménez.



Miguel

Andrés Lima



Alberto San Juan



Jesús Noguero



Ernesto Arias



Mariano Llorente

Así, Alberto San Juan, Andrés Lima, Miguel del Arco, Mariano Llorente, Jesús Noguero y Ernesto Arias son algunos de los actores que aceptarán el reto de ser Lear por una noche ante la sorpresa de la actriz: «Tiene mucho valor estar dispuesto a mostrar la fragilidad y vulnerabilidad».

Del mismo modo que Andrea Jiménez vive al margen del Lear que actúa cada noche, el público también acude a ciegas: «Sería aburrido que la

gente viniera a ver a un intérprete determinado. Lo interesante es el encuentro. Ese es el acto de amor [del propio intérprete y del espectador]. Ponerse en manos desconocidas, jugar, el vértigo», defiende Jiménez: «Es teatro en vivo, diferente e irrepetible».

LA RAZÓN • Jueves. 11 de abril de 2024

Y en esa partida, el pinganillo «no es casualidad», avisa la directora. En ningún momento se esconde. «Es explícito. El truco está a la vista. No se guarda nada. No hay secretos. Primero se muestra el truco y luego llega la magia», asegura Paños. El pinganillo se convierte en metáfora del juego que se acepta al ponérselo y también de ese rey que deja el control a terceros y se hace dependiente de sus hijas al llegar a la vejez. Obliga al intérprete a perder el control de sí mismo y entregarse a los caprichos de Paños y Jiménez (o de sus respectivos personajes). «Yo soy Cordelia y directora -afirma la creadora-, e igual que mi personaje intenta entender a Lear, la direc-

tora intenta entender a su actor».

#### El Bardo y la nada

«Casting Lear» se imaginó casi como una partida de tenis. El escenario se iba a convertir en una pista digna de Wimbledon o Roland Garros, pero el teatro habló y Jiménez escuchó: «Hace tres meses yo iba a ir con una raqueta en la cabeza»; por el contrario, la función la condujo a un «ejercicio de síntesis radical muy complejo». «La obra ha pedido a gritos la nada. No hay "atrezzo" ni vestuario, el actor no sabe, ni yo ni el público sabemos nada de quién es el actor que viene esa noche». Se da así importancia a una palabra, «nada», muy relevante en «El rey Lear».

Además, Andrea Jiménez, sin quererlo, también toma el personaje de «loca». Si Edgar guía a Gloucester a un falso acantilado para que salte, el montaje pretende repetir ese falso salto al vacío: «Es el signo de los tiempos en los que los locos guían a los ciegos... Pues yo soy esa loca», sostiene de esta reflexión sobre el origen, la nada, la paternidad, el amor y un perdón que, como dijo Reyes Mate en la misma sala de La Abadía, «es el poder de la víctima»; «un poder enorme», añade Mayorga.

Y, como complemento, el teatro propone una pequeña exposición en el Absidiolo a partir de la función de Jiménez en la que invita, con materiales del Centro de Documentación de las Artes Escénicas y de la Música, a la reflexión sobre la relación de padres e hijas mediante diversos personajes. En concreto, qué rol han tenido las hijas con sus padres, a menudo los protagonistas de las obras, qué se ha esperado de ellas y cómo esa relación ha definido a sus personajes.

DÓNDE: Teatro de la Abadía (Sala José Luis Alonso), Madrid. CUÁNDO: hasta el 28 de abril. CUÁNTO: 24 euros

#### Un Calderón sexualmente abierto

SERGIO PARRA

Xavier Albertí juguetea en la CNTC con la historia del «padre» de Segismundo

J. Herrero. MADRID

Vaya por delante que esto no es una función corriente. Palabra de su autor: «Se invita al espectador a ver una obra un poco menos convencional de lo que se espera del título», ríe Xavier Albertí al confirmarlo. «Hay que verlo», insiste de su «Calderón», levantado como un diálogo contemporáneo a partir de «El monstruo de los jardines» que llena la sala grande del Teatro de la Comedia.

Albertí juega con el piano «desde lugares muy curiosos», apunta quien se apoya en la música de J. S. Bach. Los preludios y las melodías del compositor conversan con un Alejandro Bordanove que, para darle más espectacularidad al asunto, cocina un caldo converduras de proximidad mientras transcurre la acción. Aunque el ingrediente clave del guiso lo porta Albertí-también director, autor e iluminador del montaje-: un hueso del mismísimo don Pedro

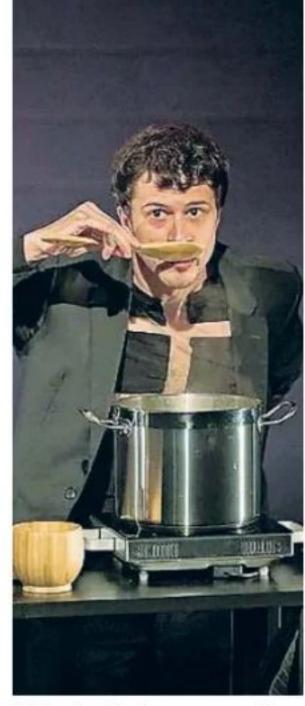

Alejandro Bordanove en acción

Calderón de la Barca. Una reliquia que, quizá, fue robada del Museo del Teatro por el creador en sus tiempos como director de Asuntos Culturales del Instituto del Teatro. ¡El único hueso del autor áureo con certificación de autenticidad que queda en 2024! (aunque los análisis contemporáneos hayan dictado que no se trataba de un vestigio de la mano que escribió «Lavida es sueño», sino de un metatarsiano del pie izquierdo).

#### Un autor ligón

Con ese juego teatral «Calderón» aprovecha las seis veces (ni más ni menos) que desde 1681 el dramaturgo ha sido enterrado y desenterrado para abordar «los usos y costumbres de cada tiempo y cómo el poder se ha aprovechado» de ese mismo acto. Se sumerge así Albertí en un espectáculo que a través de los restos de Calderón bucea en la cultura europea cristiana «basada en los huesos santos», apunta el director.

Diferentes reliquias, el Camino de Santiago, la construcción del Monasterio de El Escorial, los huesos saqueados por los franceses o las cantidades de dinero que se dan por el mechón de Michael Jackson o Beethoven toman protagonismo a partir de la propia vida de Calderón de la Barca. El escritor es la «excusa» para «abrir el mapa por todos lados», explica Albertí: «El objetivo es dar una mirada distinta sobre el personaje y analizar las etapas de la Historia que le han mirado».

T. FERNÁN GÓMEZ

Entre otras, el montaje presenta a un autor ligón y con una sexualidad mucho más abierta de lo que ha trascendido. «El teatro del siglo XVII nos enseña cómo era la educación sexual entonces en una sociedad, la madrileña, en la que el 20% de los 130.000 habitantes vestía hábitos religiosos y se celebraban un millón de misas anuales».

Albertí empuja a la Compañía Nacional de Teatro Clásico a «colocar a Calderón al lado de Shakespeare». Ante esa creencia, sostiene, de que el autor madrileño es «pesado, oscuro y está secuestrado por las ideas teológicas», la función apunta a la obra calderoniana como «mucho más libre, ampliay maravillosa de lo que hemos creído». ¿Acaso está vilipendiado? «No, pero no le hemos dado la dimensión que merece. Él es el gran reformador de la Contrarreforma. Pese a que tiene que aceptar el peso de la censura de la Iglesia de su tiempo, trata de encontrar resquicios para demostrar que no es dogmático», defiende el creador de un personaje que, en 1604, «se hace sacerdote sin pasar por el seminario porque si no su paupérrima economía no le permite vivir. Su sacerdocio, como el de Lope, es una máscara».

**DÓNDE:** T. de la Comedia (Sala Tirso de Molina), Madrid. **CUÁNDO:** hasta el 28 de abril. **CUÁNTO:** 25 euros.

#### **«UN DELICADO EQUILIBRIO»**

\*\*\*\*

Autor: Edward Albee. Director: Nelson Valente. Intérpretes: Alicia Borrachero, Ben Temple, Manuela Velasco... Teatro Fernán Gómez. Hasta el 28 de abril.

#### Lo que pudimos ser

Agnes (Alicia Borrachero) y Tobías (Ben Temple) forman un matrimonio acomodado. Con ellos vive Claire (Manuela Velasco), la dipsómana hermana de Agnes. La hija del matrimonio, Julia (Anna Moliner), también está en el domicilio familiar. Un día el matrimonio recibe la visita de una pareja de íntimos amigos: Harry (Joan Bentallé) y Edna (Cristina de Inza). Visiblemente alterados, aseguran que una inusitada sensación de miedo les ha empujado a abandonar su casa; su intención es que Agnes y Tobías les abran las puertas de su hogar y les dejen instalarse en él. Estrenada por primera vez en 1966, la obra sigue perfectamente vigente como inteligente y feroz crítica, con buenas dosis de humor negro, a los modelos éticos y sociales en los que parece que están apoltronadas, más que asentadas, nuestras vidas en el primer y privilegiado mundo; y también como crítica a la perversión, derivada de esa holgazanería moral, de conceptos tan importantes como «amor», «familia» y «amistad'». Aunque no había leído este texto antes, atendiendo al estilo literario que es común a muchos otros de Albee que sí he leído, sospecho que en esta nueva traducción -firmada por Temple y Borrachero- se han limado o eliminado, por fortuna, las oscuras reiteraciones, expolicio-

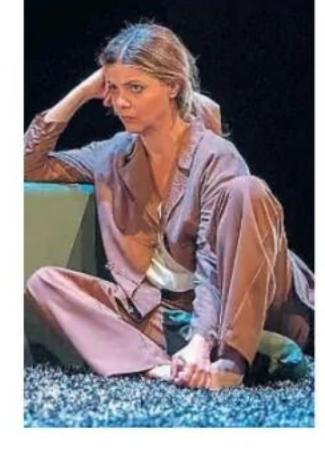

#### Lo mejor

▶Sentarse a ver una excelente obra de teatro de texto bien contada y con buenos actores

#### Lo peor

▶Que podría recortarse hasta 20 minutos sin menoscabo de su calidad y hondura nes, pleonasmos... y otras figuras retóricas. Tanto los versionadores como el director Nelson Valente han tratado de expresarlo todo con la máxima claridad posible, hasta donde Albee lo permite como autor; y eso que la función dura más de lo debido: aunque hay mucho texto con declarada intención dramática, no hay acción suficiente, en verdad, para soportarlo y justificarlo durante las dos horas que dura el espectáculo. En cuanto a las interpretaciones, hay un formidable trabajo de Manuela Velasco, Ben Temple y, muy especialmente, una sembradísima Alicia Borrachero. Los tres hacen una esmerada labor de composición de sus respectivos personajes que no es frecuente ya ver, dejando que el espectador advierta con nitidez y verosimilitud cada uno de los rasgos de sus distintas, complejas y marcadas personalidades.

R. LOSÁNEZ

#### Cultura



## Jaime de Armiñán, muere el último maestro de las frivolidades

El director de «Mi querida señorita» y Goya de Honor fallecía a última hora del pasado lunes a los 97 años

Jesús Palacios, MADRID

ra el penúltimo mohicano de la generación que construyó, contra vientos censoriales y mareas puritanas, la mejor época de TVE y el último esplendor del cine español. Jaime de Armiñán fallecía el pasado lunes con 97 años, recordándonos una época en la que pese a las múltiples trabas de una censura constante y ubicua, pero nunca del todo omnipotente, y pese también a las muchas dificultades técnicas y relativa pobreza de medios, una estirpe de cineastas consiguió conquistar para nuestro país premios y presencia internacionales, dejando tras de sí un legado único.

Por alguna misteriosa razón,

Armiñán, aunque recibió merecidamente en 2014 uno de esos Goya honoríficos que, como bien sabía, te conceden cuando ya estás más allá que aquí, resulta siempre un tanto postergado en el panteón de los grandes directores del tardofranquismo y la Transición. Menos reconocido que Saura, Bardem, Berlanga, Borau o Forqué, se quedó un par de veces a las puertas del Oscar a la Mejor Película Internacional.

Aunque el mítico programa de televisión «Historias de la frivolidad» (1961) le debe tanto a él como a su realizador, Narciso Ibáñez Serrador, pocos se acuerdan de ello. Y pese a que su serie «Juncal» (1981) gozó de merecido éxito crítico y popular, consagrando a Paco Rabal en el imaginario colectivo ibérico del momento, su querencia taurina es poco del gusto actual,

El cineasta optó hasta en dos ocasiones al Oscar para la Mejor Película Internacional por lo que parece mejor relegarla al baúl de los recuerdos. Con todo, los historiadores de cine saben

bien que Armiñán fue, desde la sabiduría de su narrativa formalmente clásica, de un atrevimiento singular e importancia seminal para los tiempos que le tocaron vivir. Hombre de familia culta y casta de actrices, artistas, políticos y periodistas, pronto destacó él mismo como articulista y autor dramático, cosechando importantes premios teatrales con obras como «Eva sin manzana» (1953) o «Nuestro fantasma» (1956). Pero, artista de su época, son el cine y el recién nacido en España medio televisivo los que reclaman su atención.

#### Un pionero del erotismo

Desde las primeras emisiones de TVE en 1957, y a lo largo de algo más de tres décadas, Armiñán será uno de los responsables principales del departamento de ficción del ente público durante casi veinte años, contribuyendo después con incontables producciones y programas, hasta su despedida en 1993 con la serie «Una gloria naUn legado a prueba de bombas y revisionismos



Aunque Javier Calvo y Javier Ambrossi estén preparando una revisión de «Mi querida señorita», lo cierto es que el clásico instantáneo de Armiñán todavía soporta el paso del tiempo. Reapropiada desde hace décadas por el colectivo LGBTQ+, el trabajo de José Luis López Vázquez se ha interpretado desde el toreo con la censura más allá de la corrección política o el signo que marquen los tiempos.

El histórico director Jaime de Armiñán en una foto de archivo de LA RAZÓN

cional». Al mismo tiempo, escribe guiones para José María Forqué y otros directores como Alfonso Balcázar o Fernando Palacios. Son, casi siempre, comedias resultonas, vehículos para estrellas como Marisol o incluso las gemelas Pili y Mili. Precisamente, con Marisol como protagonista debuta en la dirección en 1969: «Carola de día, Carola de noche» es una simpática fantasía musical entre la comedia romántica y la intriga que certifica el buen hacer del director. Y seguirá en «La Lola, dicen que no vive sola» (1972), apuntando ya a un erotismo más que incipiente.

«Mi querida señorita», escrita a pachas con Borau, es un extraño melodrama, al límite de lo permisible, sobre un hombre que ha sido educado-y ha creído ser-durante sus más de cuarenta años como una mujer en un pequeño pueblo de la España profunda. Con un José Luis López Vázquez, que en esos tiempos no se «asusta» de nada-lobisome psicópata gallego en «El bosque del lobo» (1970) o chulo travestí amante de una mujer barbuda en «Una pareja... distinta» (1974) -- , rozando de nuevo lo sublime, Armiñán escandaliza, fascina y palpa la gloria del Oscar, que le arrebata otro español travestido de francés: Luis Buñuel con «El discreto encanto de la burguesía» (1972). Perder «contra» Buñuel no es poca cosa, y Armiñán

lo tomará deportivamente. Con «Mi querida señorita» el director, con querencias de comediógrafo, amante de «La Codorniz» y admirador de Jardiely Mihura (del autor teatral, no el de los toros, que también), descubrió que lo suyo era un erotismo sutilmente provocador, alborde de lo perverso pero altiempo melancólico, romántico y hasta lírico.

Así lo demostrará en «El amor del capitán Brando» (1974), «Al servicio de la mujer española» (1978) y, sobre todo, «El nido», otro pasaporte truncado al Oscar cuya emotiva historia de pedofilia platónica sería hoy imposible.

Hombre de un tiempo en el que se podía engañar a la censura (hoy es la censura quien nos engaña a nosotros), ser taurino y progresista, serio y frívolo, incluso ser señorita de pueblo siendo todo un caballero o amar a una niña de trece años sin cometer delito alguno, Jaime de Armiñán, culto y popular, deja otro vacío que nadie podrá ni querrá tampoco llenar ya.

Juan Beltrán, MADRID

uenta Cristina López Barrio que la historia salió a su encuentro. como esas cosas que pasan en la vida. «Buscando información sobre Luis Cernuda apareció un documental sobre las misiones pedagógicas que trataban de llevar la cultura allí donde parecía imposible y me interesé mucho, luego vi fotografías de las caras de asombro de la gente del campo cuando veían por primera vez una película o una representación de teatro y de ahí surgió la idea de la novela, quise ponerle voz a esas imágenes». Con «La tierra bajo tus pies» (Planeta), López Barrio ha ganado el Premio Azorín 2024, que sale ahora a la venta. En ella retrata la España de 1935, llena de contrastes y al borde del abismo, donde una de las misioneras vivirá una historia de amor con un hombre de campo en medio de una intrahistoria de sagas familiares, venganzas y deudas de odio.



A veces parece que se quiere volver al 36, a los dos bandos y a la situación que nos llevó a ese punto»

#### ¿Las Misiones Pedagógicas fueron más un gesto romántico que efectivo?

Recorrieron bastantes zonas de España, pero es cierto que se las tachó de utópicas. Cossío las consideraba un milagro porque nadie entendía muy bien cuál era su utilidad. La Institución Libre de Enseñanza llevaba años empeñada en transformar el país a través de la educación y la cultura, querían atajar el analfabetismo y hacer progresar el campo, y del 31 al 36 hicieron bastantes misiones. A Cossío le bastaba con que aquella gente sintiera esa sorpresa, esa alegría y gratitud por conocer cosas nuevas y porque fueran a compartir con ellos unos días.

#### ¿Era una historia de ida y vuelta?

Sí, porque se producía un intercambio, por un lado, ellos conocían el cine, el teatro, la música, la pintura, y, por otro, todos los artistas, colaboradores e intelecCristina López Barrio Escritora

## «Polarizar tanto solo aporta crispación, indignación, tristeza y rechazo»

La autora publica «La tierra bajo tus pies», novela ganadora del Premio Azorín 2024, centrada en el amor y las venganzas familiares con las misiones pedagógicas como telón de fondo

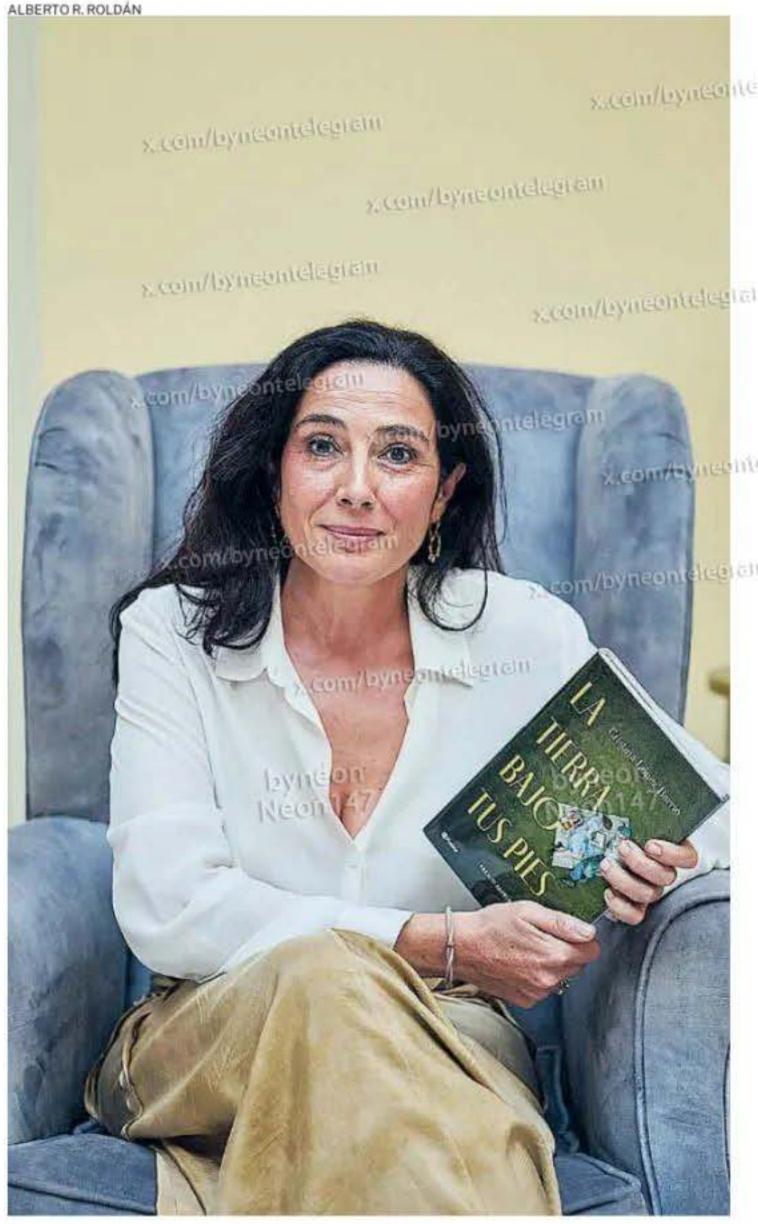

tuales que iban conocieron a su vez más profundamente el folclore y muchas tradiciones de la España rural, que también formaban parte de nuestras raíces. Era compartir la cultura y paliar el aislamiento, el gran abismo o brecha que había entre las ciudades y el campo.

#### ¿Fue una oportunidad perdida para la educación?

Creo que sí, pero en muchos sentidos, no solo en educación, las

eran un proyecto que desde finales del XIX ya estaban en la mente de Giner de los Ríos, pensaban que a España la salvación había de venirle por la educación, que consideraban un motor de cambio y libertad, ellos hacen mucho por llevar maestros a la España rural y su misión a veces era heroica, la mitad de los niños no iban al colegio por trabajar en el campo, fue una tarea titánica conseguir que fueran a la escuela enseñarlos e inculcarles el amor a los libros, pero con la Guerra Civil todo aquello se interrumpe.

Misiones Pedagógicas

#### ¿También el avance de las mujeres?

Igual, a principios de los años 30, la mujer empezaba a estudiar y a dar grandes pasos hacia su incorporación profesional, social, cultural y política, y ya había conseguido el voto femenino. Mi protagonista, Cati, está basada en Victorina Durán, una escenógrafa y figurinista exiliada a Argentina que hacía los decorados a Margarita Xirgu, creció en un ambiente cultural, yera miembro del Lyceum Femenino don-

de estaban María de Maeztu, Victoria kent, Clara Campoamor o Zenobia Camprubí, mujeres que representaron la incorporación a la vida pública, pero ese proceso de modernización, como tantos proyectos, también fue interrumpido por la guerra.

#### Presenta también el fuerte contraste entre la España rural y la urbana.

Quería reflejar esa diferencia, por un lado la España profunda donde imperaba el caciquismo y los odios familiares enquistados transmitidos de padres a hijos, una linde o un enfrentamiento del pasado que arrastra venganzas que se heredan igual que la tierra o los apellidos. La ciudad es la modernidad y las novedades del progreso, frente a pueblos pequeños donde los papeles están muy definidos. La novela refleja las fuerzas vivas de ese pueblo, el terrateniente, el alcalde, el cura o el médico, en contraste con un Madrid de los locos años 20 que representan estas mujeres privilegiadas que han estudiado y forman parte de la vida cultural y de las Misiones.

#### ¿Encuentra paralelismos entre aquella España polarizada y la actual?

Mucho, a veces parece que se quiere volver al 36, a los dos bandos y a la situación que nos llevó a donde nos llevó. La polarización y el radicalismo no son buenos, yo creo en la pluralidad porque es riqueza, hay que aceptar otras formas de pensar desde el respeto, no con el insulto. Polarizar tanto no aporta nada, solo crispación, indignación, tristeza y el rechazo de la gente que acaba hastiada y pasando de la política y de los políticos. Las Misiones aglutinaron gente de todas las ideologías, pero los unía un proyecto cultural común que he querido reflejar porque la cultura une, evita la intolerancia, que muchas veces viene de desconocer al otro.

#### Yelamor, que supera todas esas diferencias.

Desde luego, porque es transformador y lo une todo, lo rural y lo urbano; entre los protagonistas hay un abismo cultural, social, económico, una persona culta y otra montaraz, aunque eso habla de la renuncia que supone el amor, de acercarse y conocer al otro, de ceder cada uno para poder coincidir en un punto de encuentro.

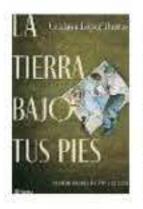

«La tierra bajo tus pies» Cristina López Barrio DEBOLSILLO 304 páginas, 20.90 euros

#### **Egos**

En la segunda jornada del juicio en Tailandia se supo que el acusado duerme en la enfermería por una supuesta hernia

# La reaparición de Silvia Bronchalo y el trato de favor de Sancho

Joaquín Campos. KOH SAMUI

yer declararon las dos cajeras que cobraron, en los supermercados Big C y Home Mart, los cuchillos, bolsas de basura y material de limpieza que Sancho compró antes de la llegada a la isla de Edwin Arrieta. Además, la mujer que vendió el kayak y el primer policía que comenzó a intuir que había ocurrido una atrocidad, llegados desde la vecina isla de Koh Phangan, también fueron cuestionados por ambos equipos de abogados y el juez, además de por el acusado, atendiendo a que en el primer día sí se le permitió realizar esta inusual acción varias veces.

En la segunda jornada del juicio, la expectación fue a más tras la llegada de la madre de Sancho, Silvia Bronchalo, que quejosa por el trato de parte de los medios, ha rogado intimidad en momentos tan complejos. Según fuentes fiables, la noche del pasado martes, Silvia, en un paseo que salió a dar, estuvo tratando de grabar con su móvil a los reporteros que trataban de seguirla y hacerle preguntas, aduciendo que es ilegal en Tailandia perseguir a una persona y grabarla. A la salida de la corte por el descanso de medio día para el almuerzo, Bronchalo solo comentó que «aquí nadie ha ganado, todos hemos perdido».

Antes entró Rodolfo Sancho, que también exigió a los medios allí congregados respeto e intimidad, ante la presión que dijo también haber sufrido la noche anterior tras el cierre de la primera sesión, siendo perseguido cerca de su hotel.

En el día de ayer, las autoridades tailandesas que organizan desde los exteriores del tribunal la seguridad, acordonaron aún más la zona donde los periodistas ejercen exigiendo que los medios, sobre todo los gráficos, cesaran de rodeary perseguir a los testigos, abogados y familiares que entraban y salían de la corte. Juan Gonzalo Ospina, abogado de la familia Arrieta, corroboró sus palabras del primer día asegurando que el juez exige el cese inminente de informar de cualquier detalle que acontezca dentro de la sala bajo acusación de delito.

#### Trato de favor

La enjuta carretera que desemboca en el penal de Koh Samui casi parece de cuento de hadas y no llega ni al medio kilómetro antes de que te topes con el presidio, siempre en silencio, con los guardias atendiéndote con educación, y la sensación de que aquel edificio más ancho que alto podría ser, además de una cárcel, un centro de exposiciones, un gran almacén o incluso la terminal de un aeropuerto mejorable de alguna isla perdida. Fuera, para que nadie sienta que se adentra en el sinónimo de la pérdida de libertad, varios delfines rosas rodean una fuente sin agua cuando media docena de perros semisalvajes se



Silvia Bronchalo, ayer en el juicio contra Daniel Sancho en Koh Samui



Rodolfo Sancho, ayer en el juicio contra su hijo en Tailandia

#### En pie de guerra con la prensa

Muy distinta fue ayer la llegada de Rodolfo Sancho a la primera sesión de juicio a Daniel. Se mostró serio y cortante con los medios de comunicación desplazados hasta allí para cubrir el mediático proceso. «Por favor, no me cerréis el paso,

no me empujéis, no me persigáis. Os voy a decir una cosa: en este país está prohibido tomar imágenes en público sin permiso. No tengamos un problema, ¿de acuerdo?», advertía a los reporteros en tono amenazante.

arremolinan ante nuestro paso exigiendo una manada de caricias.

Pero de lo que no cabe la menor duda es que en esa prisión sin presión alguna, comparadas con las que podrían tocarle tras la sentencia, Daniel Sancho está recibiendo trato de favor por parte de las autoridades tailandesas. Como ejemplo, el que lleve pernoctando desde que forma parte del censo del presidio en la enfermería, lejos de las mayores aglomeraciones de las clásicas celdas abarrotadas cuandoen su destino privilegia do puede descansar sobre un pequeño colchón, que siempre será mejor que a lo que el preso común suele acceder en las rebosantes celdas. Este trato preferencial tendría que ver solo con la hernia discal que se supone que sufre.

Pero la duda engorda cuando se descubre que las tres aficiones de Sancho en prisión, según relató recientemente en una entrevista Ramón Abarca para la agencia Efe-único periodista español que ha podido visitar y entrevistar a Daniel Sancho desde que está preso-, tienen que ver con el yoga, el regreso a la a la lectura y la prác-



## El almuerzo en Zarzuela del Rey Juan Carlos

Fran Gómez, MADRID

El Rey Juan Carlos I regresó la semana pasada a España desde Emiratos Árabes para acudir a la boda de José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo, un enlace que también fue escenario de su encuentro con sus hijas, las Infantas Elena y Cristina; tres de sus nietos, Juan Valentín Urdangarin, Felipe Juan Froilán y Victoria Federica de Marichalar; y

su esposa la Reina Sofía, que acudió directamente a la celebración de las nupcias, sin pasar por la ceremonia religiosa en la iglesia de San Francisco de Borja de Madrid.

Lo cierto es que han sido unos días muy familiares para Don Juan Carlos, puesto que este lunes también pudo encontrarse con sus sobrinos en la misa en recuerdo a Fernando Gómez-Acebo, que perdió la vida a principios de marzo. De nuevo, el servicio religioso albergó otro cónclave Borbón al que también se unieron los Reyes Felipe VI y Letizia, con quien su suegro charló animadamente a las puertas del templo.

Don Juan Carlos ha aprovechado hasta el último minuto en Madrid para pasar tiempo con su familia, y ayer mismo se dio a conocer que almorzó con ellos en la Zarzuela el mismo lunes.

Antes de acudir a la misa en recuerdo de su sobrino, el Rey Juan Carlos llegó al palacio luciendo una gran sonrisa en su rostro. Poco después lo hizo la Infanta Elena, conduciendo su propio coche, a quien siguió una furgoneta negra en la que se encontraban Felipe Juan Froilán y Victoria Federica de Marichalar.

En Zarzuela les esperaban la Reina Sofía y la Infanta Cristina, y aunque no se puede confirmar que también se unieran los Reyes Felipe VI y Letizia, lo cierto es que Prefiere no pernoctar en palacio, pero las puertas están abiertas para él durante el día

> El Rey Juan Carlos, la semana pasada en la boda de Almeida

sus agendas estaban despejadas ese día y todo parece indicar que también se encontraban en el recinto de palacio en ese mismo momento.

Se trata de una de las pocas veces conocidas que el Rey Juan Carlos regresa a Zarzuela desde que se marchó a Emiratos Árabes. Con el fin de evitar controversias, se llegó al acuerdo de que no debía pernoctar en palacio cuando visitara España, aunque las puertas están abiertas para él



JESÚS G. FERIA

Se encontró con sus hijas, su esposa y algunos de sus nietos antes de regresar a Abu Dabi

siempre que quiera visitar a su familia. De hecho, se desconoce dónde ha pasado estas últimas noches durante su estancia en Madrid, aunque algunos medios indican que podría haberse decantado por la finca de uno de sus íntimos. Sí se conoce, en cambio, que cuando viaja a Sanxenxo también opta por la casa de un buen amigo, Pedro Campos, que convierte su vivienda en su improvisado y blindado hotel de 5 estrellas para que Don Juan Carlos I descanse en la intimidad y con total confianza.

Diario de un viejo que le grita al televisor

#### Marisú es el Pasmo de Triana

#### Jesús Amilibia

Bien es verdad que su discurso resulta a veces atropellado por su pasión desatada y no se entiende muy bien todo lo que dice, pero en esta ocasión, amén de apasionada y vehemente, ha sido muy clara y, sobre todo, valiente hasta la osadía extrema y el suicidio político. Ha dicho María Jesús Montero, Marisú para los amigos: «En política no se puede mentir. En política, si uno se equivoca, si uno miente, tiene que dimitir». Se refería subliminalmente a Díaz Ayuso, pero agudos analistas de la cosa han considerado que se trata de una referencia tangencial, maniobra de distracción o leve excusa paralanzar sus poderosos y envenenados dardos contra la Moncloa. Todos han interpretado, yo también, que con su indirecta cargada de ironía, ha pedido la dimisión del Apolo de la Moncloa y su Gobierno.

Estamos ante un caso insólito en la historia de nuestra democracia: ni Redondo, Leguina, González, Guerra, César Antonio Molina, Rodríguez Ibarra, etc., llegaron nunca tan lejos. Sólo lo hizo Feijóo, aunque con exquisito cuidadoytimidez. Hay que ser extremadamente autocrítica y honesta para golpear, aunque sea veladamente, al Gobierno del que forma parte. Marisú es, después de Juan Belmonte, el nuevo Pasmo de Triana, el asombro de Europa, Asia, África, América y Oceanía. Hasta en el Himalaya se han quedado helados ante tal hecho. Y cuentan que Joe Biden ha reunido a su equipo para analizar el excepcional gesto.

La conmoción hasido tal que la Moncloa aún permanece muda. Como siempre hace cuando aquí las cosas se ponen feas, Él se ha montado en el Falcón para reflexionar en las alturas. Cuando baje dirá que está de acuerdo con la vice y que, bromas del facherío aparte, está claro que Ayuso debe dimitir. Y enviará mil manifestantes más a Sol y Génova.

tica diaria de Muay Thai, una especie de boxeo tailandés, deporte nacional del país, en donde no hace falta ser médico para asegurar que el llevar a cabo esa práctica es completamente contraproducente si cargas con una hernia discal. Para los no enterados, el Muay Thai es un deporte que para los estándares occidentales podríamos considerar como muy exigente y que requiere la máxima plenitud física de los que lo practican.

Mongkut, enfervorizado seguidor residente en Bangkok de Muay Thai, me lo aclara en unos mensajes de WhatsApp: «Es absolutamente imposible poder practicar Muay Thai si tienes una hernia discal. Tampoco con otros problemas de espalda o de tobillo o rodillas. O, dicho de otro modo: sin necesidad de padecer una lesión, no se debe practicar Muay Thai sin estar en una condición física sobresaliente, más que nada porque es ahí cuando te lesionas. Para que lo entiendas, practicar nuestro deporte rey lesionado es tan imposible como jugar al fútbol con un esguince o escalar sin argollas».

#### Tribuna



El escritor Servando Rocha durante su discurso en la presentación de La Noche de los Libros

#### José María Albert de Paco

Presentación en el restaurante Bosco de Lobos de la Noche de los Libros, el evento anual que organiza la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid, y que concentra en tan solo unas horas más de 500 actividades, en una suerte de despliegue gremial que aspira al estatus de «noche mágica». La misma afectación que transpira Cataluña por Sant Jordi; eso sí, con un aire más indómito, más furtivo, siquiera por su condición de acontecimiento noctámbulo y porque, pese a todo, Madrid es renuente a la mortaja oficialista.

El consejero del ramo, Mariano de Paco (probablemente emparentado con los De Paco que emigraron a Barcelona, el brote del que vengo yo), cede el atril al escritor Servando Rocha. Había leído no hace mucho su extraordinario «Todo el odio que tenía dentro», una semblanza eléctrica del pandillerismo madrileño de los sesenta, a través de la figura del boxeador Dum Dum Pacheco. Un ensayo raro, airado, con pasajes deslumbrantes. Quien comparece, no obstante, no es el Servando Rocha autor, sino el Servando Rocha activista (como pedir foie y que te traigan a la oca), que se arranca sacando lustre al argumentario abajofirmante: «Oh, la noche no gusta a quienes imponen el orden» », Oh, los cuer-

#### Todo el sectarismo que tengo dentro

El escritor Servando Rocha al llamar, entre otras cosas, «terrorista inmobiliaria» a Ayuso en un acto de la Comunidad debería hacer reflexionar a la derecha sobre lo qué es Cultura pos no reglados, los sifilíticos, los pobres, los parias, los LGTBI...; siempre bajo sospecha!», Oh, quitad las manos de Madrid». No hay apenas diferencias entre su alegato, «valiente» en el sentido orteguiano del término (por Juan Carlos Ortega), y la prosa sanitaria de Más Madrid, ese catecismo por el que salir en manifestación no es exactamente salir en manifestación, sino «poner nuestros cuerpos al servicio del bien común». Rocha se disfraza de redentor y los

profesionales del redentorismo escriben redacciones escolares, cual si los parlamentos fueran tallercitos de escritura de San Antonio de los Baños. Al cabo, no hay mejor maridaje para las proclamas siniestras que los volatines literarios. Véase, si no, el último pensa-

miento semanal de Juanjo Millás, providencial para entender su prestigio («De Koldo decimos que empezó como portero de discoteca. De Leguina, sin embargo, no decimos que empezó como demógrafo».), o el más reciente hallazgo de Suso de Toro («Al final los sionistas con su crueldad sin límites nos convencen de que, después de todo, los nazis no eran tan malos»). Regurgitaciones, en fin, del viejo

tema «La Tierra no pertenece a nadie salvo al viento». Y de su envés: «Nación es un concepto discutido y discutible».

Mas habíamos dejado a nuestro «working class hero» con la palabra en la boca, a punto de revelarnos un arcano galáctico, el misterio de la sopa primigenia. En pie: «Leer es un acto clandestino». Ante semejante epifanía, cómo no evocar al dramaturgo Secundino de la Rosa, autor del desconcertante Las piscinas de la Barceloneta (dejémoslo ahí, en «desconcertante»: la tierra para quien la trabaja y la burla para quien la merece); cómo no traer, insisto, al Secun, que dejó dicho en La Cena de los Idiotés, de la Cadena Ser, que en los ochenta sufrió «palizones» por leer en el metro a Shakespeare. «Eh, qué haces leyendo un libro...; y te daban unas collejas!» (Ah, la delicada impostura de Manuel Jabois, en la tertulia, mientras el Secun se autovictimizaba; el ceño grave, como si estuviera confesando al Gitanillo; la pose de quien está obligado a empatizar, por puro ambientalismo, con un farsante venido arriba.)

Volvamos a Rocha, que había ido saltando de liana en liana, de los sifilíticos al LG-TBI (atrévase, por cierto, cualquier rapsoda de derechas a anudar esos dos conceptos), con el solo objetivo de tener un cajetín donde clavar la pértiga: «Madrid es hoy una ciudad poblada de fantasmas [...]. Los libros se fueron en las mudanzas obligatorias, en el terrorismo inmobiliario bendecido y tolerado por quienes gobiernan esta ciudad. [...] Hoy, en Madrid, el único género literario posible es un relato de terror. [...] Hay tantos fantasmas que ya son como un ejército. Yo tengo un número, los he contado: 7.291 ancianos y ancianas, nuestra gente, que murieron solos por los protocolos de la vergüenza».

Que un personaje de esta naturaleza utilice la atalaya de privilegio que le brinda la Comunidad de Madrid para llamar a Isabel Díaz Ayuso terrorista inmobiliaria y asesina debería mover a la derecha a revisar sus presupuestos en materia cultural. Porque lo que resulta inquietante no es que un tipo que se reconoce anarquista te reviente un acto (circunstancia impensable en sentido inverso), sino la posibilidad, cada vez más

verosímil, de que el único mérito para estar en la pomada sea precisamente ese: el de ejercitarse en la injuria a la presidenta.

Un fino periodista de Cultura, buen conocedor del paño, nos da el pie para iniciar esa reflexión: «No digo que la derecha tenga que ser

como la izquierda, que sólo da de comer a sus acólitos y afines, pero es que no me creo ese mantra de que 'la cultura es de izquierdas.' Tampoco hace falta coger a las mismas cuatro momias de siempre o los cuatro 'freaks' que van arrebañando un poco de casito en presentaciones. Pero, joder, hay mucha gente muy válida y muy curranta dispuesta a crear cultura sin tener que externalizar esa labor... en el enemigo".

«En Madrid el único género literario posible es el de terror», dijo

> Comparece no el escritor sino el activista



#### Hallazgos arqueológicos

## La masacre nazi del bosque de Szpęgawski

David Álvarez. MADRID

na de las subdisciplinas arqueológicas más destacadas de las últimas décadas es la arqueología del conflicto. El estudio de la violencia organizada, de la guerra, de los campos de batallay de sus

efectos ha dado lugar a una impresionante bibliografía que ha desbordado la contemporaneidad de la propuesta original para aplicarse a toda la Historia aunque, todo sea dicho, los análisis más concienzudos se ligan a los conflictos de los últimos siglos. Sobresale en especial la investigación relativa a la Segunda Guerra Mundial, la peor contienda de todos los tiempos, por número de víctimas y nivel de destrucción. Comenzó el día 1 de septiembre de 1939 tras un ataque de falsa bandera alemán contra

Polonia conforme el indisimulado deseo nazi de apropiarse del corredor del Danzig, incorporado a este renacido país tras el tratado de Versalles. El control de esta región, renombrada como Pomerania, permitía reunir a Prusia Oriental con el resto de Alemania. En esta contienda, Polonia fue escenario de aterradoras matanzas y es inevitable pensar en el Holocausto, en campos de concentración como Auschwitz o Treblinka, el ghetto de Varsovia o la masacre de Katyn. A estas terribles carnicerías se le ha de añadir la cometida por los nazis en el bosque de Szpegawski situado en el norte de Pomerania.

#### Catas y excavaciones

Ese es el tema del reciente «An Archaeology of the Pomeranian Crime of 1939: The Case of Mass Crimes in the Szpegawski Forest (Poland)», publicado por un equipo multidisciplinar liderado por Dawid Kobiałka de la Universidad de Lodz en el «International Journal of Historical Archaeology». Presenta los resultados preliminares del proyecto «Una arqueología del crimen de Pomerania de 1939» ligado al Instytut Pamieci Narodowej, que investiga y divulga la historia polaca y, en particular, los crímenes acontecidos en este país entre 1917 y 1990. Nada más barrer al ejército

Un estudio divulga los crímenes acontecidos en Polonia entre 1917 y 1990, y en especial realiza arqueología del conflicto sobre «el primer genocidio alemán»

INSTITUTO DE LA MEMORIA

Personal directivo de Selbstschutz Westpreussen, milicias paramilitares de la minoría alemana de Pomerania

polaco, Hitler usó a los Selbstschutz Westpreussen, las milicias paramilitares formadas por miembros de la minoría alemana de Pomerania, para llevar a cabo en palabras de los investigadores «el primer genocidio alemán durante la Segunda Guerra Mundial» conforme la categorización del primer borrador redactado por el creador del concepto, un abogado judío de origen polaco llamado Rafał Lemkina, que empleó «el término genocidio para aludir a la destrucción de una nación o grupo social». El bosque de Szpegawski sería un laboratorio para la ocupación alemana. Fueron asesinados de 2.413 a 7.000 personas. Además de discapacitados físicos y mentales, liquidaron con especial atención a miembros de la «intelligentsia» polaca para desarticular este territorio, trazando un modelo que seguirían en el resto del país, congruente con la política oficial de germanización y destrucción de la identidad política y cultural polaca, pues, como le dijo Hitler a su círculo más íntimo, «la destrucción de Polonia es una prioridad». Yacieron sus restos en fosas comunes hasta que en 1944, de acuerdo con la Sonderaktion 1005, la acción ejecutiva alemana que pretendía borrar todo rastro de los crímenes nazis, fueron desenterrados e incinerados.

Este proyecto parte de dos hipótesis de entrada: que aún queda evidencia material de esta masacre y que podrían estar equivocados los escenarios tradicionalmente atribuidos a las masacres. Para ello, han combinado técnicas de prospección con arqueología in

situ. Así, recurrieron a la fotografía a érea históricayalatecnología LiDARparadescubrir 17 nuevas localizaciones al detectar nivelaciones artificiales, signo inequívoco de este deseo de borrar sus huellas, además de caminos empleados en el transporte de las víctimas. Asimismo, hicieron 17 catas arqueológicas y excavaron dos de los espacios tradicionalmente atribuidos a enterramientos de los asesinados. Mientras que uno estaba vacío, la tumba 18 dio resultados positivos al constatar de forma meridiana la existen-

cia de estratos que se corresponden con la primera inhumación en 1939 y su posterior reapertura e incineración de los restos enterrados en 1944.

Sin embargo, esa misión de exterminio de la memoria no tuvo éxito gracias a la pervivencia de restos materiales, biológicos incluidos, y al progreso de la arqueología forense. Se descubrieron al menos 87 individuos, tanto mujeres como hombres y niños, pues el resto más joven se correspondía con uno de 3 a 7 años, si bien aparentemente no fue ejecutado nadie mayor de 45. También se hallaron todo tipo de materiales en un estado diverso de conservación por las condiciones del terreno y el fuego empleado. Así, desde anillos y dientes de oro a monedas, objetos devocionales, relojes, mecheros, pintalabios, gafas, casquillos de las armas con los que los asesinaron y llaves, muchas llaves, que, en opinión de los investigadores, acreditan que muchas de las víctimas fueron aprehendidas en sus hogares o en la calle.

El hallazgo de enseñas de uniformes de organismos públicos polacos, desde la policía al ejército, del servicio postal al cuerpo ferroviario, prueba el ansia nazi por desarticular este territorio presto para, siguiendo la doctrina del espacio vital, ser ocupado por los racialmente «superiores» alemanes. 44 AGENDA

Jueves. 11 de abril de 2024 • LA RAZÓN

**El retrovisor** 

1936

«Veréis, amigos míos, tras muchos años de estudio y meditación sobre el ser español he llegado a una conclusión: el español no es ni mejor ni peor que otros pueblos, pero... tiene algo especial: que es como un péndulo que sólo tiene extremos, o sea, o todo o nada... o apatía total o pasión sublime... Los españoles no quieren saber

nada de nada durante años y de pronto un día se llenan de pasión y pierden la noción de todo... Y entonces, ¡ay, entonces!... te pueden conquistar un Imperio o te incendian iglesias y los monumentos. No hay términos medios». Palabras en el Hotel Nacional de Madrid de Unamuno tal día como hoy de 1936. POR JULIO MERINO



#### Barcelona

Nuevo Centro de Ciencias Humanas y Sociales de CaixaForum Macaya La directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, ha inaugurado el Centro Internacional para las Ciencias Humanas y Sociales auspiciado por Unesco en el CaixaForum Macaya de la Fundación «la Caixa». En la inauguración también han participado Juan José López Burniol, vicepresidente de la Fundación «la Caixa»; Ángel Simón, consejero delegado de CriteriaCaixa; Miquel Iceta, embajador delegado permanente de España en la Unesco y Maria Eugènia Gay, segunda teniente de alcaldía de Barcelona. Este centro ha sido posible gracias a la colaboración entre la Unesco y la Fundación «la Caixa» y su presidente, Isidro Fainé.

#### Madrid

#### Zapatero presenta su libro «Crónica de la España que dialoga»

El expresidente del Gobierno José
Luis Rodríguez Zapatero ha presentado su libro «Crónica de la España que
dialoga», testimonio en primera
persona sobre «cómo se han afrontado los grandes conflictos sociales y
políticos de las últimas décadas en
España y el mundo». Al acto, que se
ha desarrollado en el Ateneo de
Madrid, ha asistido, entre otras
personalidades, la vicepresidenta
primera, María Jesús Montero.

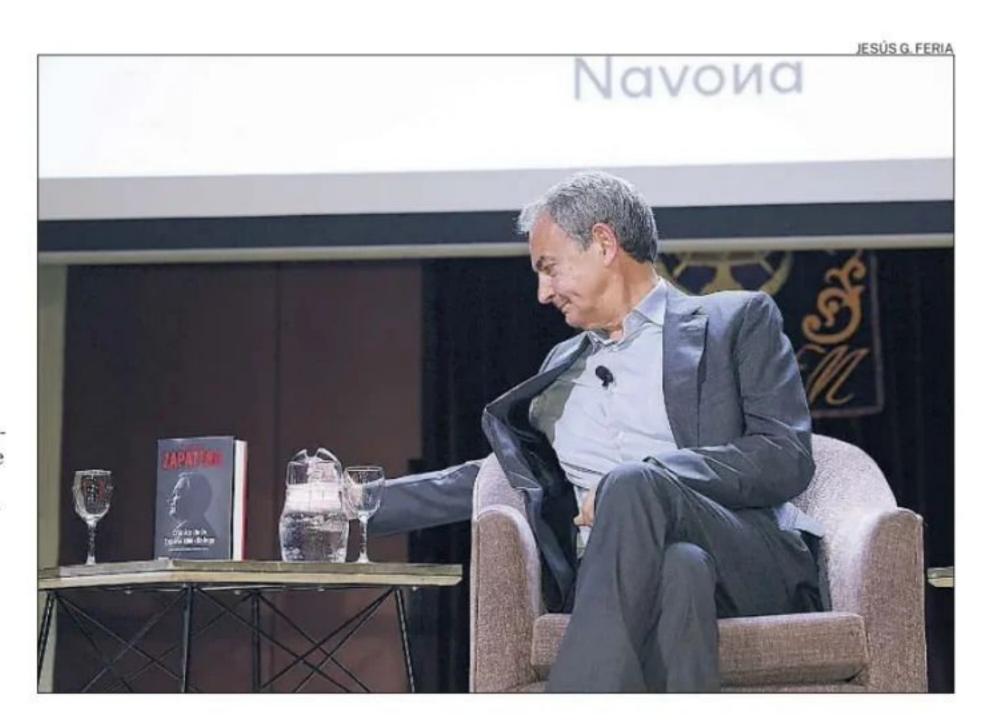

Obituario Chris Cross (1952-2024)

#### Legendario bajista de Ultravox



hristopher Allen, músico y bajista reconocido bajo el nombre de Chris Cross, ha fallecido a los 71 años, según han comunicado los compañeros de la que fuera su banda, Ultravox. Describió a Cross como «el pegamento que mantuvo unida a la banda. Trabajamos juntos, tocamos juntos, hicimos música y dirigimos vídeos juntos. Fuimos amigos instantáneos, también camaradas de Ultravox. Incluso después de años separados logramos continuar donde lo dejamos, como si los años intermedios no hubieran existido».

#### «New wave»

Cross nació en Londres, en 1952, yarrancó su carrera musical en Preston, con la banda Stoned Rose. En 1973 se unió a Dennis Leigh para fundar Tiger Lily, banda que más tarde pasaría a ser Ultravoxy que lideraría John Foxx, junto a Stevie Shears, Warren Cann y Billy Currie. Foxxabandonó el grupo para continuar en solitario en 1979, y fue reemplazado por Midge Ure. El éxito de este grupo se debe, en gran parte, a «Vienna», álbum que lanzaron en 1980. No obstante, se separaron pocos años después, en 1987. Desde entonces, Cross dejó la música a un lado. La banda tan solo se juntó en una ocasión desde su separación: ocurrió en 2009, cuando realizaron una gira de reencuentros, así como lanzaron un último álbum en 2012, titulado «Brilliant».

TIEMPO 45

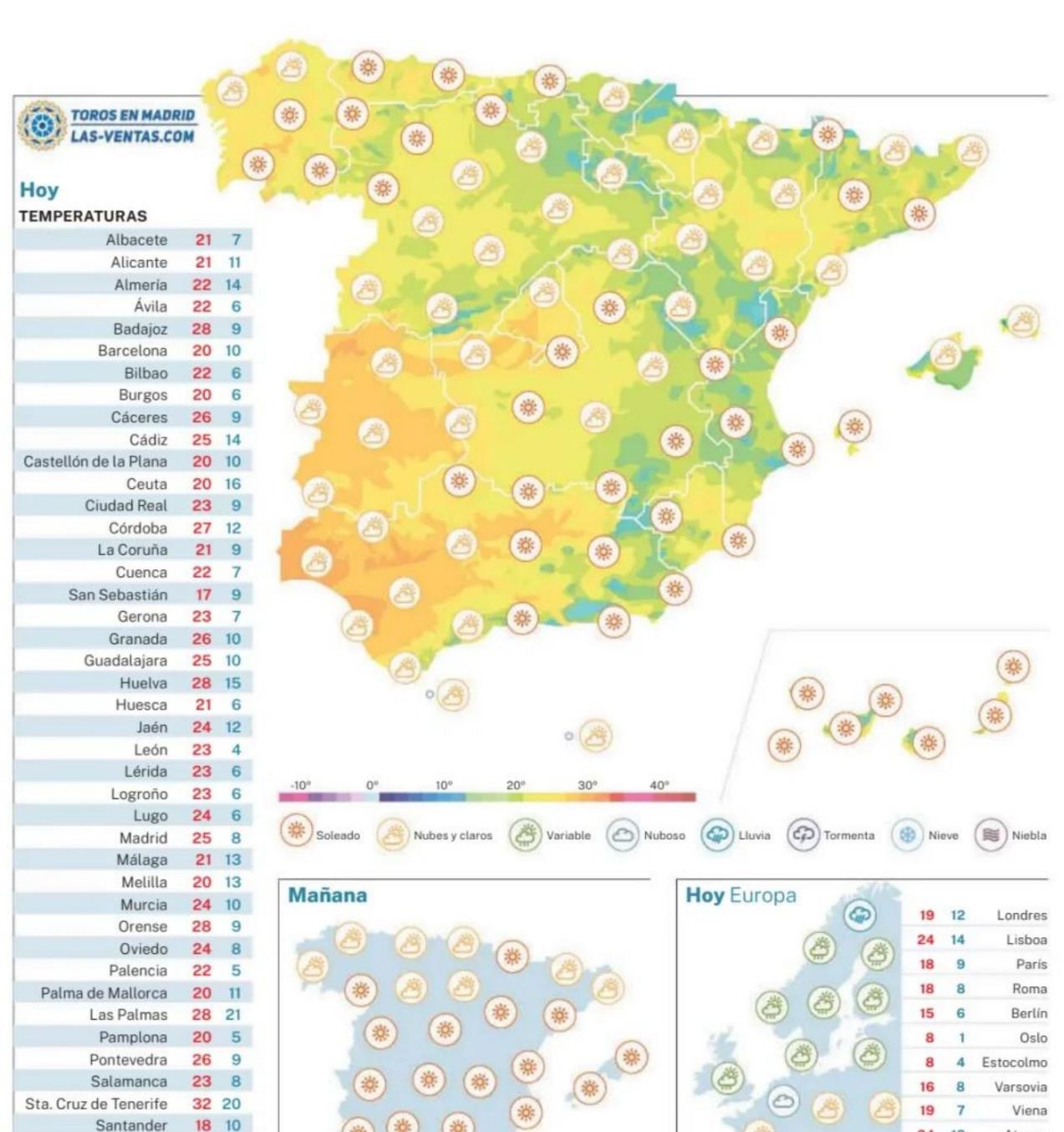

El hombre del tiempo

#### Días de sol y calor

#### Roberto Brasero

uben hoy las temperaturas en la mayor parte de España. Y suben desde primera hora. Hoy desaparecen las heladas y el amanecer ya no será tan frío como en días anteriores. Sigue el viento fuerte en el Ampurdán, y las Baleares, aquí también con posibilidad de alguna tormenta hoy. Será la excepción porque en el resto de España lucirá el sol todo el día. En Canarias pasamos del fuerte viento y oleaje de ayer a los avisos por calor ya que podrían superarse los 35º en algunas zonas del archipiélago. Pero esta tarde también bruscamente las máximas en el noroeste y Pirineos, y más moderadamente en el resto de la península salvo la Comunidad Valenciana y Murcia donde hoy van a bajar. En definitiva mucho sol y un calor que empieza a asomar y seguirá en los próximos días. Mañana suben en la mitad norte, bajarán un par de grados en el sur de Andalucía y seguirán especialmente cálidas en Canarias. Y el sábado un día de sol y calor con máximas que podrían llegar a 30º en Bilbao y Zaragoza, másaltasque las de Murcia y Sevilla donde se quedarían en 28º.

#### A tener en cuenta

eutrofizadas.



La Agencia Catalana del Agua (ACA) ha licitado por 1,3 millones de euros las obras para restaurar la marisma de las Filipines-Remolar, una de las principales zonas húmedas del Delta del Llobregat (Barcelona), que se encuentra «en mal estado» por el desbordamiento de agua contaminada y aguas



24 12

8

11

Alto Medio Bajo

17

Polen

Atenas

Moscú

Bruselas

Los Agentes Rurales han interpuesto sendas denuncias a dos hombres en Golmés y Alcanó (Lleida) por usar veneno contra la fauna salvaje en sus explotaciones agrarias.

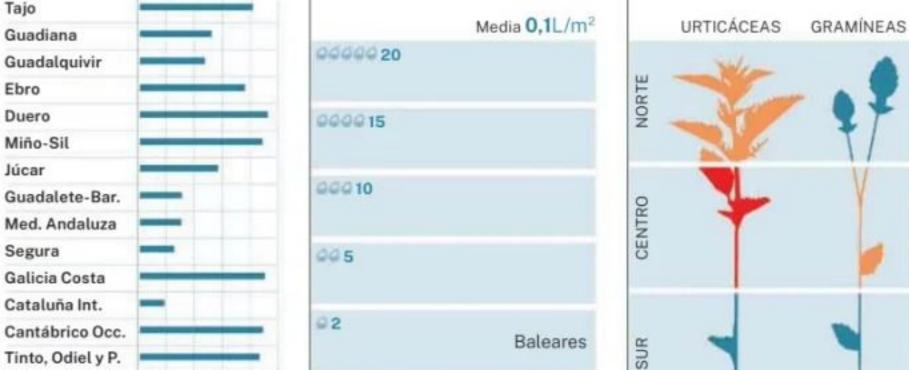

Resto de comunidades

**Precipitaciones** 

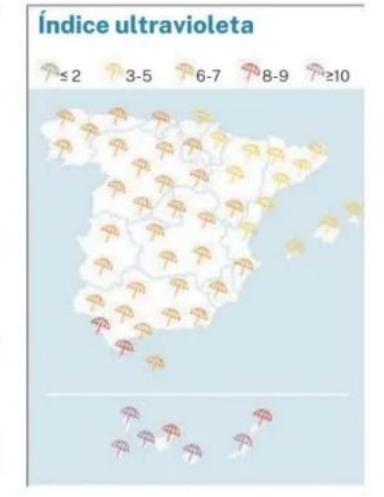



Menguante ( 29/04

22

22

19

24

26

23

20

23

20 11

23 10

28 14

Segovia

Tarragona

Sevilla

Soria

Teruel

Toledo

Vitoria

Zamora

Zaragoza

Valencia

Valladolid

6

8

5

9

4

6

**Embalses** 

Cantábrico Or.

P. Vasco Int.

% capacidad

0 20 40 60 80 100

**El equipo de Xavi** gana la ida de cuartos al PSG en su mejor actuación en Europa de los últimos años. Raphinha marcó un doblete. Mbappé, casi desaparecido

## El Barça se hace mayor en París

Francisco Martínez. MADRID

a gran noche de Raphinha fue la noche en la que el Barcelona se hizo mayor en Europa, después de años de empequeñecerse y empequeñecerse hasta dejar de ser uno de los mejores equipos del continente. No es que ahora lo sea, no se puede pasar de cero a cien, pero partidos como el que protagonizó

en el Parque de los Príncipes son un clarísimo paso adelante. Más allá de debates sobre el estilo y la estética, el Barcelona jugó un partido de fútbol en todos los sentidos: un duelo en el que hay que saber jugar bien en los momentos favorables, defender cuando toca, salir a la contra, buscar el juego directo si hace falta... Y eso que hubo un rato en el que caminó por la cuerda floja, cuando al comienzo de la segunda parte el PSG se vino arriba, marcó dos goles en un



Raphinha marcó los dos primeros goles del Barça en París

LA RAZÓN • Jueves. 11 de abril de 2024 **DEPORTES 47** 

momento y dio la vuelta al marcador. Amenazó con más, pero resistió el Barcelona en esos momentos y supo recuperarse. Había marcado Dembélé, un golazo, fuego «amigo» del ex, lo típico. Y eso que es un futbolista que tampoco tiene el gol como principal virtud. Faltó contundencia en la defensa barcelonista en ese tanto: en el despeje de Araujo y en la tensión de De Jong con el goleador. Después marcó Vitinha, de los mejores de su equipo por la movilidad que



por ciento de posesión de balón tuvo el PSG, que en esto sí le ganó al Barcelona

remates de Mbappé en todo el partido, pero ninguno de ellos fue a portería

bajas extra tendrá el Barcelona para la vuelta por tarjetas: Sergi Roberto y Christensen



77' Christensen PSG Barcelona (1-4-3-3)(1-4-3-3)Ter Stegen Koundé Marquinhos Lucas Hdez. Araujo Beraldo Cubarsi

Cancelo Nuno Mendes Sergi Roberto Vitinha De Jong 6 Fabián Ruiz Gündogan Kang In Lee Asensio Lamine Yamal Dembélé Raphinha Mbappé Lewandowski Luis Enrique (E) 6 Xavi (E)

37' Raphinha, 62' Raphinha

Cambios: PSG Barcola 7 (Asensio 46'), Zaire-Emery 6 (Kang In Lee 61') y Gonçalo Ramos s.c. (Fabián 85'). Barcelona Joao Félix 7 (Lamine Yamal 61'), Pedri 7 (Sergi Roberto 61'), Christensen 6 (De Jong 76'), Ferran Torres 6 (Raphinha 76') y Fermín s.c. (Gündogan 85').

**Arbitro:** Anthony Taylor (Inglaterra). Amonestó a Sergi Roberto (se pierde la vuelta), Vitinha, Cubarsí, Beraldo, Fermín y Christensen (se pierde la vuelta). Incidencias: 47.330 espectadores en el Parque de los Príncipes.

#### Champions League

| Cuartos de final (ida)         |        |
|--------------------------------|--------|
| A. Arsenal-Bayern              | 2-2    |
| B. Real Madrid-Manchester City | 3-3    |
| C. Atlético-Borussia Dortmund  | 2-1    |
| D. Barcelona-PSG               | 2-3    |
| Cuartos de final (vuelta)      |        |
| A. Bayern Múnich-Arsenal       | día 17 |
| B. Man. City-Real Madrid       | día 17 |
| C. Bor. Dortmund-Atlético      | día 16 |
| D. PSG-Barcelona               | día 16 |

Semifinales Ida: 30 abril/1 mayo Vuelta: 7/8 mayo Ganador A-Ganador B Ganador C-Ganador D 1 junio, 21:00, Wembley

TV: M+ L. de Campeones. Hora: 21:00

tiene y por cómo hizo funcionar a su equipo. Fue una gran acción colectiva. Los aficionados pesimistas del Barça pensaron: «Otra vez». Pero Xavi movió el banquillo y le salió bien. Reapareció Pedri y la primera pelota que tocó fue una asistencia a Raphinha, para que rematara de manera muy complicada y poco ortodoxa, pero perfecto tal y como le llegaba el balón. Era el segundo del brasileño, que en la primera parte culminó una gran acción grupal del Barça, que empezó Cubarsí, extraordinario en la salida de balón, dando claridadyrompiendo líneas de presión cada vez, y que siguió Lewandowski. El delantero dio una exhibición sin marcar: ganaba los duelos a los centrales y se giraba. Esa vez se la dio a Lamine Yamal, y el centro del chavallo acabó embocando Raphinha. Un premio para el partido que ya estaba haciendo. Es un jugador muy discutido en la Ciudad Condal. Costó lo que costó, pero esa no es su culpa: en el campo da lo que tiene, se lo deja todo y por eso poco se le puede reprochar. Es el primero que se da una carrera de 50 metros al espacio para adelante en una contra, o para atrás para ayudar al lateral.

El Barcelona disputó una gran primera parte y solo le faltó claridad al final. Primero corrió y después mandó, tras un comienzo algo agobiado. El PSG amenazó en ese regreso del descanso, pero el segundo de Raphinha dio paso a un encuentro de ida y vuelta.

También ahí supo manejarse el Barça y tuvo a los dioses del fútbol de su parte. Si Pedri hizo magia en la primera pelota que tocó, Christensen metió la cabeza en un córner para marcar el tercero. Era también la primera vez que entraba en contacto con el esférico. Justo un instante antes, Dembélé había estrellado un balón en el palo. Estuvo enchufado el equipo azulgrana, los que estaban y los que entraron, como Joao Félix, predispuesto para un partido tan físico como el de ese momento. También sufrió con la velocidad de Barcola, que había entrado tras el descanso y es una bala.

Le tocó vivir unos últimos minutos más metido atrás al Barcelona, y los pasó con cierta solvencia. Hubo una buena y una mala noticia para el conjunto español: Mbappé apenas apareció. Lo más peligroso fue un remate desde fuera del área, justo al final. El problema es que es complicado que se tire dos encuentros seguidos tan desaparecido. En la vuelta, además, no podrán estar ni Sergi Roberto ni Christensen, por acumulación de tarjetas.



El delantero polaco fue de los mejores en el Parque de los Príncipes

#### El duro trabajo de Lewandowski

Su intendencia arriba y en el centro del campo fueron vitales para el Barcelona

Mariano Ruiz Díez. MADRID

Robert Lewandowski siempre es el último jugador del Barça que salta al campo. El delantero polaco saludó en el túnel a Mbappé y luego fue determinante cuando el partido estuvo a merced del orden del Barça. No marcó, pero fue el jugador más molesto para la retaguardia del PSG. Luis Enrique había situado en el centro de la defensa a los dos Lucas, Beraldov Hernández. Lewandowski maltrató a la pareja sobre todo en la primera parte cuando tomó las mejores decisiones para su equipo.

Ejerció uno de los trabajos que se reclaman a los «nueves» de toda la vida. Cada balón largo que llegaba a sus inmediaciones se lo llevaba y facilitaba las incorporaciones de Cancelo, Raphinha o Yamal. Elgol del Barça nació de sus botas. Cubarsí lo encontró en el centro del campo y una maniobra suya desequilibró la defensa francesa. Dejó vía libre a Yamaly, aunque no llegó a rematar el envío del canterano, obstaculizó a Donnaruma para que Raphinha ejecutase al italiano. Lewandowski ya había dejado un aviso antes en forma de remate de cabeza que no se coló en la portería local porque Nuno Mendes logró sacar la pelota poco antes de la línea de meta en otro error de los muchos que tuvo Donnaruma.

Otra de las virtudes del polaco fue la paciencia. Hubo acciones

en la primera parte y en la segunda en la que era la mejor opción para su equipo, pero los compañeros no le encontraron. Él siguió a lo suyo que en el Parque de los Príncipes no fueron los goles, eso fue cosa de Raphinha. Su ocasión más clara fue un remate de cabeza sencillo que no logró conectar de forma correcta, pero eso no le apartó del objetivo. Cuando los franceses estaban volcados en el descuento fue el que se adueñó de la pelota para que el equipo no pasara más apuros de los debidos. Su trabajo fue especialmente aprecido por los compañeros y por el cuerpo técnico como se pudo comprobar con las felicitaciones al final del encuentro.

#### El polaco no marcó, pero su actividad le convirtió en una pesadilla para la defensa del PSG

Un partido en el que Lamine Yamal, con 16 años y 272 días, se convirtió en el jugador más joven en disputar los cuartos de final de la Champions. El canterano fue una de las amenazas para el PSG desde la banda derecha en la primera parte. Yamal, que jugó una hora, borró de la lista histórica los 17 años que tenía el francés del Lyon Rayan Cherki en 2020 cuando jugó la misma ronda.



Borussia Dortmund
81' Haller

Atlético Dortmund (1-5-3-2)(1-4-2-3-1)Oblak Kobel Molina Ryerson Witsel Hummels Giménez Sloterbec Azpilicueta 6,5 Maatsen 6,5 Emre Can Lino Koke Sabitzer Sancho Llorente De Paul Nmecha Adeyemi 6,5 Griezmann Morata Fullkrug Simeone (E) Terzic (E)

Cambios: Atlético Barrios 6 (Morata 63'), Correa s.c. (De Paul 80'), Saúl s.c. (Molina, 90'), Riquelme s.c. (Lino 90') y Savic s.c. (Witsel 90'). Borussia Dortmund Brandt 8 (Nmecha 46'), Haller 7 (Fullkrug 60'), Bynoe-Gittens 7 (Adeyemi, 73'), Reus s.c. (Sabitzer 84') y Ozcan s.c. (Emre Can 84').

**Árbitro:** Marco Guida (Italia). Amonestó a Samu Lino y a Marcos Llorente por el Atlético y a Emre Can y a Maatsen por el Dortmund.

Incidencias: Estadio Metropolitano. Lleno.

#### Domingo García. MADRID

El Atlético se ha agarrado a la Liga de Campeones con la fe del que no tiene otra salida en la vida. Con la Copa ya entregada al Athletic Club y la Liga camino de las manos del vecino, el equipo de Simeone se hace fuerte en Europa buscando el cariño de una competición que nunca le ha tratado demasiado bien. Pero se acerca a ella con la fe de las primeras veces, del que olvida que ha sido rechazado en muchas ocasiones anteriores.

Y, contra la intensidad, propone más intensidad. Destacaba Simeone esa cualidad del Dortmund antes del partido, pero el ambiente del Metropolitano pareció desinflar al equipo alemán y dar vida al Atlético, que a los cinco minutos ya mandaba con un gol de De Paul. Los nervios de la defensa alemana dieron al Atlético la oportunidad de ponerse por delante y ver un horizonte más agradable del que se imaginaba hace unas semanas, cuando regresó de Milán con una derrota en la ida de los octavos de final.

Pero a veces le aparece el miedo. El rival empuja y el Atlético se echa atrás. Por el impulso del contrario y por su propia inercia, que suelen confirmar los cambios de su entrenador. Morata se va al banquillo y entra Barrios. Más control para el centro del campo y más campo para que corra Llorente, pero ninguna referencia arriba que pueda contener la pelota para dar aire al equipo.

El Dortmund hizo suyo el partido en la segunda mitad desde que los jugadores volvieron a pisar el



Los jugadores del Atlético celebran el gol de Samu Lino

## El Atlético deja respirar al Dortmund

Tuvo ventaja de dos goles, pero no supo mantenerla en la segunda mitad. El gol de Haller complica la vuelta y da esperanza a los alemanes, que parecían liquidados césped. Aunque en realidad fue desde que lo hizo Brandt. El mediapunta puso dos balones al área en la primera jugada del segundo tiempo que advirtieron al Atlético de lo que le esperaba en la segunda parte: un encierro del que sólo conseguía escaparse a veces por velocidad.

El gol tardó en llegar, pero apareció pegado a los pies de Haller. El delantero marfileño había sustituido a Fullkrug poco antes y enganchó una pelota suelta en el

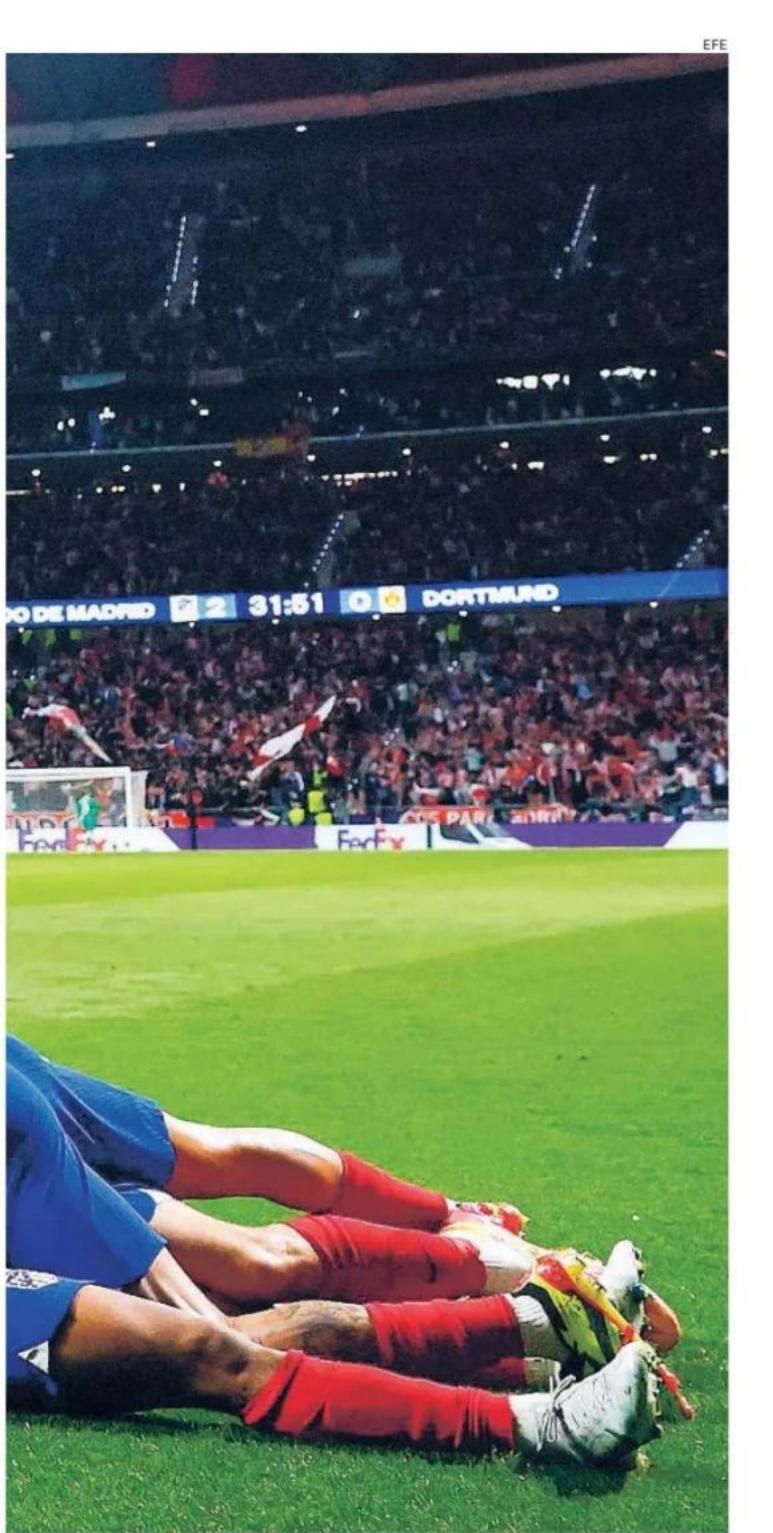

#### Los abrazos de De Paul

El argentino, villano en la derrota en casa ante el Barcelona, fue uno de los héroes frente al Dortmund. Celebró su gol con Simeone

J. M. Martín. MADRID

Por esas cosas que tiene el fútbol, es posible que el Dortmund, el derrotado, se fuese con mejores sensaciones que el Atlético, que ganó y encontró lo que quería, llevarse un buen resultado para la vuelta. El problema fue la forma, porque empezó arrollador y acabó sufriendo y pensando en las ocasiones falladas. En el arranque intensísimo, con el Metropolitano apretando, el protagonista fue De Paul, que pasó de villano a héroe. En el único partido perdido esta temporada en casa, la goleada del Barcelona, el argentino perdió una pelota infantil que acabó en el gol de Lewandowski y en el 0-2 que ponía imposibles las cosas al Atlético. No hizo casi nada bien De Paul ese día y las críticas fueron duras. Ayer fue todo lo contrario. Él aprovechó el error del Dortmund casi nada más empezar, robó el balón y lo puso perfecto cerca de uno de los palos. Se fue a abrazar a Simeone, por la confianza que le tiene el técnico, y antes del pitido inicial se había abrazado igual de fuerte con Griezmann, como dándose fuerzas para lo que venía.

«Ganar ante un gran equipo con tanta intensidad es siempre positivo. No pensamos en ningún momento que la eliminatoria estuviera terminada, queríamos ir con un resultado positivo a la vuelta y lo conseguimos. Va a ser un lindo partido en Alemania», decía De Paul en Movistar. «Teníamos claro que había que salir con intensidad, la gente nos da un plus en estas noches, que son increíbles y nunca se sabe si se

vuelven a repetir en este estadio. Luego, cuando vas 2-0, es normal que el otro equipo te vaya a buscar, nosotros lo hicimos contra el Inter. Y ellos lo hicieron también. Creo que también tuvimos nuestras ocasiones, pero hay que ver la parte positiva porque si no nunca se disfruta», continuaba el primer goleador de la noche.

«Es una pena el gol encajado y la sensación al final, pero hemos ganado», decía Griezmann

Griezmann no marcó, pero asistió a Lino en el segundo gol y se llevó el MVP por cómo mejora el juego del Atlético. Acabó con el tobillo derecho ensangrentado e hinchado, pero tranquilizando a todo el mundo. Como todos los rojiblancos, lamentaba esos minutos finales. «Es una pena el gol encajado y la sensación de estar todos atrás defendiendo, pero hemos ganado, que es lo importante», explicaba el francés, que no creía que hubieran dominado tanto. «En la segunda parte sufrimos, pero es normal», aseguraba convencido de que el Dortmund tiene cosas que decir en su estadio en la vuelta.



De Paul celebra el primer gol del partido

área como si nada. Con la tranquilidad del que regresó a casa convertido en héroe después de dar a su país la Copa de África.

Lino, que había hecho que todo pareciera más bonito con el segundo gol, no acertó más con la portería. Otra vez la defensa alemana parecía insegura y un toque de Griezmann bastó para entregar al brasileño la pelota y el tiempo necesario para colocarla en la esquina adonde no podía llegar Kobel.

El portero del Borussia demostró sus reflejos en una parada a Lino en la segunda mitad. El futbolista del Atlético esperaba la pelota solo para empujarla a gol, pero el guardameta voló de palo a palo para salvar el tercero.

Lino desperdició también una pelota que Llorente le puso en la cabeza desde la línea de fondo. Quiso cruzarla tanto para coger a Kobel a contrapié que se le marchó pegado al poste contrario.

Para entonces el Atlético ya ha-

bía perdido la intensidad que había derrochado en el primer tiempo. Y el Borussia había olvidado ya los nervios.

Al Atlético le quedaban las salidas a la carrera. Y ahí estuvo Riquelme, pero remató a las manos del portero. El canterano había entrado ya en el minuto 90 en un triple cambio de esos que hace el Cholo Simeone y que resultan normales para él. No les quedaba mucho tiempo a Saúl, a Savic y a él para cambiar las cosas, pero podían haberlo hecho. Cinco minutos a veces son suficientes.

Bynoe-Gittens mandó una pelota a la parte superior del larguero y Brandt, ya en el tiempo añadido, remató de cabeza a la escuadra. Fue la última jugada del partido, la que permitía al Atlético seguir agarrado a una competición que no le quiere mucho. La que permitió que el equipo rojiblanco rompiera la racha de los alemanes, que llevaban cuatro meses sin perder fuera de casa. Solo el PSG les había derrotado hasta ahora en la competición, pero el resultado está lejos de la tranquilidad que necesita el Atlético para sobrevivir fuera de su estadio. El Muro amarillo solo mandó una pequeña delegación al Metropolitano. Suficiente para hacerse notar durante algunos momentos del partido. Suficiente para empujar a su equipo, que pareció desmoronarse en la primera mitad y que salió vivo del estadio rojiblanco.



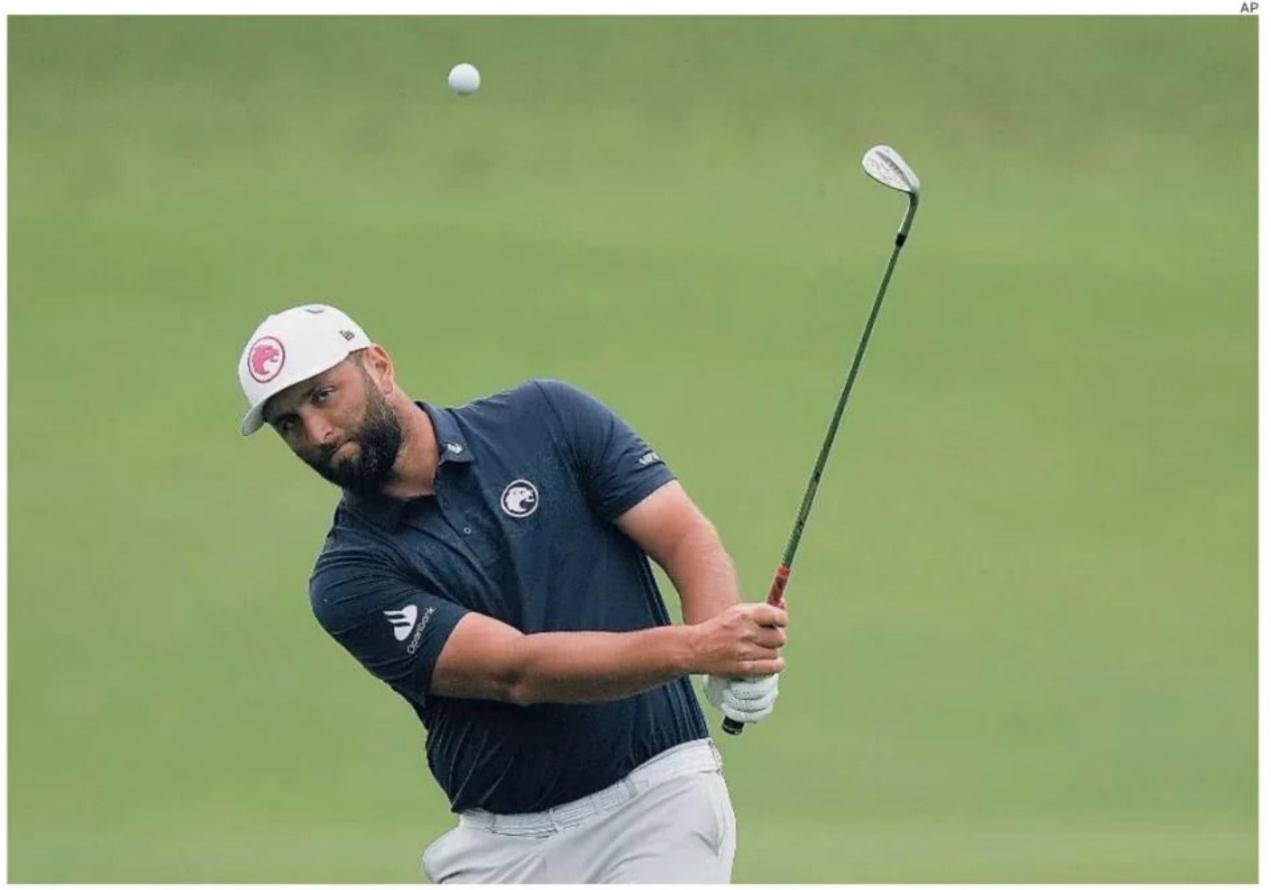

Jon Rahm defiende título en el National Golf Club de Augusta

#### Deseada (e ilusoria) unificación

El 88° Masters de Augusta pretende devolver el interés a un golf dividido por la guerra entre los distintos circuitos

Lucas Haurie. SEVILLA

La octogésima octava edición del Masters que hoy, en el National Golf Club de Augusta, abre la campaña de Majors de 2024 no es una cualquiera. Nunca lo es en el floreado campo de Georgia, el escenario más legendario de este deporte, pero este resulta especial por la necesidad que tiene el mundillo -«la industria», en el pragmático lenguaje de los yanquis-de superar la crisis en la que él solito se ha metido. Bueno, solitoy con la ayuda del príncipe Bin Salman, el heredero del trono saudita que ha dispuesto fondos ilimitados para la descomunal campaña de «sportswasinhg» a través de la cual intenta la teocracia sunita edulcorar su imagen en el mundo.

Pocos meses después de ceñirse la chaqueta verde que acredita al ganador, en una edición 2023 que dominó de forma ultrajante, Jon Rahm sucumbió a la llamada del petrodólar. El campeón vizcaíno anunció que desde este año jugaría el LIV, circuito alternativo propiedad de un fondo soberano saudí que entierra en dinero y anonimato a sus jugadores, por más que cada vez sean más y más prestigiosos. Así, la semana corriente en golf se divide entre los torneos tradicionales - reforzados económicamente, pero huérfanos de muchas estrellas- y estos shows patrocinados por los árabes, eventos sin solera ni interés que contienen, encima, raras competiciones por equipos que ningún aficionado cabal acierta a comprender.

El resultado de este carajal es que el golfha dejado de interesar: las audiencias se desploman, el ranking mundial está falseado, los circuitos secundarios – auténtica escuela en la que se foguean los campeones del futuro – languidecen y el negocio, en definitiva, decae. La única esperanza es que los Majors, sobre todo el Masters y el British Open, devuelvan

el entusiasmo de los aficionados, ya que en Augusta podrán jugar las estrellas del LIV porque su sistema de acceso prevé exenciones vitalicias para los ganadores. El último de ellos, Jon Rahm, desea repetir triunfo.

Lo del vasco con el National Golf es una historia de amor en toda regla. Lo jugó por primera vez siendo un estudiante de la Universidad de Arizona, invitado por Phil Mickelson, al que ganó y quien lo definió como un «elegido de los dioses». En siete participaciones en el Masters, Rahm ha firmado cinco «Top 5» y el año pasado ganó el título que conquistaron Seve Ballesteros, Txema Olazábal y Sergio García. Los dos últimos, invitados en su condición de campeones del torneo, son los únicos españoles que acompañarán al de Barrika. La otrora poderosa Armada está ave-

Jon Rahm defiende el título de 2023 y es uno de los favoritos junto a Rory McIlroy y Scottie Scheffler jentada y corta de efectivos. El guipuzcoano, doble ganador en los años noventa, hace mucho que viene solo a divertirse. El castellonense, que venció en 2017 y también se ha enrolado en el LIV, aún muestra con cuentagotas su competitividad de antaño, aunque sería una sorpresa verlo pelear por algo más que pasar el corte.

Su coetáneo Tiger Woods, martirizado por su cuerpo cinco años después de su última victoria en Augusta, todavía afirmó en la rueda de prensa oficial que aspira a ganar el torneo. Parece que peca de optimismo excesivo, la verdad, a la vista de su trayectoria reciente. En realidad, además de Jon Rahm, la nómina de favoritos se reduce a media docena de nombres que están en boca de todos: el número uno del mundo, Scottie Scheffler y Rory McIlroy aparecen en las quinielas por delante del español, que también deberá vigilar a su compañero en el LIV Brooks Koepka y a otros ganadores de Majors como Wyndham Clark o Hideki Matsuyama que han demostrado estar en buena forma con triunfos de prestigio en este 2024.

#### Euroliga: una jornada y casi todo por decidir

M. Ruiz Díez. MADRID

Desde el 5 de octubre y después de 33 jornadas solo dos equipos entre los supervivientes, Real Madrid y Maccabi, conocen su futuro inmediato. Los de Chus Mateo terminarán la primera fase como líderes y los israelíes serán séptimos y disputarán el "Play-In" con el factor cancha a favor. El nuevo invento de la Euroliga, inspirado en la NBA, consiste en un duelo directo entre el séptimo y el octavo del que saldrá el séptimo clasificado para cuartos de final. El perdedor de ese cruce se medirá con el ganador del duelo entre el noveno y el décimo y de ahí saldrá el octavo equipo para las eliminatorias previas a la Final Four.

Resta por conocer el orden de los tres equipos (segundo, tercero ycuarto) que cuentan con el factor cancha en cuartos y en esta guerra está el Barça. Los azulgrana tienen perdido el basket-average con Mónaco y Panathinaikos así que necesitan ganar al ASVEL y que uno de estos dos no gane para no ser cuartos. Y es que el cuarto de la primera fase, en teoría, se cruzaría con el Madrid en una hipotética semifinal de la Final Four. El Baskonia tiene pendiente confirmar su posición en el «Play-In». Puede ser octavo, noveno o décimo.

#### Euroliga

|                        | J. | G. | P. | PF.   | PC.   |
|------------------------|----|----|----|-------|-------|
| 1. Real Madrid         | 33 | 26 | 7  | 2.860 | 2.619 |
| 2. Panathinaikos       | 33 | 22 | 11 | 2.668 | 2.505 |
| 3. Mónaco              | 33 | 22 | 11 | 2.681 | 2.586 |
| 4. Barcelona           | 33 | 22 | 11 | 2.740 | 2.616 |
| 5. Olympiacos          | 33 | 21 | 12 | 2.574 | 2.457 |
| 6. Fenerbahçe          | 33 | 20 | 13 | 2.774 | 2.639 |
| 7. Maccabi Tel Aviv    | 33 | 19 | 14 | 2.877 | 2.853 |
| 8. Baskonia            | 33 | 17 | 16 | 2.752 | 2.774 |
| 9. Virtus Bolonia      | 33 | 17 | 16 | 2.637 | 2.709 |
| 10. Anadolu Efes       | 33 | 16 | 17 | 2.771 | 2.800 |
| 11. Partizán           | 33 | 15 | 18 | 2.703 | 2.736 |
| 12. Milán              | 33 | 15 | 18 | 2.559 | 2.539 |
| 13. Valencia Basket    | 33 | 14 | 19 | 2.512 | 2.595 |
| 14. Zalgiris Kaunas    | 33 | 14 | 19 | 2.632 | 2.628 |
| 15. Bayern Múnich      | 33 | 13 | 20 | 2.519 | 2.635 |
| 16. Estrella Roja      | 33 | 11 | 22 | 2.709 | 2.716 |
| 17. ASVEL Villeurbanne | 33 | 8  | 25 | 2.570 | 2.787 |
| 18. ALBA Berlin        | 33 | 5  | 28 | 2.516 | 2.860 |
|                        |    |    |    |       |       |

#### 34ª jornada

Mónaco-Bayern Múnich (19:00)Zalgiris Kaunas-Real Madrid (19:00)Anadolu Efes-Estrella Roja (19:30)(20:05)Maccabi Tel Aviv-Milán Panathinaikos-ALBA Berlín (20:15)Olympiacos-Fenerbahçe(mañana, 20:15) Partizán-Valencia (mañana, 20:30) Virtus-Baskonia (mañana, 20:30) ASVEL-Barcelona (mañana, 21:00)

Todos en Movistar +

#### Camavinga está en todas partes

Corrió casi 12 kilómetros ante el City en un partido de vértigo, el ecosistema ideal para su fútbol

#### José Manuel Martín. MADRID

Eduardo Camavinga jugó los cuartos y las semifinales de la Champions del curso pasado como lateral izquierdo. Ancelotti lo empezó utilizando ahí siguiendo la estela de Deschamps, que lo colocó como defensa izquierdo en el Mundial, y lo que en principio era una decisión de emergencia pasó a ser en muchos momentos un recurso estratégico. A Carlo le gustaba tener ahí a Camavinga, porque su intensidad le permite ser defensa y al mismo tiempo influir en muchas otras zonas del campo. Es algo así como tener un centrocampista más, aunque camuflado como lateral.

El año anterior, en la ida de semifinales de la Champions ante el City en el Bernabéu, Camavinga se marcó un partidazo desde el lateral y el martes, también ante los de Guardiola, también en la Liga de Campeones y también en un empate en la ida de la eliminatoria, el francés fue uno de los mejores sobre el campo. Tenía algo de ventaja porque en esos partidos en los que todo se desboca y hay poco tiempo para la pausa, él brilla más que nadie, moviéndose como pocos en el vértigo.

En eso es un futbolista moderno, de esos que pueden estar casi al mismo tiempo en muchas partes del campo y llegar de un área a otra apoyado en un físico privilegiado. Reconocía hace poco que su asignatura pendiente era hacer goles, y aunque fue con la ayuda del rebote en Ruben Dias, sí se atrevió a pegar a la pelota desde lejos en la acción del empate a uno. Una arrancada, cómo no, desde la derecha para acabar chutando con la zurda, su pierna buena. Ahí comenzó su recital que se puede explicar también con cuatro datos en los que destacó en las estadísticas. En lo que va de Champions firma una media de 9,15 kilómetros recorridos por encuentros, pero frente al Manchester City se multiplicó hasta los 11,5 kilómetros, llevando a los núme-



Camavinga celebra el gol que suponía el empate a uno en el partido ante el City

ros la sensación que se tenía al ver el partido, que nadie había corrido tanto como él sobre ese césped del Bernabéu que no gustó mucho a Guardiola. Además de ser el que más distancia cubrió fue el más veloz sobre el terreno de juego con una velocidad máxima de 31,2 kilómetros por hora, un poco por debajo de los 32,21 que tiene como mejor aceleración en lo que va de Liga de Campeones.

Y como no es solo físico lo de Camavinga, ahí van dos datos más sobre su capacidad para asociarse y crear juego. Tuvo un 93 por ciento de precisión en el pase, con 42 completados. El broche de todo, que en realidad fue el comienzo, es el gol, que la UEFA no le ha sumado en su hoja de servicio porque consideran que el toque de Ruben Dias era suficiente para apuntárselo al central del City en propia portería.

Está a una tarjeta amarilla de cumplir sanción, pero supo presionar y robar balones sin llevar al colegiado a amonestarlo, así que podrá estar en la vuelta. Cuando llegó a España le costaba ese apartado y su energía le hacía llevarse amarillas tontas muy pronto en los partidos. La Ligue 1 es más física y aquí ha tenido que afinar un poco en ese sentido. En un partido monumental en cuanto al ritmo, Camavinga disfrutó y sus pulmones resultan fundamentales ante un rival que te castiga tanto haciéndote correr detrás de la pelota. Una lesión en la rodilla con Francia le ha hecho perderse ocho partidos, pero si está bien, es cada vez más indiscutible.



#### REAL MADRID C.F.

#### JUNTA ELECTORAL CONVOCATORIA DE ELECCIONES A SOCIOS REPRESENTANTES (VOTACIÓN) PERIODO 4 OCTUBRE 2024 - 4 OCTUBRE 2028

De conformidad con el Artículo 25, 6º de los Estatutos del Club y las Normas Electorales publicadas, la Junta Electoral convoca a los socios incluidos en el Censo Electoral y pertenecientes a los millares con más de 27 candidatos y 3 en la fracción para que ejerzan su derecho a voto sobre los candidatos pertenecientes a dichos millares o fracción.

Las elecciones se celebrarán el próximo domingo, día 28 de abril de 2024, en la Ciudad Real Madrid, Avenida de las Fuerzas Armadas, nº 402, de 9:00 a 20:00 horas, ininterrumpidamente.

Para ejercer su derecho a voto, los socios deberán presentar el vigente carné de socio, que podrá, en su caso, ser comprobado por la Mesa Electoral, con el D.N.I., carné de conducir o pasaporte.

Pueden consultar las Normas Electorales en la Oficina on line de Atención al Socio.

Madrid, 11 de abril de 2024 El Secretario de la Junta Electoral Crucigrama

2

3

5

6

8

9

10

11

12

5

6

Horizontales: 1. Dejará sin efecto un contrato. - 2. Nombre de varón.

Objetivo. – 3. Composición de música lenta. Pendenciero que intimida a los

demás. - 4. Muestras de madurez. Sustancia astringente que se usa para

curtir pieles. - 5. Originario del lugar en que vive. Rita se ha librado de una

de primera. - 6. La mitad de nada. Lo último en gafas. Composición para

uno o más intrumentos. - 7. Se escuchan en las plazas. Bosé no está

acabado. Número. - 8. Se juntan con calma. Composición poética que consta de catorce versos endecasílabos. - 9. Orden de caballería de Felipe

el Bueno. Causan arritmias. Hacen tilín. - 10. Enterrados, sepultados. - 11.

Persona recién convertida a una religión. ¡Qué mal pie! - 12. Hacen gracia.

Verticales: 1. Tacaño, avaro. Trozo de latón. - 2. Pez plano muy ancho.

Muestras de ego. - 3. Madera oscura muy pesada. Productor de ondas. -

Usaras la hoz. Asiento cómodo. – 5. Destitución de ministros. Unos tíos

muy complicados. - 6. Terminan con mérito. Lo tiene el cura en la cabeza.

- 7. Hacen bueno. Empeño, constancia. Un fragmento de Baroja. - 8. Sobar

algo excesivamente. - 9. Es muy atractivo. Acercas al lugar. - 10. Jubilado,

apartado de una actividad. La mitad de diez. - 11. Pasmado ante un suceso.

Mamífero insectívoro. - 12. Apuntaseis con brevedad.

#### Autodefinido COMORRE-EL CENTRO DE LA NADA ESPACIOS RODEADOS DE PORTICOS PERSONAJE PORTUGUÉS SINA PROPENSA A QUITAR, IDEA DE SUPRIMÍR DEALGO ENFADARSE ALGO HACE TIEMPO BONITO, GALLARDO LA PUNTA DEL PIE TRANSITAN MULTITUD DE GENTE USA LA CUERDA EL CENTRO DE CHINA CAUSAN LO ESTRECHO > SE PONEN CON PESAR LA MITAD DEL SIL PAREJA DE TENSION DE ONCE MODA AURBESPORCIÓN DEJOUDO BAJO EN SU EJEMPLO DE PEQUENEZ ESPECIE

CIERVOS DE

PAISES FRIOS

10

9

11

#### 9 9 6 8 9 3 8 6 9 6

Sudoku

9

| L |   | 3 |   | L | 2 | 2 |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 |   | 2 |   |   | 8 |   |   |   |
|   | 6 |   | 7 |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | 1 |   |   |   |   | 8 | 4 |
|   | 9 |   | 8 |   |   |   | 2 |   | 6 |
|   | 9 | 7 |   |   |   |   | 1 |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   | 8 |   | 2 |
|   |   |   |   | 7 |   |   | 3 |   | 5 |
|   |   |   |   | 2 | 1 | 2 |   | 1 |   |

#### **Ajedrez**

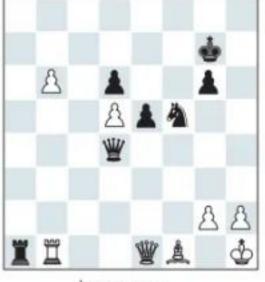

Juegan negras

#### Jeroglífico



Acaparen, junten

#### Radioteléfono Whatsapp App 610203040 547 82 00

www.rttm.es • www.pidetaxi.es

#### Ocho diferencias







Todo gira alrededor de ellos.





1+Eps ...r :3340atA (0-1) REUNAM. Re, una n JEROGLÍFICO:

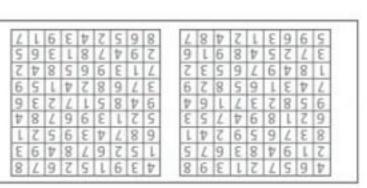

#### Santoral

Grupo Alfil

Antipas, Barsanufio, Isaac, Lanuino y Semproniano.

#### Cumpleaños



#### JESUS CALLEJA

montañero y presentador (59)

#### **ÁLEX CORRETJA**

extenista (50)

#### MAR REGUERAS

actriz (54)

#### ALESSANDRA AMBROSIO

supermodelo y actriz (43)

#### Loterías

| Miércoles, 10 de abr | ONCE               |
|----------------------|--------------------|
| Número premiado      | S:031 <b>75168</b> |
| Martes, 9            | S:019 45574        |
| Lunes, 8             | S:021 06394        |
| Domingo, 7           | S:008 57383        |
| Sábado, 6            | S:012 62818        |
| Viernes, 5           | S:066 30979        |
| Jueves, 4            | S:034 55692        |

#### BONOLOTO

Miércoles, 10 de abril

Números 02-10-11-13-23-32 C-01/R-9

3,6

| Aciertos | euros     |  |
|----------|-----------|--|
| 6        | 0         |  |
| 5-C      | 64.504,91 |  |
| 5        | 774,06    |  |
| 4        | 21 52     |  |

#### LOTERÍA NACIONAL

((1) Sábado, 6 de abril Número premiado 72271 1-2-8

#### **EUROMILLONES**

0 Martes, 9 de abril Números 19-23-26-27-46

02-10

#### LA PRIMITIVA

Números estrella

Lunes, 8 de abril



15-16-19-23-39-43 C-41/R-1

Aciertos euros 6+R 694.336,12 112.595,05 5+C 2.991,66

#### **EL GORDO**

Domingo, 7 de abril

Números

08-18-28-40-47

Luis R. Camero. MADRID

Iturbulentoprocesode contratación de David Broncano en RTVE ha concluido. Finalmente, el buscado fichaje del presentador jienense y «La Resistencia» por Televisión Española será una realidad, como resultado de la presión ejercida desde el Gobierno sobre la Corporación Públicapara competir con programas de la televisión privada que, desde Moncloa, consideran que tienen una línea política que no les beneficia. Tras la destitución de Elena Sánchez como presidenta interina y de José Pablo López como director de Contenidos, así como la dimisión de Alfonso Caballero como Secretario General, y enfrentar obstáculos en el Consejo de Administración, la aprobación del contrato de dos temporadas, con 18 meses de blindaje y un total de 155 programas, por un coste de 28 millones de euros y unas condiciones nunca vistas en el ente público, ya es una realidad.

La inclusión de David Broncano en RTVE se ha visto facilitada por un informe proporcionado por el SEPI y la Abogacía del Estado, solicitado por la presidenta interina Concepción Cascajosa cuando advirtió que, tras la ausencia de Elena Sánchez, las cuentas no le daban para conseguir su objetivo. Finalmente, tras esta maniobra, el informe que sirvió para respaldar su voto de calidad en el Consejo de Administración y conseguir el objetivo que persiguió desde su nombramiento como presidenta interina provisional, algo que ha generado escozor en el interior de la Corporación, especialmente debido al vacío de poder en la dirección de Contenidos Generales tras el cese de José Pablo López y la paralización de otros proyectos.

La aprobación del fichaje contó con el respaldo de Cascajosa, Roberto Lakidain (Unidas Podemos), Juan José Baños (PNV) y Ramón Colom (PSOE), mientras que los tres consejeros del PP votaron en contra y José Manuel Martín Medem (PCE), después de proponer varias modificaciones que no fueron tenidas en cuenta, finalmente se abstuvo. La posibilidad de que Cascajosa tenga un poder desproporcionado en futuros Consejos si Elena Sánchez no asiste plantea serias preocupaciones sobre la imparcialidady la transparencia en la gestión de RTVE. De hecho, los consejeros del PP han expresado su inquietud y planean analizar si el informe de la Abogacía del Estado cumple con los Estatutos de

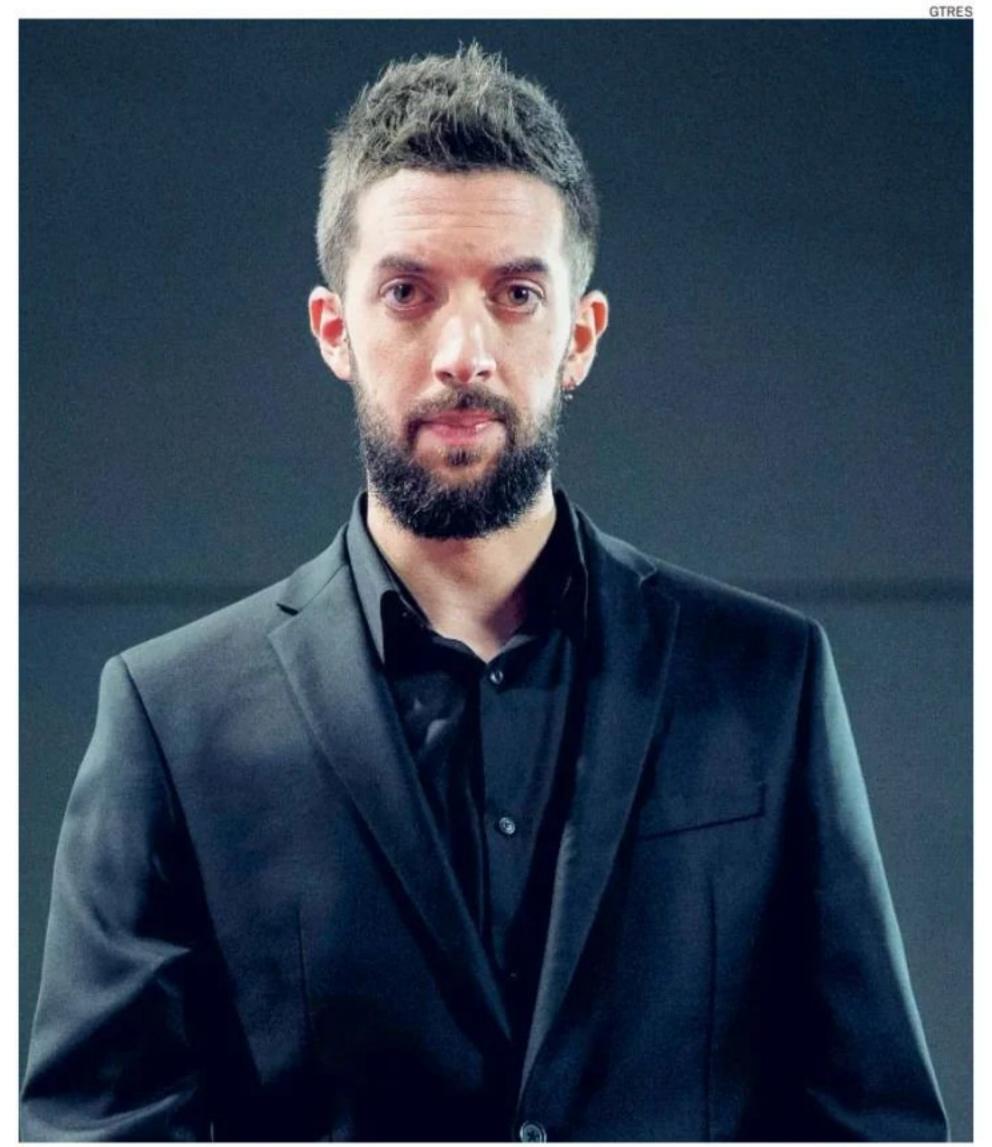

David Broncano, presentador de «La Resistencia»

El voto de calidad decantó la balanza en el Consejo de Administración y hay luz verde para cerrar el polémico contrato

#### Cascajosa ficha a **Broncano** y acentúa la crisis en RTVE

RTVE. Además, los trabajadores plantean la posibilidad de acusar a la directiva de administración desleal y responsabilidad contable, lo que añade más incertidumbre al panorama.

Más aún, cuando el empeño en asegurar esta incorporación aparece a todas luces injustificable, en primer lugar, por las cifras de audiencia del programa. Según datos proporcionados por dos30' y pu-

#### Feijóo y Ayuso lanzan dardos a Sánchez

Tras conocerse la decisión del Consejo de Administración de RTVE, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en su intervención en la sesión de control, acusó a Sánchez de «gastar esta mañana 14 millones de euros de dinero público cada año fichando un programa para mejorar su vanidad televisiva». Mientras que Isabel Díaz Ayuso señaló las «contrataciones millonarias que intentan contrarrestar de manera desleal las audiencias de las televisiones privadas».

blicados por «El Español», el programa ha experimentado una disminución significativa en su audiencia, pasando de 1.958.000 espectadores únicos en 2021 a 1.116.000 este año. Lo que representa una pérdida de 842.000 contactos. Además, la cuota de pantalla ha disminuido del 16,4% al 2,2%. Estos datos, que incluyen la emisión en línea y el diferido durante siete días, no respaldan una inversión tan costosa en todos los sentidos.

El contrato de Broncano con RTVE presenta condiciones sin precedentes que limitan significativamente la capacidad de reacción de la televisión pública en caso de que el programa no cumpla con las expectativas de audiencia. Durante los primeros 18 meses, no hay cláusula de corte, lo que significa que el programa permanecerá en el access prime time independientemente de su desempeño en audiencia. Esto deja a RTVE en una posición comprometida, sin poder reaccionar si la apuesta fracasa. Solo en la segunda temporada se contempla la posibilidad de rescindir el contrato si no se cumplen ciertos mínimos de audiencia, que se consideran «bastante bajos».

Cada temporada consta de aproximadamente 160 capítulos,

Cascajosa podrá tener un poder desproporcionado con la ausencia de Elena Sánchez

emitidos de lunes a jueves, con una duración de entre 70 y 80 minutos por capítulo, y un mínimo de 155 capítulos por temporada. El costo máximo de producción por temporada es de 14.076.135,31 euros más IVA, con un máximo de 87.975,85 euros más IVA por capítulo, unos números absolutamente desproporcionado para el presupuesto público. Aunque dicen que se otorga libertad creativa a Broncano y su equipo, seguramente sus características preguntas sobre relaciones sexuales y otras cuestiones serán intervenidas por RTVE, que supervisará el contenido y se guarda el derecho sobre cambios potenciales, lo que huele a censura y alineación política.

Finalmente, la ubicación del programa en la parrilla tiene un impacto directo en el telediario, que podrá limitar o reducir su tiempo de emisión o cambiar su horario, afectando un servicio público crucial como es el de la información.



Oscar Martínez se mete en la piel de un hombre demasiado mayor para plegarse al mundo del arte, cada vez más desquiciado

Gerardo Granda. MADRID

ara que sea

considerado arte, hace faltaquealguien lo presente, lo proponga como tal, y alguien que lo reciba así», le dice a su nieto Antonio Dumas, el nuevo flamante director del director del Museo Iberoamericano de Arte Moderno (MIDAM), cuando el pequeño le pregunta por qué hay cosas que «en la calle son basura y en un museo, no». Este es el nivel de la nueva obra de la dupla formada por Gastón Duprat y Mariano Cohn, creadores, y escrita por Andrés Duprat, la serie de seis episodios «Bellas artes» que hoy estrena Movistar Plus+. Ya les adelanto que para poder crear una obra maestra de la comedia negra sobre el mundo del arte, qué menos que crear un museo desde cero. Si con «El hombre de al lado» hablaron de arquitectura, con «El ciudadano ilustre» la literatura, y con «Competencia oficial», el cine, ahora le

El ministerio de Cultura organiza una serie de pruebas con tres candidatos finalistas para dirigir el

toca al arte.

el ganador, Antonio Dumas, interpretado con maestría por Oscar Martínez («Galgos»), un prestigioso historiador de arte y gestor cultural con una sofisticación antigua, engreído y con una alta dosis de cinismo lo que le lleva a no casarse con nadie. La propia escena de las pruebas de se-

lección ya es una declaración de objetivos de los creadores, cuando el personaje de Dumas ya reconoce que el mundo está abocado a elegir representaciones de «todos los lugares de la corrección política» frente a una candidata mujery de color, y otra mujer, con intere-

ses inclusivos.

«Bellas artes» es una pintura fina de la incomodidad del arte moderno y una clase magistral de personajes que tienen que actuar serios ante situaciones irreverentemente cómicas. Por el MIDAM desfilarán ministros de Cultura con sus propios intereses familiares (qué mo-

MIDAM. Entre ellos se encuentra mentos nos regala José Sacristán, «ratita»), vecinos del quinto que saben pintar, representantes sindicales a conveniencia, conflictos internacionales buscados y casuales, yauténticas performances que por varios motivos distintos se quedarán con el espectador en cada capítulo de apenas 26 minu-

tos que se consu-

men como píldo-

ras de auténtico

buen gusto. Com-

pletan el reparto

Aixa Villagrán,

Koldo Olabarri,

Ana Wagener,

Dani Rovira, An-

gela Molina,

Adelfa Calvo, Lud-

wika Paleta y Jorge

López, entre mu-

El espectador

quizá no sepa

apreciar el trabajo

de producción

chos otros.

«Bellas artes» es una pintura muy fina de la incomodidad del arte moderno

En la serie se ha creado todo, desde los uniformes hasta el merchandising

> detrás de esta serie, pero les desvelaremos antes de que lo busquen, que el edificio del MIDAD está compuesto por varios edificios más que no son la fachada de San Lorenzo del Escorial, y que se han unido con el montaje y una continuidad basada en la estruc-

#### Antonio Dumas, muchas canas y un gato blanco

Antonio Dumas tiene el perfil de un gallo de pelea. De esos que no van a perder un minuto en dar una explicación, pero también tiene debilidades como su gato Borges o aislarse con sus cigarrillos a ver videos de gatitos en redes sociales. Pero el personaje que encarna el argentino Oscar Martínez está mucho más suelto que en «Galgos», y en cada capítulo nos regalará un exabrupto marca de la casa mientras dirige un museo, redescubre a su expareja o lidia con su hijo y su nieto. Nadie mejor que Martínez para reírse de sí mismo y conseguir llegar a casa cada noche, aunque eso no le asegure que vaya a dormir a pierna suelta.

tura de coral rojo que vertebra el fondo de todas las salas. Pero es que también se ha creado todo un merchandising en la tienda de regalos solo para la serie, como reproducciones bajo permiso de auténticos artistas iberoamericanos, como el pintor catalán Agustí Puig o la fotógrafa argentina Graciela Sacco, que se mezclan con cientos de obras de pintura y escultura creadas por el departamento de arte de la ficción y la inestimable escritura de Andrés Duprat, actual director del museo de Bellas Artes de Buenos Aires. Hasta los uniformes del equipo del museo es una creación del departamento de vestuario. La serie aborda con mordacidad temas incómodos como la inmigración, la identidad de género, la corrupción política, la cultura de la cancelación, la policía de la moral y los ataques activistas a obras de arte.

El resultado es una composición sencilla que ataca la raíz misma de nuestra incomodidad como sociedad mientras nos enfrenta al ridículo trabajo de gestionar el día a día de un museo de arte moderno donde cualquier situación es más absurda que la anterior. Humor del negro pero con una gran paleta de colores.

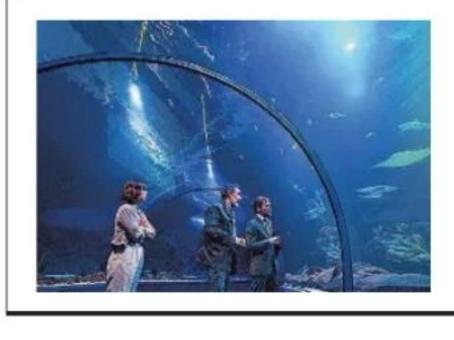

#### **«UNA VIDA MENOS EN CANARIAS»: LUIS INTENTA REHACER SU VIDA**



Antena 3 estrena hoy, tras «El Hormiguero», un nuevo capítulo de la exitosa serie

«Una vida menos en Canarias», disponible en atresplayer. En el nuevo episodio, Luis intenta hacerse a su nueva vida en Tenerife, aunque le cuesta horrores. Reconectar con Jimena, una hija a la que

apenas conoce; acostumbrarse al calor, a la pachorra de los canarios, y a los horarios imposibles de la guagua; y a intentar encontrar algún caso policial estimulante entre robos a turistas y agresiones en chiringuitos de playa. En secreto, Luis aprovecha su estancia en la isla para seguir una pista de un viejo

caso sobre crimen organizado que le permita ser readmitido en Madrid. Todo cambia cuando un cadáver aparece flotando en el estanque de un acuario. Lo que en un principio parece un accidente laboral, muestra signos de homicidio. Un trabajador del acuario puede ser el asesino.

#### LA1

08:00 La hora de La 1. 10:40 Mañaneros. 14:00 Informativo territorial. 14:10 Ahora o nunca. 15:00 Telediario 1. 15:50 Informativo territorial. 16:15 El tiempo. 16:30 Salón de té La Moderna. 17:30 La Promesa. 18:30 El cazador stars. 19:30 El cazador. 20:30 Aquí la Tierra. 21:00 Telediario 2. 21:55 4 estrellas. 22:50 Maestros de la costura. 02:00 La noche en 24 horas. 04:30 Noticias 24 horas.

LA2 13:45 Grandes viajes ferroviarios continentales. 14.45 Diario de un nómada. Carreteras extremas. 15:45 Saber y ganar. 16.30 Grandes documentales. 18.00 Documenta2. 18.55 Se ha escrito un crimen. 20:25 La 2 express. 20:35 Las recetas de Julie. 21:30 Cifras y letras. 22:00 La matemática del espejo.

22:45 En primicia.

23.40 Documentos TV.

19:00 Madrid directo.

20:30 Telenoticias.

21:15 Deportes.

21:30 El tiempo.

21:35 Juntos.

cantante. Canarias. «Muerte en el acuario» y

«Muerte en la isla». 01:05 Cine. «La doble

#### ANTENA 3

08:55 Espejo público. 13:20 Cocina abierta con Karlos Arguiñano.

13:45 La ruleta de la suerte. Concurso con Jorge Fernández.

15:00 Antena 3 Noticias 1. Con Sandra Golpe.

15:30 Deportes.

15:35 El tiempo.

15:45 Sueños de libertad.

17:00 Pecado original.

18:00 Y ahora Sonsoles. 20:00 Pasapalabra.

Concurso con Roberto Leal. 21:00 Antena 3 Noticias 2.

Con Vicente Vallés y Esther Vaguero.

21:30 Deportes. Con Rocio Martinez, Angie Rigueiro y Alba

Dueñas.

21:35 El tiempo. 21:45 El hormiguero 3.0. Invitado: Pablo Alborán,

22.45 Una vida menos en

personalidad de mi

madre». 02:40 The Game Show.

#### LA SEXTA

06:30 Remescar, cosmética al instante. 07:00 Previo Aruser@s.

09:00 Aruser@s. 11:00 Al rojo vivo.

14:30 La Sexta noticias 1ª edición.

Con Helena Resano. 15:10 Jugones.

15:30 La Sexta meteo.

15:45 Zapeando.

17:15 Más vale tarde. Con Iñaki López y Cristina Pardo.

20:00 La Sexta noticias 2ª edición.

Con Cristina Saavedra y

Rodrigo Blázquez. 21:00 La Sexta Clave.

Con Joaquín Castellón. 21:20 La Sexta meteo.

21:25 La Sexta deportes. Con Carlota Reig y Oscar

Rincón.

21:30 El intermedio. 22:30 Cine. «Líbranos del mal». El agente de policía de Nueva York Ralph Sarchie, quien pasa por una complicada etapa personal, comienza a investigar una serie de inexplicables y extraños crímenes.

MOVISTAR PLUS+

01:00 Cine, «Dominación».

#### 16:10 Cine. «Ricki». 17.49 Bellas artes.

19:22 La revolución de la pildora. 20:15 InfoDeportePlus+. 20:55 UEFA Europa League. Liverpool FC-Atalanta Bergamasca Calcio.

23.00 Muertos, S.L.. 00:04 La Resistencia. 01:29 Muros.

#### 07.00 Neox Kidz.

NEOX

10.20 El príncipe de Bel Air. 12.35 Los Simpson. 16.05 The Big Bang Theory. 18.30 El joven Sheldon. 20.20 Chicago P.D.. 02:20 Jokerbet: jdamos juego! 03:05 The Game Show. 03:50 Minutos musicales.

06:00 Hoteles con encanto.

NOVA 14:30 Cocina abierta con Karlos Arguiñano. 15:00 Esposa joven. 16:30 El zorro, la espada y la rosa. 18:20 Bella Calamidades.

19:50 Cabo.

21:30 Melek. 23:55 La hija del embajador.

02:30 VIP casino. 03.10 A un paso del cielo.

#### MEGA

09.55 Crímenes imperfectos. 14.00 Mountain men. 16.20 Vida bajo cero. 19.00 La casa de empeños. 21.00 ¿Quién da más?

23:45 El Chiringuito: la cuenta

00:00 El Chiringuito de Jugones.

#### STAR CHANNEL

14:08 Ley y orden. 15:07 FBI: Most Wanted. 16:06 Cine, «Misión Imposible: Fallout». 18.21 CSI Las Vegas.

20:11 CSI: Vegas. 21:06 Tracker.

22:00 FBI: Most Wanted. 22:54 The Rookie: Feds. 23:49 FBI: Most Wanted.

00:14 The Rookie: Feds.

#### 08:15 Planeta Calleja. 09.15 Alerta Cobra.

CUATRO

11:30 En boca de todos. Con Nacho Abad. 14:00 Noticias Cuatro. 14:45 ElDesmarque Cuatro. Con Manu Carreño. 15:05 El tiempo. 15:20 Todo es mentira. 18:00 Tiempo al tiempo. 20:00 Noticias Cuatro.

20:40 ElDesmarque Cuatro.

Con Ricardo Reyes. 20:55 El tiempo.

21.05 First Dates 22:50 Horizonte.

Con Iker Jiménez. 01:55 ElDesmarque madrugada.

#### TELECINCO

08:55 La mirada crítica. 10:30 Vamos a ver. 15:00 Informativos Telecinco.

15:30 ElDesmarque Telecinco. 15:40 El tiempo.

15:50 Así es la vida. 17:00 TardeAR.

20:00 Reacción en cadena. 21:00 Informativos Telecinco.

21:35 ElDesmarque Telecinco. 21:45 El tiempo.

22:00 Supervivientes. 02:00 Casino Gran Madrid Online Show.

WARNER TV

#### 06:52 Robot Chicken.

07.03 Miracle Workers. 07.41 Friends. 11.42 The Big Bang

Theory. 16:01 Cine. «XXX II: Estado de emergencia».

17.39 Rizzoli & Isles. 19.24 FBI. **02.18** Lucifer.

05:03 Cine. «Security».

22.40 El megahit. «Triple 9». 00:35 Cine. «Un abismo en el corazón».

22:30 El megahit presentación.

TELEMADRID

02:15 Atrápame si puedes Celebrity.

#### TRECE

17.00 Sesión doble. «Aquel maldito día». 18:45 Abierto redacción.

18.50 Western, «La tierra del orgullo». 20:30 Trece noticias 20:30.

21:05 Trece al día. 21:55 El tiempo en Trece.

22:00 El cascabel. Con Antonio Jiménez. 00:30 El Partidazo de Cope.

### ¿Aún no tienes



#### LARAZON 25

te trae la FREIDORA DE AIRE más práctica para preparar comida sana casi sin aceite

**RECORTA LOS CUPONES DE LUNES A VIERNES** 

Solo 34,95€. Promoción válida para todo el territorio nacional excepto Baleares, Canarias, Melilla, Navarra, País Vasco, Soria, Tarragona, Lérida y Gerona.



No olvides hacer la reserva en tu punto de venta antes del domingo 14 de abril



jueves, 11 de abril de 2024

l guion diseñado por La Moncloa para complacer a Sánchez se ha cumplido. El Consejo de Administración de RTVE dio luz verde este miércoles al fichaje multimillonario de David Broncano. No parece que despilfarrar millones de euros de fondos públicos en un programa de entretenimiento para favorecer políticamente al líder del PSOE entre dentro del concepto de servicio público. He de reconocer que si viviéramos en Nicaragua o Cuba podría encajar en él, pero somos una democracia y RTVE no debería ser TelePSOE. Es un debate tan antiguo como aburrido, porque todo seguirá igual. La izquierda tiene la idea de que el Ente Público es un chiringuito para emplear a los parientes y los amigos, enriquecerse con las productoras y que periodistas afines engrosen sus cuentas corrientes. Broncano se hará millonario, algo que respeto, haciendo el programa que quiere Sánchez a mayor gloria suya. La fórmula es muy sencilla. El PP es malo muy malo, ya que es la derecha extrema y Vox la ultraderecha, los empresarios son insolidarios y desaprensivos mientras no hagan la pelota al gobierno,

Sin Perdón

#### Sánchez impone a Broncano en TVE



Francisco Marhuenda

«Se ha conseguido el objetivo y todos se forrarán sea cual sea la audiencia que consiga» Ayuso es lo peor de lo peor, Franco y el franquismo están presentes en la derecha...

Creo que podría ser un buen guionista para Broncano, porque los mensajes de la izquierda son simplones y poco elaborados. Se tiene que limitar, como otros grandes periodistas de la izquierda mediática, a ser un busto parlante y seguir ese guion. Hace años que podemos ver o escuchar esos tópicos en programas informativos o de entretenimiento. Es algo fácil de constatar viendo el 24 Horas de TVE, así como las series o las películas pijoprogres. Por supuesto, Broncano acumulará numerosos premios y diversos reconocimientos haciendo el programa que Sánchez quiere ver por la noche. Necesitaba un cómico que le permitiera compensar a los desorientados que no muestran el afecto que es debido por el gran presidente. El fichaje de Broncano ha sido un gran escándalo, pero no importa. Se ha conseguido el objetivo y todos se forrarán sea cual sea la audiencia que consiga. He de reconocer que me gusta mucho este progresismo de billetera, porque podrán comprar las casas y los pisos que queden libres gracias a la anulación de las «golden visa».



rancesc Cambó (1876-1947), que se supone que es uno de los referentes de Carles Puigdemont, aunque no consta hasta dónde llega su conocimiento real sobre el histórico catalanista, llegó a decir en la tribuna del Congreso de los Diputados, un 16 de junio de 1914, que «Cataluña, contra lo que mucha gente cree, es un pueblo casi morbosamente sentimental». El prófugo de Waterloo, ahora instalado en el sur de Francia, en Vallespir, a pocos kilómetros de la frontera española, parece hacer buena la explicación, ahora centenaria, de Cambó. Puigdemont, al día siguiente de que Pere Aragonès intentara acaparar protagonismo electoral en el Senado, lanzó su órdago sentimental con el anuncio de que se retirará de «la política activa» si no logra volver a ser presidente de la Generalitat. El líder de Junts, como también Pedro Sánchez, es de los que hace apuestas políticas arriesgadas convencido, desde su mesianismo indepe y desde su constancia infatigable, de que pueden salirle bien. Todo se reduce en la práctica, si las profecías demoscópicas todavía tienen valor, a si Junts queda por delante de ERC en

Al portador

#### Puigdemont morboso y sentimental



Jesús Rivasés

«Cambó, hace más de cien años, ya habló del sentimentalismo de los catalanes, y ahora el líder "indepe" quiere aprovecharlo» los comicios de mayo. Si lo consigue, Puigdemont tendría la presidencia de la Generalitat a su alcance. Los «estrategos» monclovitas y sus correas de transmisión dicen que el gran rival de Junqueras -Aragonès, por muchos esfuerzos que haga juega en una liga inferior- se ha pegado un tiro en el pie. No está tan claro. Los socialistas quizá deberían repasar la historia, las sorpresas electorales catalanas, y cómo Joan Reventós (1927-2004), que se veía presidente de la Generalitat, facilitó en 1980 el acceso al poder de Jordi Pujol, para «impedir que en Cataluña se instalara una fuerza lerrouxista», como escribió en sus memorias. Puigdemont ha visto que por azares electorales pasó de apestado a árbitro de la política española, está convencido de que Salvador Illa -por orden de Sánchez- tendrá que auparlo a la presidencia de la Generalitat si queda por delante de ERC. Para lograrlo, apela otra vez a la fibra más sensible, en una época en la que -uno de los primeros que lo detectó fue Iván Redondo-ya no «¡es la economía, estúpido!, sino que «¡son los sentimientos, estúpido!» y con un pueblo, desde hace más de cien años, «casi morbosamente sentimental», como dijo Cambó.